## LARAZON 25

DIARIO INDEPENDIENTE DE INFORMACIÓN GENERAL · LUNES 15 DE ABRIL DE 2024 · AÑO XXVI · 9.220 · PRECIO 2,00 € · EDICIÓN MADRID



Instalaciones de lanzamiento de la dictadura iraní enviando un dron contra Israel

## Israel calibra su respuesta a Irán

Las Fuerzas de Defensa neutralizaron el 99% de los cohetes iraníes lanzados contra el Estado judío

La dictadura de los ayatolás da por concluido el ataque mientras Tel Aviv sopesa una represalia

Irán lanzó el sábado por la tarde un total de 350 drones y misiles contra Israel. De ellos, 185 eran drones suicidas, 110 misiles balísticos y más de 30 misiles de crucero, según datos del Ejército israelí, y un 99% de ellos fueron interceptados. La crisis terminó en las primeras horas de la madrugada del domingo con daños mínimos atribuidos a las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Israel en cooperación con EE UU y otros países amigos, que la consigna en Israel es no mencionar demasiado para evitar perjudicarles. P. 8 a 12

Biden y los aliados europeos piden contención ante el temor a una conflagración regional Temor a que se produzca otra espiral inflacionista y a una nueva crisis energética Irán invoca en la ONU el artículo 51 sobre la legítima defensa por el ataque de Siria

Editorial: España, irrelevante en la crisis iraní вз

Elecciones vascas Encuesta NC Report

#### La fuga de voto socialista y del PNV encumbra a Bildu

Empata con el PNV y se consolida como fuerza más transversal: capta voto nacionalista y del PSOE y absorbe a Sumar y Podemos P.14-15



#### Los votantes de ERC preferían a Oriol Junqueras y los del PP a Dolors Montserrat

Según la encuesta de NC Report ERC ganaría dos escaños y el PP uno más con la exministra P.18

Feijóo pide frenar a Bildu ante la «decadencia» de PSOE y PNV y llama a concentrar el voto en el PP P.16





2 OPINIÓN

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Apuntes

## Irán también tiene «poderes fácticos»



Alfredo Semprún

o les quepa duda de que en este preciso momento el Estado Mayor del Ejército iraní y la «Segunda Bis» -el servicio de Información-de la Guardia Revolucionaria están evaluando los tiempos de respuesta de la defensa antiaérea israelí, los resultados de la interceptación de las comunicaciones aliadas en la zona, los informes procedentes de los satélites rusos, talvez, también chinos; calculando cuántos de sus misiles de crucero y balísticos salvaron el escudo de defensa -tienen, al menos, la certeza de que uno hizo impacto en un base militar determinada, cortesía del gobierno de Netanyahu en función de observador de artillería para Teherán-, rastreando la redes sociales, a ver si algún internauta publica imágenes con referencias geográficas exactas, y evaluando la coordinación táctica con los de Hizbulá, los hutíes del Yemen y los sirios... Y cruzando los dedos para que la cosa no vaya a mayores. Por su parte, Israel estará en las mismas, pero, eso sí, bajo la certeza de que la última línea de defensa antiaérea tuvo que operar sobre los mismos cielos de Jerusalén, a la caza de unos drones que habían volado en «autónomo» desde cientos, si no miles, de kilómetros y cuya llegada se sabía con horas de preaviso. No es que a uno le despierte mucha simpatía el régimen de los ayatolás, aunque los

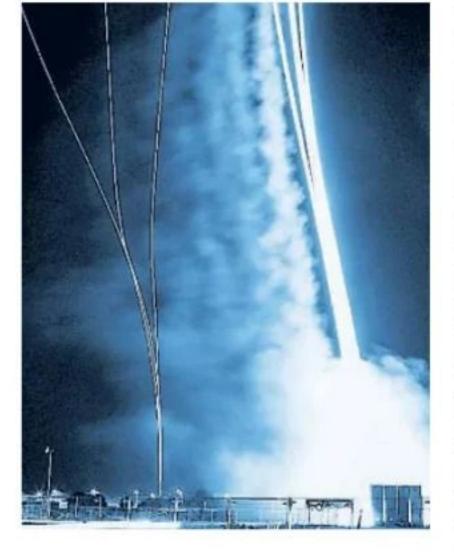

Si la cosa no va a más, los ayatolás habrán salvado la cara ante los suyos e Israel se tendrá que aguantar

iraníes del común con los que traté en Bam, Hamadan y la propia Teherán fueron siempre amables y acogedores, otra cuestión es su idea del manejo del automóvil, pero como en la vida conviene ponerse de vez en cuando en el lugar del otro, entiendo que su gobierno, por mucho que tire de teocracia, tiene que enfrentar a esos «poderes fácticos» presentes y ejercientes en la trastienda de cualquier sociedad y a un sector de la opinión pública, patriota y tal, que exigía una respuesta, la que fuera, al bombardeo del consulado en Siria y a la muerte de ocho comandantes de la Guardia Revolucionaria.

En su concepción del mundo, el régimen ha salvado la cara ante los propios, ha provocado espasmos de placer entre la clientela, ha demostrado que Israel depende del despliegue militar de Estados Unidos, Reino Unidoy Francia en Irak, Jordania y parte de Siria, y ha puesto de manifiesto la mala voluntad occidental hacia los verdaderos creyentes, que son ellos, los chiíes, claro, tocando de paso los dídimos a esos saudíes vendidos a Washington. Y sin causar un muerto, que ya ha dicho Biden que no cuenten con él para la escalada de la tensión. No conviene, pues, subestimar a un enemigo como Irán, que trabaja la industria nuclear, es capaz de desentrañar con la llamada «ingeniería inversa» el armamento occidental, tiene técnicos en informática muy buenos, para eso descienden de los persas, y, sobre todo, no le importa poner los muertos que sea sobre la mesa. Es cierto que, a la corta, en una confrontación bélica clásica con Occidente no tienen mucho que hacer, pero alguien capaz de tirar proyectiles desde un millar de kilómetros siempre puede dar una mala sorpresa. Y no están solos. Al final, como ocurrió cuando nos caían los «Scud» de Sadam, Washington impedirá a Israel que tome represalias a gran escala contra un régimen que tiene entre sus objetivos políticos declarados la extinción del estado judío. Mejor que aguanten unos pocos misiles, que para eso corremos con los gastos del «domo de hierro».

#### Las caras de la noticia



Manuel Escribano Torero

#### Tarde épica en la Maestranza.

El matador sevillano realizó en el coso de la Maestranza una de esas gestas reservadas solo para los grandes toreros, pues tras recibir una tremenda cornada que le llevó a la enfermería, salió de nuevo al albero a torear el sexto al que puso banderillas y cortó dos orejas.



Josep Borrell Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE

#### Firme condena del ataque iraní.

Borrell, en nombre de la Unión Europea, ha condenado rotundamente y sin paliativos el ataque contra Israel perpetrado por el régimen iraní, que ha calificado de inaceptable y que puede provocar una escalada bélica aún mayor.



José Luis López-Linares Cineasta

#### Gran éxito de su película «Hispanoamérica».

La película documental
«Hispanoamérica»
ha cumplido con las
expectativas y está
siendo un éxito de
taquilla tras su estreno,
al que acudió el Rey. Un
proyecto que LópezLinares ha logrado sacar
adelante gracias a las
pequeñas aportaciones
de miles de mecenas.

«De Bellum luce»

### Las cosas que cuentan y las alfombras que huelen



Carmen Morodo

uentan que ahora que ya no tiene el obstáculo de la oposición de Miguel Barroso, Iván Redondo está intentando volver a meter la pata en La Moncloa. La «fontanería» de Palacio no acaba de coger el tono ni de encontrar su sitio en esta Legislatura, y si no que se lo digan a Óscar López, a quien echan la culpa de la redacción de una carta de rectificación de las informaciones de El Confidencial sobre la esposa del presidente del Gobierno que se leyó como una declaración de culpabilidad.

Cuentan también que en esa «fontanería» del

Gobierno creen que hay que meter todavía más mano en RTVE, y que lo de Broncano es sólo el primer asalto dentro de una nueva guerra de competencia desleal en la que, como la obsesión es silenciar a las privadas, que no bailan al ritmo del argumentario sanchista, hasta quieren volver al modelo de la tele pública que entraba en la pelea de la captura de publicidad.

Por cierto, también se escucha decir que más le vale al gurú de la comunicación, que iba de pareja de Barroso, que se cuide de las alfombras que le han puesto su amigo Pedro porque empiezan alevantárselas ylo que esconden pueden que tenga muy poco de presentable y de estético. Como poco.

Los que mandan ahora en el control de la comunicación del Gobierno son menos listos o más torpes, pero lo cierto es que no aciertan con el clavo. Por eso que se ande también con cuidado Yolanda Díaz porque van a por ella los mismos que la ayudaron a construir el personaje que con habilidad y eficacia representó en la pasada Legislatura. Si antes de las elecciones generales la directriz era ayudar a Yolanda a cogerposición política y electoral, la instrucción ahora es asfixiarla en la política y en las urnas. Tan nada es lo que parece que si creímos que su mayor problema iba a ser la venganza de Pablo Iglesias hoy sufre porque quien puede acabar matándola es su amigo Pedro.

Por último, también se dice que el problema en Moncloa con las cosas de Begoña tiene un flanco personal que agrava lo que estéticamente es impresentable, se mire por donde se mire, aparte de que no pasa los mínimos estándares de separación de lo público y de lo privado con los que se manejan en Bruselas.

Ay, pero entre tantas cosas que se cuentan, lo más increíble es lo bien que todos llevan la penitencia con la que cargan. Será por eso de que la política cada vez parece más una función del teatro de lo absurdo.

OPINIÓN 3

OPINIÓN 3

#### **Editorial**

## España, irrelevante en la crisis iraní

l Gobierno español no ha contado como actor directo en la crisis internacional desatada por el ataque iraní contra Israel. Ni nuestros representantes diplomáticos y militares han participado en las rondas de consulta abiertas por Estados Unidos ni, por supuesto, en la convocatoria del G-7hechapor la primera ministraitaliana, Giorgia Meloni. Esmás, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tuvo que rectificar una primera respuesta oficial, en la que no condenaba la ofensiva indiscriminada del régimen de Teherán, posición que dejaba aislada a España entre sus aliados europeos y de la que Israel, a través de uno de sus ministros, tomó rápidamente nota. Por no mencionar que, mientras, la vicepresidenta Yolanda Díaz insistía en acusar de genocida a Tel Aviv, exponiendo a la luz pública una inverosímil brecha en la política exterior de un gobierno occidental, miembro de la OTAN. Una vez más, la realidad se corresponde muy poco con el relato que difunden los propagandistas de La Moncloa de un liderazgo internacional encarnado por Pedro Sánchez, autoerigido en singular interlocutor entre la Unión Europea y el mundo árabe. Desafortunadamente, España representa un papel irrelevante en la actual crisis de Oriente Próximo, más allá del afán declarativo de su gobierno respecto al reconocimiento del Estado palestino, objetivo para el que apenas ha conseguido reclutar a un pelotón de países sin el suficiente peso para

que la comunidad internacional lo tenga en cuenta. Quedan lejos los tiempos de la Conferencia de Madrid(1991)ydelosAcuerdosde Oslo (1993) en los que nuestro país, bajo el gobierno de Felipe González, tuvo un papel relevante en el intento de resolución del conflicto árabe-israelí. Ytodo ello, cuando el presidente Sánchez llevaba a cabo una gira internacional, vendida a la opinión pública española por los portavoces gubernamentales con tintes de trascendencia mundial. Desde luego, no nos gustaría estar en el papel de José Manuel Albares, el máximo representante de la política exterior de España, teniendo que salir, una vez más, al quite de las precipitadas declaraciones de La Moncloa o tratando de impedir que la líder del populismo neocomunista, socio en el Ejecutivo, se vaya a hacer activismo a la franja de Gaza. Es cierto que la percepción de la mayor o menor influencia exterior de España no forma parte de las preocupaciones fundamentales de sus ciudadanos, lo que, a nuestro juicio, es un error, y que la fijación de los objetivos está muy condicionada por los prejuicios ideológicos de una izquierda que parece anclada en el imaginario de la Guerra Fría y que se niega a reforzar los medios de Defensa en medio de un mundo convulsionado por la violencia. Convendría mirar a Marruecos, nuestro vecino del sur, y aprender de su política exterior, que moderniza sus Fuerzas Armadas libre de esos prejuicios y solo está atenta a sus intereses nacionales.

#### **Puntazos**

#### Amnistía y soberanía nacional

A partir de mañana, se abre en el Senado la comisión encargada de analizar la proposición de ley de Amnistía remitida por el Congreso para su eventual aprobación. En la Cámara Alta, con mayoría absoluta de los populares, se hará, pues, lo que el Ejecutivo ha tratado de hurtar a los españoles: el debate a fondo de la constitucionalidad de una ley nacida como pago por la investidura de Pedro Sánchez. Entre los 16 juristas convocados habrá, como es lógico, quienes defiendan su pertinencia, pero lo importante es que el Senado, donde reside también la soberanía nacional, no dejará pasar por la gatera, sin informes de los principales órganos consultivos y con presiones inauditas sobre los funcionarios del Estado, una ley que, en opinión de muchos juristas de prestigio significa una reforma encubierta de la Constitución.



## El submarino Descanso dominical

Los damnificados (que no son pocos) por el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se han encargado de subrayar la «chapuza» de la condena de España al ataque iraní contra Israel. Pero, también, el hecho de que gran número de ministros del Gobierno no fueran capaces ni de retuitear en sus cuentas de X el comunicado de Pedro Sánchez. Y aunque algunos lo hicieran por ideología, hasta en la «fontanería» del Ejecutivo reconocen que se transmitió la sensación de que estaban desaparecidos por descanso dominical.

4 OPINIÓN

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### **Fact-checking**

Parquímetro de zona de aparcamiento SER



#### La información

En Suecia ya está funcionando una aplicación para teléfono móvil que permite ganar dinero por cada coche fotografiado mal aparcado que resulte multado.

Un empresario sueco ha lanzado una app que permite ganar dinero denunciado a los vehículos que no estén correctamente estacionados. Así, una vez registrado como ciudadano sueco en la aplicación, por cada coche denunciado, que luego sea multado por un agente controlador de aparcamientos, el usuario recibirá 100 coronas (algo más de 8 euros) en su cuenta.

#### La investigación

Efectivamente, como ha publicado el medio sueco SVT, la empresa Scout Park ha lanzado una app para ganar dinero denunciando a los coches mal aparcados. De momento es solo para la ciudad de Uppsala y funciona sin necesidad de identificar al denunciante, pues la multa es cursada por un trabajador de una de las empresas que tienen asignadas zonas de aparcamiento restringido, como en España los controladores de las zonas de bajas emisiones o residenciales.

#### El veredicto



VERDADERO. Aunque en Suecia ya funcionaba un correo electrónico de la Policía para efectuar denuncias, esta nueva app permite a los controladores de aparcamiento poner más multas a cambio de una gratificación.

#### Letras líquidas

### Ecos de Merkel en el Congreso



Alejandra Clements

o lograremos», dijo Merkel, Era 2015, la crisis de refugiados conmocionaba a los europeos y acorralaba, como nunca, a sus dirigentes contra las cuerdas. Un auténtico test de estrés que hizo saltar por los aires el Reglamento de Dublín, eje de la política migratoria comunitaria hasta ese momento, y reveló las dificultades para empastarvisiones distintas, hasta opuestas, de la relación a mantener con quienes venían de fuera. La canciller enarboló la defensa de los derechos, apeló a la generosidad y hospitalidad de la Unión Europea y hasta recurrió, de manera más prosaica, al valor de la inmigración en términos laborales y económicos. Ni aun así. Fue elogiada por medios internacionales, elegida persona del año por «Time», reconocida por organizaciones humanitarias, pero se topó con el rechazo político a un plan de acogimiento que nunca fue. Desde entonces, las crisis migratorias se han sucedido y los parches de gestión las han acompañado: guerras, conflictos, miserias varias que desde más allá de nuestras fronteras han convertido en vergüenza compartida a Lesbos, Lampedusa o El Hierro.

Ninguna de esas urgencias, ni siquiera la suma de toda ellas ha sido el detonante para articular un marco de actuación conjunto en Europa. Ha sido, en fin, la premura electoral la que ha impulsado que el Europarlamento apruebe el Pacto Migratorio. El previsible auge de partidos de tinte xenófobo en las elecciones de junio, como anticipan las encuestas, ha ejercido de catalizador definitivo para un texto que, sin embargo, no contenta a casi nadie: restrictivo para unos y permisivo para otros. Quizá a Aristóteles le gustaría. En cualquier caso, al menos, es un marco legal para abordar uno de los grandes retos del Viejo Continente que, haciendo gala de su nombre, se acerca a la tercera edad sin suficiente recambio generacional. Sociedades longevas, con sistemas de bienestar que sustentar y sin bastante mano de obra: una ruleta rusa colectiva que llegará a máximos en el año 2100 con 27 millones menos de europeos, según Eurostat.

Y España se pasea por el top de países con esa pirámide poblacional en retroceso. El sentido común, impulsado por la sociedad civil en forma de iniciativa legislativa, llegó esta semana al Congreso y los partidos, todos menos Vox, se comprometieron a debatir la regularización de 500.000 inmigrantes que ya trabajan aquí, pero lo hacen sin la documentación en regla. La realidad (hay cálculos que apuntan a que se necesitan entre 200.000 y 250.000 trabajadores más cada año para sostener nuestro sistema) nos arrollará y aún preguntaremos si había un elefante. ¿Lo lograremos?

El trípode

### Al PNV y Sánchez : «Roma no paga a traidores»



Jorge Fernández Díaz

ste domingo se vota en el País Vasco para decidir el vencedor de un duelo entre dos formaciones que rivalizan en su grado de radicalidad nacionalista, los de Otegi por un lado y el PNV por el otro. El «blanqueo» de Bildu por parte de Sánchez, para permitirle seguir en La Moncloa (y el Falcon), les ha colocado en condiciones de superar a sus homónimos «progresistas» que creen ser propietarios de Ajuria Enea y no meros inquilinos -aunque sean quasi vitalicios- de la residencia del lehendakari. Sólo con la excepción de Pachi López que lo ocupó un mandato y gracias al apoyo del PP, cosa que parece haber olvidado. Por cierto, igual que su oposición a Sánchez, a quién interpeló aludiendo displicente e irónico a su desconocimiento de lo que es una nación en el debate central y televisado de las primarias en las que recuperó la secretaría general del PSOE. Fue en aquel Comité federal del 1-O de 2016, que le cesó para impedirle hiciera lo que viene haciendo desde hace cinco años con el entusiasta apoyo de Pachi y el de otros socialistas también claros opositores entonces, y fervientes sanchistas

en la actualidad. La historia recoge la conocida frase que el Cónsul Cepión habría dirigido a los tres capitanes del heroico Viriato, al que traicionaron y que esperaban una recompensa por su acción: «Roma no paga a traidores». Eso puede pasarle a los nacionalistas vascos que entronizaron a Sánchez apoyando su moción de censura, tras haber pactado previamente con el gobierno del PP los primeros Presupuestos de la legislatura, al parecer para que con ellos pudiera gobernar Sánchez. Si el domingo, su blanqueado Bildu les ganara, sin duda se le podría decir con el debido fundamento eso mismo al PNV. Y entonces también a Sánchez, porque en esa hipótesis el censurado sería el censurador, y Roma no pagaría a ningún traidor.

Por si este escenario no fuera complicado, en apenas tres semanas tendremos el veredicto catalán donde el sanchismo se la juega más todavía. El pulso para ver quién es más nacionalista entre Puigdemont y Aragonès, puede significar una complicada decisión para Illa, con su jefe dependiendo de ambos contendientes para seguir. Menos mal que los indultos y la amnistía eran para «dejar atrás el procés y reencontrarnos». Si Puigdemont vuelve a la presidencia de la Generalitat, sería una indignidad para España y si no, puede ser el final del sanchismo. Aunque la ignominia suprema es «gobernar» España, dependiendo de Bildu, PNV. ERC y Junts.

#### **LARAZON**

© Copyright Audiovisual Española 2000, S.A. Todos los Derechos Reservados. Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública, tratamiento o utilización comercial, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, por cualquier sistema o medio, sin autorización expresa y escrita del editor, incluida su utilización para hacer reseñas, recopilaciones, resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales a las que el editor se opone expresamente conforme a los artículos 8 y 32.1 de la L.P.I. Presidente: Mauricio Casals

**Director:** Francisco Marhuenda

Director adjunto: Sergio Alonso Subdirectores: Pedro Narváez, Alfredo Semprún, Aurelio Mateos

Adjunta al director: Carmen Morodo Delegaciones: Andalucía:

José Lugo; Castilla y León: Raúl Mata; Valencia y Murcia: Alicia Martí y Mari Cruz Guillot Jefes de redacción:

C. L. Lobo, E. Cascos, A. L. de Santos, A. Clements, E. Estival, R. Colomer, M. Ruiz, J.R. Platón, E. Villar

Secciones: J. A. Alonso, R. Coarasa, P. Navarro, C. Bernao, E. Arroyo, R. Ruiz, J. M. Martín, E. Montalbán, P. Rodríguez, J. Carrasco Consejero Delegado: Andrés Navarro

Director de publicaciones: José Antonio Vera Directores: Juan Castro (Técnica), Rafael López (Marketing), Javier Pérez Parra (Publicidad), Manuel Torres (Publicidad), Noemí Herreruela (Distribución) y Miguel Ángel Martínez (Financiero).







**HASTA** 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Inglas





ESPECIAL Fast | Pack

#### Costa Ballena | Cádiz

Playaballena Soul Collection By Senator 4" • AD

Isla Canela - Huelva

By Senator 4\* • AD

Playacanela Lifestyle Collection

68€

75€

#### **Disneyland Paris**

Hotel Disney Davy Crockett Ranch + > 4 días | 3 noches Incluye 4 días de entradas a los 2 Parques Disney.

Crucero por España, Italia y Francia Costa Pacifica | Costa Cruceros

8 días | 7 noches Salidas de mayo a septiembre

715€

Desde Valencia Asistente exclusivo a bordo en julio y agosto • Ambiente español • Bus gratis

Mallorca

Tenerife

8 días | 7 noches Producto Tourmundial

Nautic 4\* • AD + X 8 días | 7 noches Producto Tournundial

Alua Tenerife 4\* • AD + 3

822€

675€

#### Benidorm - Alicante

68€ Meliá Villaitana 4\* • AD

Egipto a tu alcance

Crucero 4\* y Hotel 4\* + 3 8 días | 7 noches

850€ Incluye PC en crucero y AD en hotel. Producto Tourmundial

#### Punta Cana

Hotel 4' · TI + X 9 días | 7 noches Producto Tournundial

900€

Benalmádena | Málaga Alay 4" · AD

81€

91 330 72 63 viajeselcorteingles.es



6 TRIBUNA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN



## Escondamos nuestros tesoros a los poderosos



Javier Sierra

uve que mostrarle una foto de internet a una de las vigilantes de los tesoros de los Habsburgo, en los bajos del palacio Hofburg de Viena, para que entendiera lo que quería ver. Fue la semana pasada. «¡Ah, eso!», exclamó nada más verla, «la lanza sagrada está en la sala once, señor». La miré escéptico. Habría jurado que había pasado dos veces por la once y que la Heilige Lance, la reliquia que supuestamente había atravesado el costado de Cristo y se convirtió en el objeto más venerado entre los descendientes de Carlomagno, no estaba allí. Cierto es que aquel laberinto de habitaciones iluminadas con una paupérrima luz dorada, da pie al despiste. Pero yo soy un museofílico experimentado y aunque llevaba tatuada su silueta en la memoria, no fui capaz de reconocerla. Debía encontrar un filo de 50 centímetros de largo, con un supuesto clavo de la cruz en el centro, abrazado por dos láminas de oro del siglo XIV. «Por cierto, el clavo es el de la mano izquierda», me precisó con un gesto que no supe si era de amabilidad o de burla. «Se lo digo porque en la sala ocho guardamos también el derecho, el mismo que llevó Constantino en su yelmo».

Dubitativo, deshago mis pasos. Dejo atrás la colección de retratos oficiales, capas, cetros y ornamentos de los principales emperadores de la dinastía y vuelvo a detenerme en la corona de Rodolfo II, el enfermizo sobrino de Carlos V que se obsesionó con la alquimia durante su infancia en Madrid. O la del mismísimo Carlomagno, en realidad una tiara fundida por Otón I, construida sobre ocho placas de oro que simbolizan las puertas del cielo y que un día tuvo engastada –dicen– la piedra filosofal. Todos y cada uno de esos tesoros ponen en evidencia algo que rara vez se recuerda: que la familia real más importante de Europa, clave también en la historia de España, se sustentó sobre la creencia en lo sobrenatural. Poco se habla de que esos símbolos cargados de esoterismo fueron usados tanto para coronarse como para legitimarse. Y que en la cumbre de semejante muestrario siempre brilló la dichosa Heilige Lance. El hierro que, según la tradición, tocó la sangre de Jesús en el momento de su muerte.

Pero, ¿dónde estaba?

En la escuálida tienda de recuerdos del museo cuesta encontrar una postal que la retrate. Solo tienen un feo imán de nevera con su imagen y ni rastro de libros, réplicas o recuerdos más «nobles». Sus anaqueles han sido colonizados por cajitas horteras de caramelos de Sisí y un puñado de fruslerías para engatusar a turistas. Tampoco en la señalética del museo destaca la presencia de la reliquia, y la audioguía que alquilan al módico precio de cinco euros la arrincona. Es como si hubiera un empeño oficial por esconder los orígenes «sagrados» del tesoro. Por laicizar un poder que se ha construido sobre reliquias mágicas.

Cuando, al fin, doy con la vitrina «perdida» comprendo el motivo. La lanza –probablemente una pieza carolingia, tan dudosa como las conservadas en el Vaticano o en Armenia– conserva intacto su secular magnetismo. No importa que no parezca de los tiempos de Cristo. Eso solo lo saben los especialistas. El caso es que descansa junto a una enorme cruz de madera revestida de oro, piedras preciosas y perlas, que en realidad fue su estuche. «Ante esta cruz del señor huyan los secuaces del inicuo enemigo», puede leerse en latín en el reverso. Observarla junto a la lanza, entre som-

bras, hipnotiza. Lanza y cruz son objetos apotropaicos, talismanes a los que se confiere el poder de alejar el mal. Los historiadores creen que se esgrimieron como símbolo triunfal en las batallas de los Habsburgo, ya que la creencia de la dinastía defiende que quien sostenga la lanza en una batalla, la vencerá. Carlomagno la enarboló en 47 campañas y hasta se la trajo a España cuando «descubrió» la tumba del apóstol Santiago. Y los 45 emperadores que lo sucedieron se cuidaron mucho de llevarla siempre consigo. Fue por eso que Carlos V pidió a Tiziano que lo retratase lanza en mano en su célebre retrato ecuestre *en la batalla de Mühlberg*, hoy en El Prado.

Hace solo tres décadas un libro titulado The Spear of Destiny reconstruyó la «biografía» de este singular objeto, deteniéndose en los esfuerzos de Napoleón por poseerla, y en el determinante impacto que ejerció en el joven Adolf Hitler cuando en 1909 la contempló en el mismo lugar que yo, al fin. Hitler-el austriaco más despreciado en el país- acudió varias veces a extasiarse frente a su vitrina. Su amigo Walter Johannes Stein, un filósofo convertido más tarde en espía para los británicos, contó que acudía drogado a admirarla, y que allí experimentó revelaciones sobre su destino. «Me sentía como si la hubiera sostenido en las manos en algún siglo anterior, como si yo mismo la hubiera reclamado como talismán y hubiera tenido el destino del mundo en las manos», le dijo.

Estoy seguro de que es por eso que hoy se la margina en el Hofburg. No vaya a ser que en una hipotética futura visita de estado, el Vladimir Putin de turno se fascine con ella, la reclame y la líe creyéndose también invencible. Al menos, en un expositor perdido como el que la acoge, será más difícil dar con ella. De eso doy fe. Y casi me alegro.

Javier Sierra es escritor y premio Planeta de novela.

## Bonus Track «Maravillao»



Ángela Vallvey

n 24 años del siglo XXI, España ha perdido en todos los índices de progresoybienestar. Mayor riesgo de pobreza. Pasamos de ser la octava potencia mundial al puesto 16. Las mujeres están menos seguras. Éramos un país líder en adopciones internacionales, ahorasomos campeones en niños nacionales desamparados, tutelados por la Administración, que tantas veces los desprotege, que externaliza los servicios de cuidados para menores sin familia, o cuyas familias no pueden hacerse cargo de ellos, y ha generado un sistema desequilibrado y mercantilista que a menudo los desatiende(verbigracia: niños prostituidos estando al cargo de servicios sociales en distintas comunidades autónomas, cuando más necesitaban cuidados y amor). Han aumentado la inseguridad, la delincuencia, los crímenes sexuales, la violencia contra las mujeres, el abandono escolar y el uso habitual del cannabis entrelapoblación escolar (¿a alguien se le habrá ocurrido relacionar ambos hechos?). El desempleo juvenil es crónico, como la temporalidad en los contratos laborales de mujeres. Se ha elevado la mortalidad, la inmigración (cinco millones de inmigrantes «legales», cifra de ilegales desconocida). Han disminuido los nacimientos, sube la edad de la primera maternidad (a menudo, la única). Crece notablemente el número de abortos diarios. Han aumentado de manera alarmante la inflación, el precio de la vivienda y la deuda del Estado, que comienza a ser insostenible y amplían cada año: hemos pasado de una deuda de 8.600 euros por cada habitante en 1998 a 32.383 (2023); deudas que contraen los gobernantes pero que nos obligan a pagar a los ciudadanos. La gente corriente no piensa en la deuda del Estado, no tienelos conocimientos económicos necesarios(nitiene porquétenerlos), por tanto, no imagina cómo condiciona suvida..., paramal. Somos uno de los países más endeudados del mundo, lo que compromete nuestro futuro. Parafraseando a fuentes de autoridad, la «finansiazión» del «Estao» (del Estao Maravillao) horripila. Sumen, circulen... Resumen: que vamos a toda velocidad hacia algún sitio, pero es mejor no pensar a dónde.(¿El progreso era esto, o «emosido engañado»...?).

LA RAZÓN • Lunes, 15 de abril de 2024

#### **ASISA DENTAL**



## Prepara tu sonrisa para la primavera

Ahora, si contratas cualquiera de los productos ASISA Dental\* antes del 31 de mayo, disfrutarás de un 10% descuento y de un blanqueamiento dental gratis\*\* en nuestras clínicas propias, bajo prescripción facultativa.



- \*Promoción válida por la contratación de ASISA Dental, ASISA Dental Familiar, ASISA Dental Mutualistas o ASISA Dental Familiar Mutualistas.
- \*\*Con ASISA Dental será el tomador quien reciba el blanqueamiento dental ambulatorio de forma gratuita. En el caso ASISA Dental Familiar, todos los asegurados disfrutarán de la promoción. Solo aplicable a asegurados en provincias con clínica propia ASISA Dental. Encuentra las clínicas ASISA Dental en https://www.asisadental.es/nuestros-centros/



#### Escalada en Oriente Medio 🏵



Tormenta de 350 misiles Las FDI neutralizan el 99% de los cohetes iraníes lanzados contra el Estado judío

«En el tiempo adecuado» Teherán da por concluido el ataque inédito, mientras Tel Aviv baraja una represalia

**▶Vía diplomática** Biden y los aliados europeos piden contención ante el temor a una conflagración regional

## Israel calibra su respuesta a Irán

Maya Siminovich. TEL AVIV

rán lanzó el sábado por la tarde un total de 350 drones y misiles contra Israel. De ellos, 185 eran drones suicidas, 110 misiles balísticos y más de 30 misiles de crucero, según datos del Ejército israelí, y un 99% de ellos fueron interceptados, según la misma fuente. La crisis terminó en las primeras horas de la madrugada el domingo con daños mínimos atribuidos a las capacidades operativas de la Fuerza Aérea de Israel en cooperación con Estados Unidos y otros países amigos en Medio Oriente y Europa, que la consigna en Israel es no mencionar demasiado para evitar perjudicarles. La enorme mayoría de los objetos voladores fueron interceptados fuera de las fronteras de Israel

La tarde del sábado estaba demasiado tranquila y los rumores de que «el ataque iraní está en camino» empezaron a correr al atardecer. Si bien el Ejército anunció que no cambiaban las normas de seguridad, la gente volvió a poner en orden sus refugios y a comprar agua, latas, linternas y generadores. Alas 23:00 el portavoz del Ejército ya sí que anunció que cambiaban las normas y que no habría actividades escolares al día siguiente y según la zona variaba el número de personas que podrían reunirse dentro y fuera de casa.

Era la primera vez en la historia de Israel que Irán lanzaba un ataque directo contra suelo israelí, y esto pasaba después del asesinato de un alto general de la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní (CGRI) en un ataque aéreo en Damasco atribuido a Israel el 1 de abril.

Hasta entonces, Israel había actuado bastante impunemente contra altos cargos iraníes, pero, al parecer, según comentaristas locales, «este iraní colmó el vaso».

Por parte de Israel, el hecho de que Irán arme a sus aliados del «eje de la Resistencia» y, así, los hutíes aterroricen libremente en

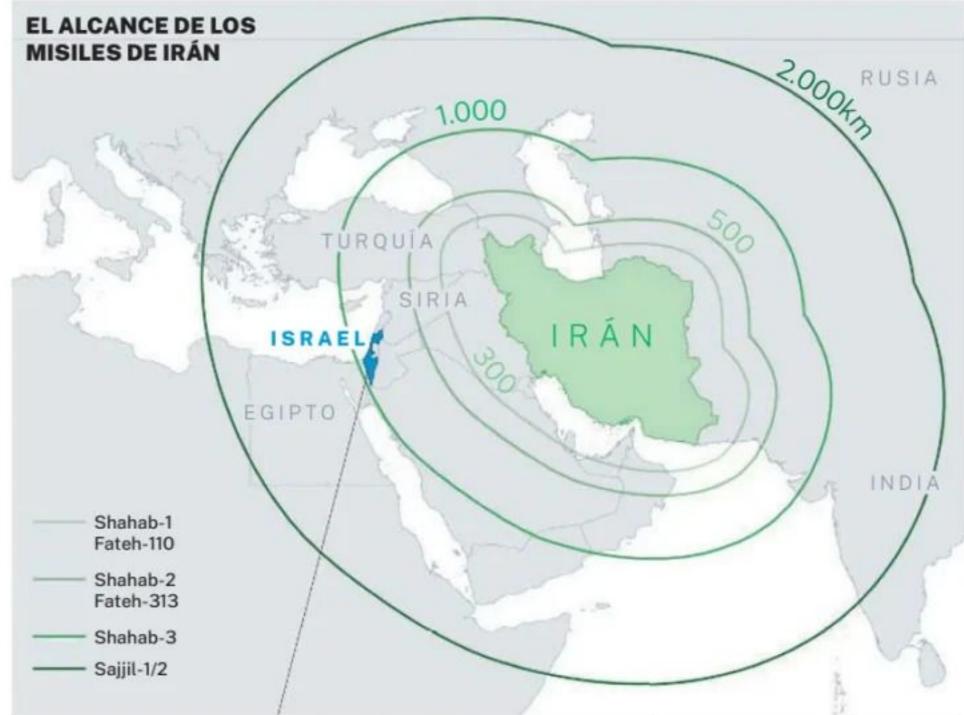



el Mar Rojo y sur de Israel, Hizbulá haga lo propio en el norte, además del apoyo que Irán brinda a Hamás en Gaza, significa que tiene que tomar el asunto en sus manos. Eso explicaría el ataque contra Hasan Mahdavi, comandante de la Fuerza Quds y su personal. Pero, según todo apunta, Israel no esperaba una respuesta iraní tan efectista. Sin embargo, el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, lo dijo públicamente tres veces: que Israel sería castigado. Los iraníes enfatizaron el motivo, que el ataque fue en un edificio al lado de su embajada en Damasco, que según ellos servía como su consulado, lo que significa que el ataque era a su territorio soberano.

Así, el ataque anunciado estuvo pendiente de llegar parte del jueves, todo el viernes y casi todo el sábado. Y, finalmente llegó. Y los israelíes al día siguiente se congratulan de que no fuera para tanto. Pero la pregunta para la que todavía no hay respuesta es si Israel responderá y cómo.

Por ahora, efectivamente, parece que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha cancelado los planes de respuesta inmediata a Irán tras hablar con el presidente de EEUU, Joe Biden, según informan medios israelíes. El ministro del gabinete de guerra, Benny Gantz, aseguró que Irán pagará el precio pero será «en el momento adecuado». Después del 7 -O, cuando se entendió que Hamás probablemente aspiraba arrastrar a sus aliados contra Israel, empezando por Hizbulá y siguiendo por Irán, comenzaron los preparativos para una defensa conjunta.

La Administración Biden, en estrecha colaboración con Israel, impulsó un plan para un paraguas de defensa regional contra drones y misiles con la cooperación de países europeos y varios estados suníes de la región. El sistema se llama Alianza de Defensa Aérea del Medio Oriente (MEAD, por sus siglas en inglés). El sistema se basa en una red de sensores desplegados en diferentes países. Israel se iba a defender con su sistema de

PRIMERA PLANA 9



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reunió ayer a su gabinete de guerra para acordar una respuesta al ataque sin precedentes de Irán

detección de vehículos aéreos no tripulados entrantes y sus sistemas de defensa multicapa. La que entró en juego ayer fue la defensa Arrow, diseñados para interceptar misiles balísticos. Los demás socios aportaron inicialmente radares desplegados cerca de la frontera con Irán. Alo largo de la guerra en curso con Hamás, la alianza ha funcionado en algunas ocasiones, pero el mayor despliegue fue en la madrugada del domingo. Algunos misiles balísticos cayeron en zonas abiertas, principalmente en el desierto del Néguev, en el sur de Israel, donde una niña beduina de 7 años sufrió heridas graves. También se reportaron algunos daños a una base de la fuerza aérea en el sur. La mayor parte de los lanzamientos fueron interceptadas en los cielos de Jordania e Irak (donde la mayoría de las operaciones defensivas fueron realizadas por Estados Unidos).

#### **Análisis**

#### Una chispa es suficiente

#### David Frank

#### ¿Es la actual escalada de tensión lo que todos temían que ocurriría tras el estallido de la guerra en Gaza?

Cuando los israelíes lanzaron el 1 de abril un ataque contra el consulado iraní en Damasco, Irán estaba predestinado a responder del mismo modo atacando a Israel con 300 misiles y aviones no tripulados. Sin embargo, Irán, Israel y Estados Unidos tendrán que trabajar para contener nuevas escaladas. El ataque de este sábado de Irán contra Israel supone la primera vez que Irán ataca directamente al Estado judío; los dos países han protagonizado importantes conflictos simbólicos, pero hasta ahora han evitado enfrentamientos militares directos. Creo que es probable que el

dúo Israel-Irán vuelva a este patrón. Con este fin, Irán ha tenido cuidado de no apuntar al personal estadounidense; EE UU ha dejado claro que Israel no consultó a la Administración Biden antes de lanzar el ataque del 1 de abril, ni EE UU respaldó el ataque. En tercer lugar, redunda en interés de Israel, Irán, los Estados árabes, Oriente Medio y la comunidad internacional de desescalar el conflicto; todas las partes deben trabajar con este fin. No hay soluciones militares. Las recientes escaladas militares entre Israel e Irán no resolverán ningún problema, ni ofrecerán seguridad a los israelíes ni a los iraníes.».

#### ¿Cuál puede ser ahora la respuesta de Netanyahu y qué papel adoptará Estados Unidos?

Estados Unidos seguirá apoyando a Israel e instando a su aliado a actuar con moderación tanto en su guerra en Gaza como en su escalada del conflicto con Irán. Netanyahu, un dirigente casi universalmente vilipendiado en Israel, seguirá atendiendo a su coalición de derechas y situando su interés político propio como su principal preocupación. El mundo sólo puede esperar y rezar para que Irán confirme que su ataque del sábado es suficiente para recuperar su honor, que el gabinete de guerra de Israel tenga el poder necesario para frenar los impulsos destructivos de Netanyahuy que la Administración Biden insista con palabras y hechos a que Israel se abstenga de emprender acciones militares provocadoras en Gaza y contra Irán.

#### ¿Cómo es el equilibrio de fuerzas entre Irán e Israel?

Aunque Irán demostró que podía lanzar 300 drones y misiles contra el corazón de Israel, el hecho de que la mayoría fueran derribados indica que las capacidades militares de Irán están por detrás de las de Israel.

David Frank es profesor en la Universidad de Oregón

10 PRIMERA PLANA Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Escalada en Oriente Medio 🖘



Maya Siminovich. TEL AVIV

Elfin de semana, que en Israel asoma los jueves por la noche, comenzó con alertas que decían «se espera que Irán ataque en 24-48 horas». Y el fin de semana casi llegó a su fin y muchos ciudadanos, si bien en alerta, siguieron haciendo sus vidas con un ojo puesto en las noticias, pensando que todo estaba en orden. Más o menos. Otros no, otros llamaban a las líneas de apoyo emocional que el sábado cuadruplicaron el número de asistencias. «Yo no dormí en toda la noche», dijo Tamara Ofir, de Tel Aviv. «Estuve viendo las noticias y preparándome para todos los escenarios posibles. Me preguntaba por qué los iraníes contaban tanto de sus planes, y si lo hacían, quizá era para engañarnos. Luego no sabía si creer nada de lo que decía el portavoz del Ejército, después del 7 de octubre han demostrado que no son muy de fiar...».

El ayatolá Ali Jamenei efectivamente advirtió en tres ocasiones en los últimos días que Israel sería castigado por el atentado que se le atribuye del pasado 1 de abril en Damasco que mató a siete miembros de la Fuerza Quds iraní. Al final de la noche Tamarahabíapreparado equipaje para varios escenarios: «Para ir a casa de mi madre hice bol-

sas y mochilas para mis dos hijos y mi marido, para pasar unos días en el refugio hice un par de maletas, aparté aguas y comida no perecedera, hice unas maletas en caso de que aún tengamos necesidad de escapar al extranjero... estaba preparada para la tercera guerra mundial». A las cuatro de la madrugada, cuando parecía que ya no había más desarrollo y hasta los telediarios dejaban de repetirse, Ofir se fue a dormir.

Su marido, Stav, se había acostado a las 22:00horas antes de la lluvia de misiles. Con los niños. Y dice que durmió tranquilo toda la noche. «Vine de jugar un partido en una liguilla de ping pong, es lo que hago algunos sábados por la tarde», explica bajo la mirada de su esposa que no se puede explicar esa campechanía. Stav cuenta que se preocupa lo justo y que confía en la estructura de seguridad del



Un misil o un dron suicida iraní sobrevuela el sábado el norte de Israel



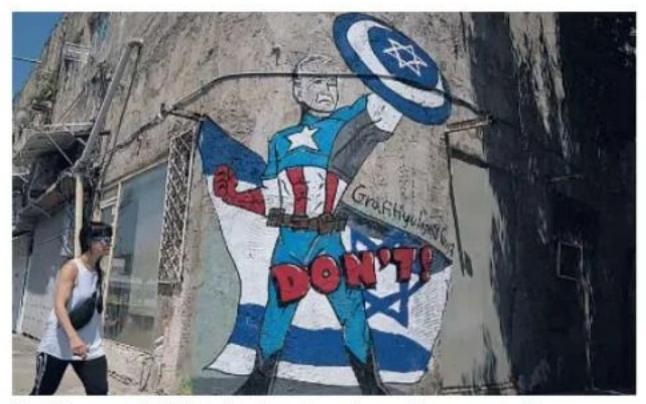

Un sistema antimisiles desplegado en Jerusalén y un mural de Joe Biden como capitán América en las calles de Tel Aviv

**Testigo Directo** 

## «Estaba lista para la tercera guerra mundial»

Tamara se preparó la maleta por si tenían que huir del país ante el peligro de un estallido descontrolado. «Todo es muy raro» comenta Esther

país. «Es parte confianza y parte "si se acerca el fin del mundo, ¿de qué sirve estar angustiado?"»

En Jerusalén, al contrario que en Tel Aviv, sí sonaron las alarmas. Es más, misiles y drones pasaron por encima del complejo de Al Aqsa, emblema islámico que se creía que ningún musulmán pondría en peligro. Tanto es así, que, en la guerra del Golfo de 1991, cuando Sa-

dam Husein lanzó a Israel misiles Scud para los que no tenían defensa, muchos israelíes buscaron refugio en Jerusalén con la certeza de que esa ciudad iba a permanecer intacta.

La noche del sábado, cuando en los televisores se veían imágenes de misiles sobre Al Aqsa, otra concepción equivocada se quebró.

«Hemos creído muchas cosas que no son ciertas: que Hamás no es rival, que lo decían que iban a hacernos no era verdad, que el Ejército nos protege...», lamenta Esther K. de Jerusalén. «Yo anoche corrí al refugio porque realmente pensaba que se nos venía el mundo encima. Esta mañana me he despertado con la sensación de que ya está. Irán ha lavado la cara, Israel no va a responder, que es lo que más me preocupaba, la verdad, y la vida sigue. Muy raro todo».

#### **Análisis**

EFE, AP

#### Un cielo blindado

#### Alberto Spektorowski

#### ¿Israel responderá militarmente?

Israel de cualquier forma va a respondery fuerte, la pregunta es cuándo. Mi primera evaluación es que a Netanyahu, en lo personal, y también a Israel, como país, le conviene aprovechar este momento de tensión y estirarlo. Las miradas se van de Gaza, la intervención sin dudas de Estados Unidos a favor de Israel, rompe un poco el modelo de la tensión por Gaza. Lo más importante es que el modelo de defensa de Israel funciono a la perfección. A pesar de que Irán definió el ataque como una acción limitada, la acción conjunta de Israel y Estados Unidos dan a entender que pasará si se da el choque con Hizbulá e Irán. Desde el punto de vista de ataque, Israel tiene múltiples opciones y blancos dentro del Líbanoy dentro de Irán. Y si en materia de defensa EEUU contribuye a cerrar el espacio israelí, creo que la posición de Israel hoy ha mejorado y puede prolongar la tensión sin hacer nada dramático. También los países árabes de Oriente Medio colaboraron indirectamente con Israel, v esto es importante. A Irán, Israel le ha golpeado de múltiples formas desde hace años y no me cabe duda de que Israel lo va a hacer de nuevo y de forma que duela. Pero ahora le conviene esperar.

#### ¿Será capaz Israel de sostener tres frentes?

Sí. Con Estados Unidos al lado sí. Es vital la participación activa de los americanos, por ello hay que esperar. Biden tiene un problema de elección. No me cabe duda de que con cualquier presidente recién electo sea Trump o Biden, América pondría todo su peso a favor de Israel. El asunto es cómo aguantar hasta las elecciones. Hamás está liquidado a nivel militar, el problema es Irán.

A. Spektorowski es profesor en la Universidad de Tel Aviv

PRIMERA PLANA 11 LA RAZON • Lunes, 15 de abril de 2024



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descarta participar en una respuesta militar de Israel

## El G7 condena el ataque de Irán y pide desescalar

EE UU descarta participar en una operación ofensiva israelí

Mamen Sala. NUEVA YORK

Mientras Irán lanzaba cientos de drones y misiles contra Israel, la blaba por teléfono con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en plena madrugada para disuadirle de una respuesta violenta al ataque y tratar de convencerle de que la actuación de Irán sumaba una victoria para su país porque había dejado clara su capacidad militar y la de sus aliados para defenderse.

Horas después, ya a las 11:00 de la mañana en Estados Unidos (5

de la tarde en España) tenía lugar una reunión por video conferencia de los líderes del G7 que duraba menos de una hora. Se celebró a petición de Biden y los dirigentes de las siete democracias más ricas del mundo condenaron el ataque sin precedentes a Israel al mismo tiempo que reafirmaban el compromiso del grupo con la seguridad de su aliado. Todos coincidían

en la necesidad de que imperara la diplomacia, «prudencia para evitar una crisis que nadie quiere que haya», dijo Italia.

La reunión tenía lugar horas antes de que se convocara de urgencia al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a petición de Israel. El país de Netanyahu le solicitaba al organismo que condenara los ataques de Irán y que designara como organización terrorista a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria de Irán (movimiento al que se atribuye el ataque de Irán contra Israel y que está formado por 125.000 integrantes). El gobierno de Irán, ya se había adelantado y poco antes su misión ante la ONU invocaba el artículo

51 de la Carta de Naciones Unidas, que asegura que nadie puede «menoscabar el derechoinmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de un ataque arma-

do contra un Miembro de las Naciones Unidas, hasta que el Consejo de Seguridad tome medidas necesarias para mantener la pazy la seguridad internacionales».

El conflicto ha alcanzado su punto más tenso, y cualquier decisión debe ser seriamente calibrada. Washington ha dejado claro que mantiene su compromiso «férreo» de defensa de Israel, por eso el sábado por la noche las tropas estadounidenses desplegadas en ese país interceptaron docenas de misiles y drones que finalmente no impactaron contra Israel. Pero Biden también ha sido firme en que hasta aquí llega este conflicto. Su Sdministración no apoyará una represalia militar si Netanyahu así lo decide y pide una respuesta diplomática porque al fin y al cabo casi todos los proyectiles fueron interceptados y no impactaron «en nada de valor». Estados Unidos no quiere una guerra con Irán, y no apoyará ni participará en un contrataque de Israel. El medio digital Axios asegura que, según un funcionario de la Casa Blanca, Biden le dijo a Netanyahu, «obtuviste una victoria, tómala». «Israel demostró una capacidad para defenderse y derrotar incluso ataques sin precedentes, enviando un mensaje claro a sus enemigos de que no pueden amenazar eficazmente la seguridade Israel», aseguró Biden que le dijo a su homólogo israelí.

«No formaremos parte de ninguna respuesta», reiteró un alto

Irán convoca en la

ONU el artículo 51

sobre la legítima

defensa por el

ataque de Siria

funcionario durante una llamada con la prensa. Según esa fuente, EE UU cree que Israel «tiene la libertad de defenderse» ante cualquier ataque, pero la política de Was-

hington es no participar en acciones de ese tipo.

Desde Bruselas el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó el ataque sin precentes de Irán y alertó sobre una desestabilización regional. «No puede ser del interés de nadie», advirtió Borrell sobre el riesgo de una escalada y pidió prudencia a las partes del conflicto. Asimismo, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE discutirán sobre la situación en Oriente Medio durante la cumbre de líderes prevista en Bruselas para el próximo jueves, 18 de abril, según anunció ayer el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.Oriente Medio afronta un momento de máxima tensión después de la tormenta de misiles iraníes a Israel.

diplomacia internacional se ponía en marcha para evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. En lo que a Estados Unidos se refiere, su presidente Joe Biden ha-

De enemigo

a aliado:

la región

el papel de

Jordania en

Antonio Navarro. RABAT

Con la decidida intervención de sus sistemas de defensa en la noche del sábado y la madrugada del domingo, la monarquía hachemita dejó claro que es un sólido y fiable aliado de Tel Aviv, como lo es de Estados Unidos. Su fuerza aérea interceptó y derribó decenas de drones enviados por el Ejército iraní que violaron su espacio aéreo camino de territorio israelí. Un apoyo a Israel que no ha pasado inadvertido para la República Islámica, que amenazaba ayer con atacar Jordania si «cooperaba» con Tel Aviv. Fuentes de seguridad

del Estado árabe aseguraban ayer que las fuerzas armadas se encontraban en estado de máxima alertay que sus radares monitoreaban todo movimiento de drones procedentes de territorio sirio e iraquí. Según testimonios de vecinos, pudieron verse varios drones cruzando los cielos de varios distritos del sur de Amán, la capital jordana a la que separan apenas 60 kilómetros de Jerusalén.

Las autoridades jordanas anunciaron el cierre de su espacio aéreo al comenzar la noche del sábado en previsión de lo que la inteligencia estadounidense daba como «inminente» ataque directo del régimen de los mulás a Israel. A lo

largo de la mañana de ayer y una vez que se dio por finalizada la agresión iraní, las autoridades jordanas, como las iraquíes, decidían reabrir su espacio aéreo.

Con su actuación en la crisis desatada por el ataque con drones y misiles contra Israel, Amán despeja todas las dudas sobre su posicionamiento en el conflicto en siete frentes que se libra desde hace meses en Oriente Medio. A pesar de las críticas contra la operación de las FDI contra Hamás en Gaza, lo cierto es que la monarquía encabezada por el rey Abdalá II, enemiga de los islamistas, de Hamás y de la República Islámica, ha hecho oídos sordos a las voces en el seno del país que le piden que rompa relaciones diplomáticas con Israel.

No en vano, Jordania alberga la mayor población de refugiados palestinos - en torno a 2,5 millones de personas, o lo que es lo mismo, una de cada cinco habitantes, confinadas en más de una docena de campamentos-yes un firme defensor de la solución de los dos Estados. Los alrededores de la Embajada israelí en Amán han sido escenario de varias protestas desde que comenzó la guerra en Gaza. La monarquía hachemita ha pasado de ser enemigo de Israel en 1948, 1967 y 1973 a convertirse en el más fiable aliado.

El Ejército hachemita derribó varios drones iraníes en su espacio aéreo

12 PRIMERA PLANA Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Escalada en Oriente Medio 🖘



## Temor a otra espiral inflacionista y a una nueva crisis energética

El riesgo de un conflicto a gran escala revive los fantasmas de la invasión rusa de Ucrania de 2022

#### Erik Montalbán, MADRID

Los países occidentales se las prometían muy felices hace ahora algo más de dos años. Europa y Estados Unidos miraban ya la pandemia de coronavirus por el retrovisor, la economía empezaba a despuntar y aunque la inflación ya mostraba signos preocupantes, nada hacia presagiar la tormenta que se avecinaba.

Llegó entonces el 24 de febrero de 2022, una fecha marcada ya para la historia. Vladimir Putin ordenaba la invasión rusa de Ucrania y desde entonces todo se descontroló. Los precios se dispararon en medio de una espiral inflacionista que aún hoy perdura y el temor al desabastecimiento energético tras cerrar-en parte-el grifo del gas y el petróleo de Moscú cambió las reglas del juego y empujó al Viejo Continente a acelerar una transición verde que no termina de culminar.

Nada nuevo que no haya sucedido ya en innumerables ocasiones con cada guerra o evento de consecuencias geopolíticas globales, pero que una y otra vez acaba impactando en el bolsillo de los ciudadanos de apie de Occidente. Sobre todo teniendo en cuenta que los países implicados -como en el caso de Rusia y en el de Iránsuelen ser actores energéticos de primer nivel, cuyos vaivenes determinan en mayor o menos medida la factura de la calefacción en invierno o el coste de repostar de carburante nuestro vehículo.

De ahí surgieron las ayudas al combustible en buena parte del Viejo Continente -20 céntimos en España-, las rebajas de los impuestos del gas y la electricidad que hace muy poco acaban de expirar- y la obsesión de los gobiernos occidentales por el ahorro energético -Pedro Sánchez se «quitó» la corbata y animó al resto de españoles a seguir su ejemplo para gastar menos aire acondicionado-yelllenado de los depósitos

#### **EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO**

Precio por barril de Brent en \$

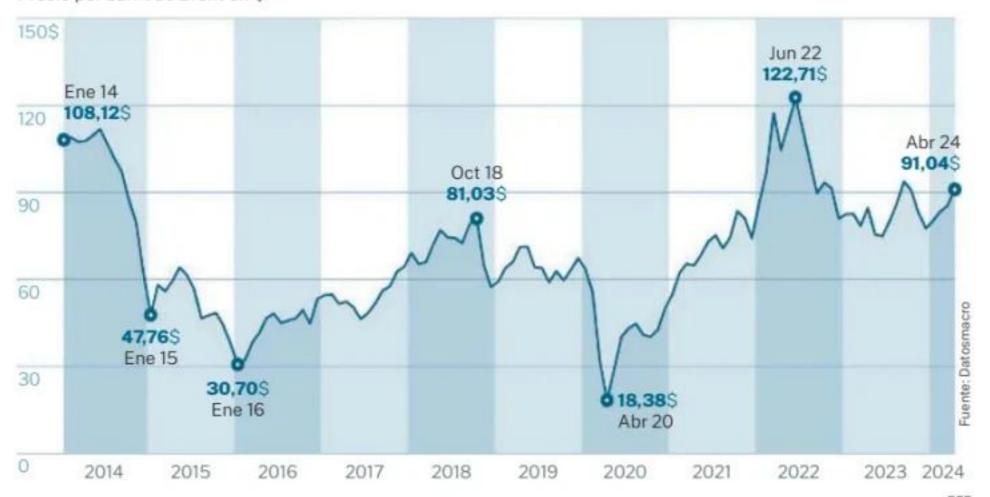



de cara a unos inviernos que se preveían duros. Finalmente no lo fueron tanto, salvo para el bolsillo de los consumidores y para las cuentas públicas, pero sin problemas de abastecimiento.

Ahora, la amenaza de una guerra a gran escala en Oriente Medio, con Irán e Israel como actores principales, revive los fantasmas de 2022 y hace temer que un nuevo conflicto pueda tensionar de nuevo los mercados energéticos y

Iraníes celebran los ataques contra Israel frente a la embajada británica en Teherán

Irán cuenta con la segunda mayor reserva de gas del mundo y la cuarta mayor de petróleo

poner de nuevo en apuros a los países occidentales, ahora que empiezan a remontar el vuelo tras la crisis del covid, primero, y la espiral inflacionista aparejada a la invasión rusa de Ucrania, después. No en vano, Irán es una potencia mundial en cuanto a materias primas energéticas se refiere. Según el último informe del ICEX, el país cuenta con la segunda mayor reserva de gas del mundo y la cuarta mayor de petróleo.

#### **Análisis**

#### Sin apetito de guerra

#### Sean Foley

#### ¿Cómo podrían reaccionar los Estados árabes ante este ataque de Irán contra Israel?

Los Estados árabes ven poco que ganar con este reciente ataque de Irán contra Israel. Ese ataque amenazó las rutas marítimas, el espacio aéreo, el petróleo y otras instalaciones estratégicas vitales para sus economías. También puso en peligro iniciativas diplomáticas clave para mejorar sus relaciones con Teherán. Esas iniciativas habían dado sus frutos en los últimos años, conduciendo a una reconciliación histórica entre Riad y Teherán y Teherán y otras capitales regionales. Lo último que desearía cualquiera de estos Estados sería una guerra que amenazara esos acuerdos o les obligara a elegir entre Irán y Estados Unidos, que garantiza la seguridad de múltiples Estados árabes, especialmente las monarquías productoras de petróleo del Golfo. En particular, Kuwait y Qatar comunicaron el sábado a Estados Unidos que no podía utilizar sus bases en sus países para atacar a Irán.

#### ¿Puede la escalada derivar en una Tercera Guerra Mundial?

No cabe duda de que el mundo está hoy más fracturado de lo que lo ha estado en algún tiempo, tanto en Oriente Medio como en otraszonas del mundo, desde África a Europa, pasando por el sur de Asia y Asia Oriental. Pero las acciones de Estados Unidos, Reino Unido y Francia pretendían en parte aliviar las tensiones, dar una victoria a Israel y proporcionar a los dirigentes israelíes una rampa de salida de la crisis con Irán. En particular, querían proporcionar a Israel un incentivo para no atacar a Irán y desencadenar potencialmente una guerra regional. Si eso ocurriera, podría atraer a Estados Unidos junto con otras grandes potencias, como Rusia, que mantiene estrechos vínculos militares con Irán.

Sean Foley es profesor en Middle Tennessee State University



Descubre las ciudades más bellas de EUROPA





**Croisi Europe** 

DESCUENTO hasta el 15 de mayo

### París y la costa de Normandía

5 días

Salidas hasta septiembre

Visitando París, Poissy, Mantes la Jolie, Honfleur, Rouen y París

Bebidas incluidas



#### Danubio Azul

8 días

Salidas de julio a octubre Visitando Viena, Dürnstein, Melk, Linz,

Bratislava, Budapest, Esztergom y Viena

Excursiones incluidas

Asistencia en español



desde

#### Joyas del sur de Francia

6 días

Salidas hasta octubre

Visitando Aviñón, Chateauneuf Du Pape, Viviers, Arles, Tarascon y Aviñón

Naviera de lujo Experiencia gastronómica 2.005€

#### Castillos del Loira

6 días

Salidas hasta octubre

Visitando Nantes, Saint Nazaire, Ancenis, Chalonnes-sur-Loire y Nantes

Incluye Bebidas

+ Excursión Castillos del Loira



#### Duero con encanto

8 días

Salidas de junio a septiembre

Visitando Oporto, Pinhao, Pocinho, Barca d'Alva, Peso de Régua, Douro Marina y Oporto

Asistencia en español



desde

#### Danubio Azul

8 días

Salidas de mayo a septiembre

Visitando Passau, Dürnstein, Viena, Esztergom, Budapest, Bratislava, Melk y Passau

Vuelos incluidos 📈 Asistencia en español







LOGITRAVEL Especialistas en vacaciones

Tus vacaciones empiezan en www.logitravel.com



Estamos a tu disposición en 971 747 670

#### Elecciones vascas

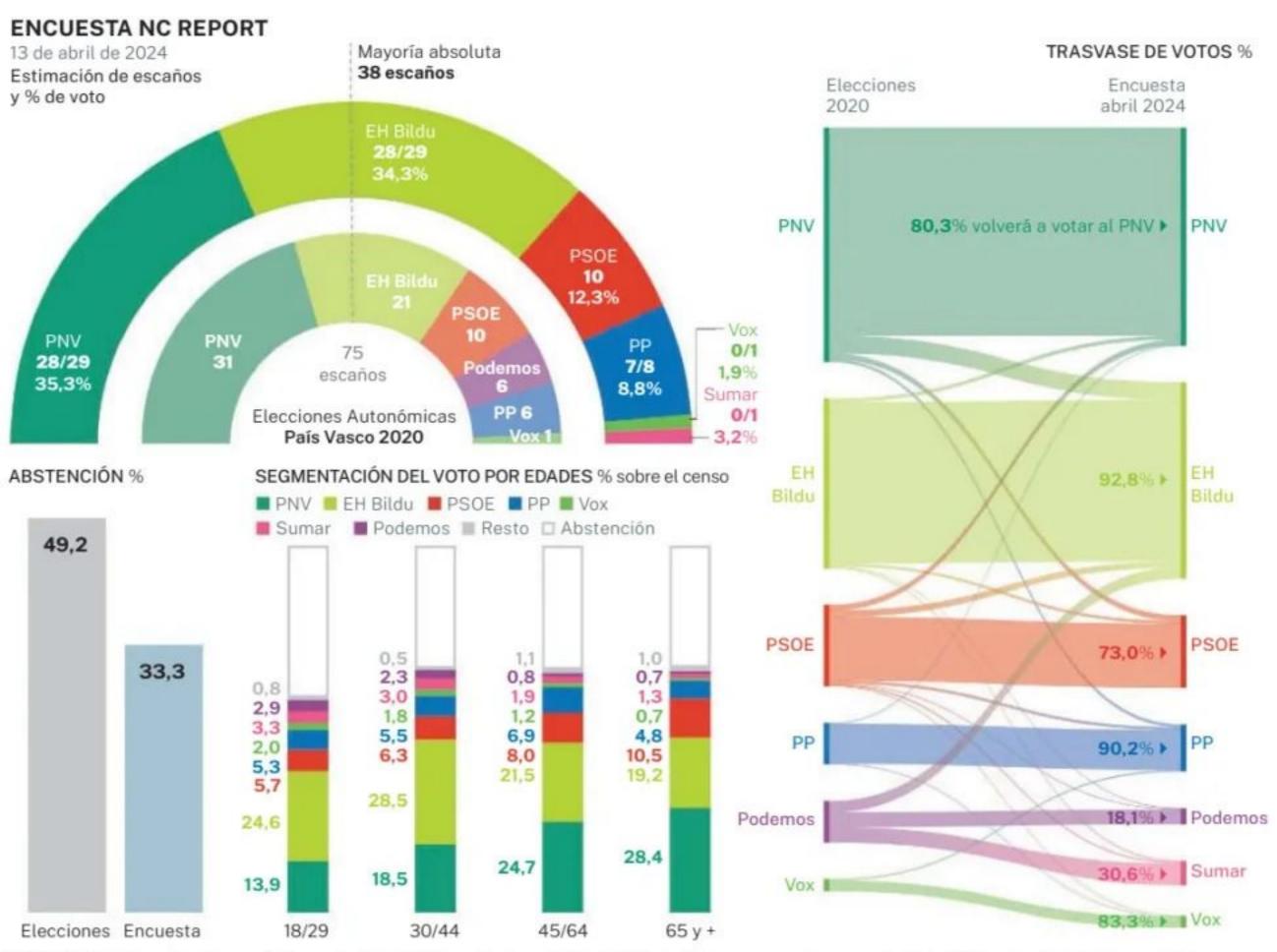



FICHA TÉCNICA: Universo: Españoles con 18 años y más. Ámbito: País Vasco. Muestra estratificada: 1.000 entrevistas con margen de error aproximado de 3,17% para los datos globales y un nivel de confianza de 95,5% dos sigma y p/q=50/50. Muestreo: selección aleatoria proporcional de los municipios y de los entrevistados por tablas de números aleatorios y ponderación de edad, sexo y hábitat. Metodología de las entrevistas: 50% telefônica, mix fijos y móviles (CATI) y 50% Internet (CAWI). Trabajo de campo: 8 al 12 de abril de 2024 Empresa que realiza el estudio: NC REPORT

Carmen Morodo. MADRID

ltima semana de campaña vasca y decisiva porque PNV y EH Bildu mantienen la situación de empate técnico. Los votantes del PNV no acaban de salir de su letargo, mientras que la izquierda abertzale tiene movilizado a todo su electorado, al tiempo que consigue situarse, por paradójico que parezca, como la fuerza más transversal del tablero político vasco. En porcentaje de voto, el PNV gana en un punto a EH Bildu, pero en escaños los dos partidos estarían hoy en la horquilla de los 28/29 diputados. Esto supone para el PNV perder entre dos o tres escaños, mientras que los herederos de Batasuna subirían entre siete y ocho, con un crecimiento porcentual del 6,7% devotos. Las fuerzas están tan igualadas que lo que suceda en esta recta final de la campaña decidirá hacia dónde se inclina la balanza. La mayoría absoluta reside en los 38 escaños, y según esta última en▶Encuesta NC Report. Empata con el PNV y se consolida como fuerza más transversal: capta voto nacionalista y del PSE y absorbe a Podemos y Sumar

## La fuga de voto socialista y del PNV encumbra a Bildu

cuesta el actual Gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE estaría en condiciones de reeditarse, pero en el límite. Los socialistas aguantan en los 10 escaños, y la batalla que se libra entre PNV y EH Bildu se decidirá en la participación y en la capacidad del candidato peneuvista, Imanol Pradales, de llevar a las urnas a sus votantes tradicionales. La caída de la participación es el escenario más temido por el PNV ya que sería a costa de que sus votantes se quedaran en casa. Respecto al PSE-EE, se mantiene como tercera fuerza, pero muy lejos de la cabeza. El peor resultado de su historia fue el de 2016 cuando cayeron a los 9 escaños. Su candidato, Eneko Andueza, estaría hoy en el 12,3 por ciento del voto, con una caída de 23.107 papeletas. El PNV pierde 67.197, y EH Bildu crece en 155.760.

Este último sondeo que se puede publicar antes de las elecciones deja la puerta abierta a que el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, pueda aspirar a ser el más votado y a imponerse a Pradales. El PNV nunca ha perdido hasta ahora en votos en unas autonómicas. Y solamente lo ha hecho seis veces, en las sesenta elecciones celebradas hasta ahora en el País Vasco en democracia: en cinco generales y en unas europeas. Si se diera el vuelco, ésta sería la primera vez con un primer puesto para la izquierda abertzale.

El acierto de Otxandiano está en su capacidad de ejecutar dos campañas a la vez dirigidas a dos públicos distintos. Una, la que atrae al votante más mayor y con más vínculos con ETAy con su herencia, Es el discurso más radical y que apela a Euskal Herria y a las reivindicaciones tradicionales batasunas. Pero, al mismo tiempo, también está haciendo una campaña que capta al votante más joven, menos vinculado con la historia de ETA, y que no ve en las siglas de EH Bildu a una formación radical, sino el atractivo de la renovación dentro de un discurso social y de izquierdas. Que, además, ataca el desgaste de tantos años de gobierno del PNV, aprovechando puntos débiles como el de la gestión sanitaria.

Esto supone que EH Bildu se

ESPAÑA 15



El candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, durante un mitin este sábado en Tolosa (Guipúzcoa)

quede prácticamente con todo el voto de la izquierda de Podemos y de Sumar, partidos que podrían desaparecer del Parlamento vasco o ver reducida su representación a un único escaño. Elkarrekin Podemos consiguió seis en las últimas autonómicas de 2020. De confirmarse este escenario, supondría un nuevo golpe para una debilitada Yolanda Díaz, consecuencia de una campaña desdibujada y que conecta además con su crisis a nivel nacional. De hecho, en el plano nacional haysondeos que apuntan que Podemos podría estar en condiciones de ganar a Sumar en porcentaje de voto, dentro de una representación minoritaria.

En la derecha, el PP ganaría entre uno y dos escaños, con casi cuarenta y cinco milvotantes más que hace cuatro años. Del 6,7% de porcentaje de voto subiría al 8,8 por ciento. Mientras que Vox mantiene sobre ellos la amenaza de perder el único escaño que hoy tienen en la Cámara vasca. Cuantitativamente no es un cambio muy significativo, pero sí lo es en el plano simbólico al enlazar con una crisis nacional que se



El actual Gobierno de coalición entre PNV y PSE-EE podría reeditarse, pero en el límite

Podemos y Sumar podrían desaparecer del Parlamento vasco o quedarse con un único escaño

está dejando ver en sus resultados en cada examen electoral y también en la debilidad de la cúpula para encontrar enganches discursivos con su nicho de votantes. En el País Vasco lo están intentado por el lado de la inseguridad ciudadana y la migración, pero es un debate que también está peleando el candidato del PP, Javier de Andrés, y en este examen electoral volverá a sacarse una conclusión en el recuento en clave de reunificación del voto de la derecha y de cómo funciona el voto útil a favor de las siglas del PP en el contexto que surgió de las últimas elecciones generales y del pacto de investidura de Pedro Sánchez con Carles Puigdemont.

EH Bildu es también el partido que conserva una mayor fidelidad de voto, hasta el 92,8 por ciento, frente al 80,3 del PNV. Con el agravante para el partido de Pradales de que hasta un 10,6 por ciento de sus votantes asegura que el domingo darán su papeleta a Otxandiano. En esa capacidad de aparecer como fuerza transversal, EH Bildu también se quedaría con el 6,6 por ciento de antiguo votante socialista. La fidelidad del votante socialista está en el 73 por ciento, con un 8,2 por ciento que asegura que apoyará al PNV. El PP es la segunda fuerza con más lealtad de su parroquia, aunque su fuga más importante es hacia el PNV, un 4,9 por ciento, posiblemente en un intento de frenar la opción de un gobierno de EH Bildu con el PSE.

**Análisis** 

#### El «efecto blanqueamiento»

#### Lorente Ferrer

os dos grandes cambios que se producirán en el País Vasco el próximo domingo con respecto a las elecciones autonómicas de 2020 son, por un lado, el incremento del nivel de participación hasta el 66,7%, ya que la pandemia de Covid-19 la redujo al 50,8 por ciento en las elecciones anteriores, y por otro el crecimiento electoral de EH Bildu, que por primera vez en la historia amenaza la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco.

Años de blanqueamiento de la marca EH Bildu por parte del Gobierno de la nación, al tenderles la mano para sacarlos de la marginalidad, convirtieron a una organización que nunca ha condenado un atentado terrorista de la banda asesina ETA en un socio fiable del Gobierno español de izquierdas que también fue recompensada con alcaldías como la de Pamplona, con complicidad interesada y calculada.

Lógicamente, parte del electorado de izquierda, que tradicionalmente votaba IU, Podemos y PSOE ahora transfieren su voto a esta «nueva» izquierda, que perciben más «auténtica» que la «vieja», representada por PSE-PSOE, Sumar y Podemos. Exactamente lo mismo sucedió en Galicia en las elecciones del pasado mes de febrero, cuando la izquierda tradicional transfirió decenas de miles de votos al BNG. Tanto en Galicia como en el País Vasco la izquierda separatista tiene un enorme porcentaje de voto joven, que no ha vivido los años del terrorismo ejercido por independentistas en ambas regiones. Mientras que desde 2015 el PSOE buscaba neutralizar a Podemos, y ahora a Sumar, de repente se encuentra con que los menores de 45 años se le van a la izquierda más radical y secesionista. ¿Nueve años de «podemización» del PSOE van ahora a dar paso a asumir postulados de la izquierda separatista?

BNG y EH Bildu comparten intereses, así como coalición electoral en las convocatorias europeas. Las posibilidades de un Gobierno de coalición EH Bildu y PSOE son altas. Ya hubo

en 2005 un gobierno de coalición BNG-PSOE en Galicia. El PSOE lo intentó de nuevo en febrero, ofreciéndose al BNG para formar un gobierno de «izquierdas». Solo la mayoría absoluta del PP acabó con este desesperado plan socialista para aumentar su poder territorial, que hoy en día está bajo mínimos históricos, ya que solo cuenta con mayoría absoluta en Castilla-La Mancha, y con la presidencia de los consejos regionales de gobierno de Asturias y Navarra, gracias a pactos, al carecer en estos territorios de la mayoría absoluta.

El descenso del PNV se fundamenta en la pérdida del 19,7% de su electorado. La mayoría de ellos acabará en EH Bildu (10,6%) y en la abstención (4,6%). Retiene únicamente el 80,3% de los que le votaron en 2020.

Su socio, el PSE-PSOE, también cae. Solo conserva el 73,0% de sus votantes, pues el restante 27% se distribuye principalmente entre el PNV (8,2%), EH Bildu (6,6%), PP (4,9%) y la abstención (4,9 por ciento).

Pero el desastre es aún mayor en Sumar y Podemos, que ahora concurren por separado. Los pri-

#### Bildu atrae un 10,6% de votos del PNV y un 6,6% del PSE

meros solo reciben el 30,6 por ciento de lo que en 2020 fue la coalición Elkarrekin Podemos, mientras que los segundo consiguen únicamente el 18,1% de aquella alianza.

Sin embargo los dos partidos que más crecen -EH Bildu y PP-presentan unos porcentajes de votantes leales superiores al 90%. Los separatistas cuentan con la fidelidad del 92,8% de sus votantes y los populares, con el 90,2%. Ambos combinan la minimización de sus pérdidas con la captación devoto de otros partidos. Los herederos de Batasuna incorporan el 29,2 por ciento del voto de la anterior coalición Elkarrekin Podemos, también el 10,6% del voto del PNV y el 6,6 por ciento de los votantes socialistas. Mientras, los populares reciben el 11,1 por ciento del voto de Vox y el 4,9% del electorado del PSOE.

16 ESPAÑA Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Elecciones vascas



El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ayer en un mitin en Bilbao

## Feijóo pide frenar a Bildu ante la «decadencia»

Llama a concentrar el voto en torno al PP y reprocha a Sánchez

C. S. Macías. MADRID

En el ecuador de la campaña vasca a las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participó en un mitin en Bilbao junto a su candidato a la Lendakaritza, Javier de Andrés, en el que aseguró que su

partido no se presenta a estos comicios «de trámite», sino «para ser decisivos». Pidió el voto para el PP porque es la «única garantía» de evitar que gobierne Bildu.

El presidente de los populares hizo hincapié en el surrealista momento de un mitin del PSE en el que el candidato a lendakari le pidió a Sánchez que dijera que él «no go-

bernará con Bildu» porque, recordó, Bildu ha apoyado la investidura de Sánchez y éste le ha quitado la Alcaldía de Pamplona a UPN y al PP para dársela a EH Bildu. En contraposición, Feijóo garantizó que quien no gobernará con Bildu es Javier de Andrés, «y no me lo tiene que recordar».

Los populares se presentan

como el único partido que mantiene «carácter» ante «un PSOE que lleva años blanqueando a Bildu y un PNV obsesionado con ser más Bildu que Bildu». El líder de Génova incidió en que el PP «es el único que no está dispuesto a hacer seguidismo» al partido de Arnaldo Otegi, «el único que ha dicho siempre lo mismo».

Y es que la izquierda abertzale gana, como dijo la viuda de Gregorio Ordóñez, «después de abatir a sus enemigos políticos». Feijóo alertó de lo que puede suponer el avance de EH Bildu en el País Vasco. «Significaría que todo el sacrifi-

«Cabe mucho

Euskadi en el

Estatuto de

Guernica y en

la Constitución»

cio del pueblo vasco quede fuera de los principios. Es lo peor que le puede pasar después de todo lo que ha sufrido» durante más de 50 años. También puso en valor el trabajo de todos esos militantesdelPPvasco que, gracias a ellos,

dijo, en Euskadi «hay libertad, porque ellos la perdieron» y «no les vamos a olvidar jamás».

Feijóo aseguró que el PSOE y el PNV «han perdido su personalidad y han caído en la decadencia» y esa decadencia «o la recoge Bildu o la recoge el PP». Por ello, consideró que estas elecciones se resuelven con un dilema: Euskadi decidirá entre la política industrial que expulsa empresas o la prioridad del trabajo estable en las familias vascas; decidirá entre imitar lo que no funciona en Cataluña o el sentido común del pueblo vasco». Tendrá también que decidir entre «ser los primeros en los caminos que no conducen a nada o recuperar los servicios públicos que tenía el País Vasco que ya no tienen, entre el secesionismo o un proyecto común para Euskadi para los que siempre han vivido de esas divisiones y esas rupturas. El crear heridas

o una Euskadi abierta a la convivencia, al progreso, al empleo, a Españayal futuro». El pueblo vasco decidirá «o las políticas de Bildu y sus socios o las de Javier de Andrés y una sociedad abierta», afirmó.

Destacó que en estos comicios se presentan «muchos líderes políticos» pero reiteró que solo hay dos opciones: «El secesionismo con un PSE de bisagra en función de lo que le manden desde Madrid o el constitucionalismo de Euskadi», porque, «cabe mucho Euskadi en el Estatuto de Guernica, en la Constitución y en la foralidad. Cabe todo Euskadi, sientan lo que sien-

tan», dijo.

Al líder del PP le sorprende que después de tantos años en los que ha gobernado el PNV el País Vasco ahora diga que «ha cambiado». Constató que «no hay diferencia entre el PNV y Bildu. Solo varía el tono y la

velocidad, nada más». Asimismo, advirtió de que para el PSOE «Euskadi es solo una plataforma para seguir en el Gobierno», por lo que el PSE «ya no piensa en Euskadi sino en Sánchez», al tiempo que respondió al presidente del Gobierno asegurando que «el lodo es él», en referencia a las palabras que empleó el jefe del Ejecutivo cuando afirmó que «ni mil paladas de lodo de Feijóo y Abascal taparán los éxitos de su Gobierno».

Alberto Núñez Feijóo llamó a unir el voto en torno al PP porque «si los más de 130.000 vascos que nos votaron en las generales vuelven a hacerlo, seremos decisivos». También apeló al votante del PSE, «los más engañados de España», y a los del PNV, porque «ningún vasco de los que les votó lo hizo para aplicar las políticas de Bildu en vivienda ni las del cierre de empresas que promueve Sumary Podemos».

## de PSOE y PNV

que vea Euskadi como «una plataforma para seguir en el Gobierno»

#### Heridos tres ertzainas durante un

acto de Vox

Radicales lanzaron diversos objetos para impedir que los de Abascal hicieran campaña

#### R. N. MADRID

Tres ertzainas resultaron heridos por el lanzamiento de diversos objetos en los incidentes registrados ayer en Azpeitia (Guipúzcoa) en el momento en el que un grupo de abertzales increpaban a miembros de Vox que celebraban un acto de campaña.

Según informó el Departamento de Seguridad, los hechos ocurrieron sobre las doce menos veinte en el marco del acto electoral que Vox estaba desarrollando en este municipio guipuzcoano.

Fue en ese momento cuando grupos de personas se acercaron al acto y comenzaron a increpar tanto a los militantes y simpatizantes de Vox como a las patrullas de la Ertzaintza que se encontraban realizando tareas de seguridad. Los concentrados gritaban «fascistas fuera» o «que se vayan».

En un momento determinado, se acercaron al cordón policial y empezaron a lanzar objetos contra los agentes de la Policía autónoma y la Ertzaintza tuvo que actuar para repeler y alejar a estas perso-

nas. Por su parte, Vox explicó que jóvenes simpatizantes de EH Bildu habían «impedido violentamente» la instalación de una mesa informativa de su partido en Azpeitia, cuyos integrantes recibieron «insultos y amenazas», además de «golpes» en coches después de que, según relataron, la Ertzaintza les aconsejara la suspensión el acto y abandonaran el lugar.

El presidente de Vox Guipúzcoa, Juan de Dios Dávila, denunció la «escasez» de medios policiales para garantizar a su partido «el derecho a trasladar a la ciudadanía sus propuestas» e indicó que el PNV debe «velar por su seguridad». Vox recordó que también se produjeron incidentes el sábado en los actos del partido en Mondragón y en el de Guecho, en el que, con la presencia de su presidente, Santiago Abascal, se produjola detención de una persona por atentado contra agentes de la autoridad, que fue puesta en libertad ese mismo día tras pasar a disposición judicial. Abascal denunció ayeren su mitin en Laguardia (Álava) el hostigamiento que están viviendo durante la campaña.

ESPAÑA 17

## El Senado empieza a escuchar a 16 juristas sobre la amnistía

Desde mañana comparecen los expertos en la recta final de la tramitación

C. Pérez. MADRID

A partir del próximo martes comenzarán a comparecer en el Senado los 16 expertos juristas que darán su opinión sobre la ley de amnistía. Esta semana está previsto que siete de ellos expongan sus argumentos en la Cámara Alta ante la comisión que tramita la polémica norma.

Los primeros en comparecer serán Enrique Gimbernat, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, y el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Manuel Cancio, propuesto por ERC, que defenderá la constitucionalidad de la medida, como ha defendido en diversos artículos de prensa.

La ronda de expertos concluirá el próximo 30 de abril y por el Senado desfilarán, entre otros, el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a quien ha propuesto el grupo parlamentario de Junts per Catalunya (JxCat).

Entre los ochos juristas designados por el PP figuran la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, que se ha pronunciado públicamente en contra de la medida de gracia, y la catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Teresa Freixes. Asimismo, también expondrá sus argumentos en contra de la ley de amnistía a petición del Partido Popular los juristas To-



La ronda de expertos juristas comienza el martes en el Senado

más Ramón Fernández, catedrático de Derecho Administrativo y académico de la Real Academia de Jurisprudencia.

Fernando Rey, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid; Segismundo Álvarez Royo-Villanueva, presidente de la Fundación Hay Derecho; Belén Becerril, profesoLa presidenta de la AF, Cristina Dexeus, y la catedrática Teresa Freixes, entre los comparecientes ra titular de Derecho de la Unión Europea y doctora en Derecho por la Universidad CEU San Pablo; y Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense también comparecerán en el Senado para dar su opinión de expertos sobre la ley de amnistía.

La ley de amnistía llegó al Senado el pasado 15 de marzo y la Cámara Alta tiene de plazo hasta el próximo 16 de mayo para tramitarla. A partir de esa fecha, volverá al Congreso para culminar su aprobación a la espera de saber si el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre una eventual suspensión cautelar de la tramitación una vez presentado por parte del Senado el anunciado conflicto de atribuciones por lo que considera una invasión de sus competencias ante una reforma encubierta de la Constitución a través de la ley de amnistía.

Tras la comparecencias de los expertos juristas, a partir del próximo 6 de mayo empezará la fase de ponencia y luego, previsiblemente, será el 16 de mayo cuando se votará en el Pleno la normativa, antes de que vuelva al Congreso de los Diputados.

PUBLIRREPORTAJE

¿Molestias intestinales recurrentes?

#### ▶ Por qué no debería ignorar estos síntomas

Se estima que en España cerca del 20% de la población padece regularmente de diarrea, dolor abdominal, flatulencia o estreñimiento. Lo que muchos no saben: si las molestias se producen de forma recurrente, suele esconderse el síndrome de colon irritable detrás. En este caso, un producto sanitario desarrollado y probado para combatir estos síntomas (Kijimea Colon Irritable PRO, disponible en farmacia) puede ayudar.

#### Lo que revela la ciencia

Hoy en día, los científicos parten de la base de que una barrera intestinal dañada suele ser la causa de las dolencias intestinales recurrentes. Incluso la más mínima lesión en la barrera intestinal puede hacer que los agentes patógenos y las sustancias nocivas penetren en la pared intestinal, irriten el intestino y causen inflamación. Las consecuencias son múltiples: diarrea recurrente, a menudo acompañada de dolor abdominal, flatulencia y, a veces, estreñimiento.

Basándose en estos resultados, los investigadores han desarrollado el producto sanitario Kijimea Colon Irritable PRO. Las bifidobacterias únicas de la cepa HI-MIMBb75 (contenidas exclusivamente en Kijimea Colon Irritable PRO) se adhieren a las zonas dañadas de la

barrera intestinal, como un parche protector. La idea es que, bajo este parche, la barrera intestinal puede regenerarse, las molestias intestinales pueden desaparecer.

#### Lo que demuestra un estudio

Un estudio a gran escala sobre el colon irritable ha demostrado recientemente la eficacia de Kijimea Colon Irritable PRO para tratar la diarrea, el dolor abdominal, la flatulencia y el estrenimiento.

El factor decisivo: la calidad de vida de los afectados también mejoró significativamente, por lo que lo recomendamos. Pruebas científicas concluyentes para una dolencia real muy común.



18 ESPAÑA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### ¿Con cuál de los siguientes líderes políticos considera que su partido obtendría mejores resultados electorales?

Respuestas de los votantes de cada partido ■ Otros □ NS/NC



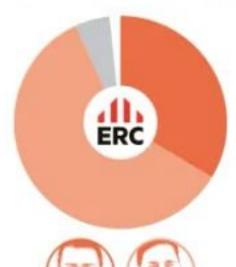



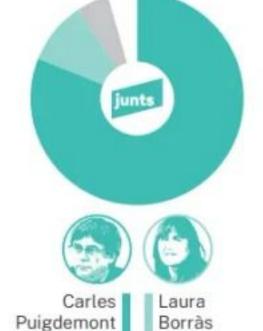

81,2%

9.4%







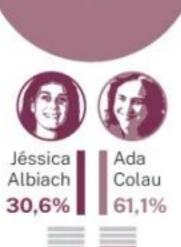

EN COMÚ PODEM



VOX

Fuente: NC Report

#### Ricardo Coarasa. MADRID

Los votantes de ERC y del PP preferían otro candidato para encabezar sus respectivas listas a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Los republicanos hubieran querido que fuese Oriol Junqueras el número uno de su candidatura -una opción imposible, porque a la espera de la amnistía el exvicepresidente de la Generalitat está inhabilitado hasta 2031 para ser candidato en aplicación de la sentencia del «procés»- y los populares se decantan por la exministra Dolors Montserrat, ahora eurodiputada, en lugar de Alejandro Fernández, cuya designación ya fue objeto de debate en el seno del PP.

En esa misma línea, a los antiguos votantes de En Comú les hubiera gustado ver antes a Ada Colau que a Jéssica Albiach al frente

de la candidatura de Comuns Sumar en las elecciones catalanas.

Así se desprende de la encuesta de NCReportpara LA RAZÓN sobre la valoración de los líderes catalanes efectuada por sus propios votantes, que sitúa en cabeza a Carles Puigdemont y al propio Junqueras en ese aprecio de los suyos.

El cambio de candidatos, no obstante, no tendría un impacto significativo en los resultados electorales previstos, pues según esa encuesta apenas serviría para que ERC obtuviera dos escaños más, insuficientes para arrebatar al PSC la victoria electoral que le

## Los votantes de ERC preferían a Junqueras de candidato el 12M

Puigdemont y el líder republicano son los líderes mejor valorados por sus propios seguidores y los votantes del PP querían a Dolors Montserrat de cabeza de lista, según la encuesta de NC Report

otorgan las encuestas, mientras que el botín del Partido Popular catalán solo sumaría un diputado más, al igual que sucedería en el caso de los comunes.

La encuesta de evaluación de candidatos a las elecciones del 12M, efectuada el pasado jueves, muestra también el respaldo mayoritario, con un 66,5 por ciento,

El 66,5% de los

votantes del PSC

defiende a Illa

como candidato y

le otorga un 6,6

ERC ganaría

dos escaños con

Junqueras y el PP

sumaría uno más

con la exministra

delos votantes del PSC al exministro Salvador Illa. Y eso pese a que un 26,3% de los seguidores socialistas en Cataluña defienden que obtendrían mejores resultados el 12M con Miquel Iceta como candidato del PSC.

En cuanto a valoración, el exministro de Sanidad obtiene un 6,6 mientras que Mi-

quel Iceta también aprueba entre sus votantes, pero con peor nota, un 6,2.

En ERC, el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, sale claramente derrotado en las preferencias de sus votantes, que en un 59,4 por ciento preferirían que liderara la candidatura republicana el inhabilitado Oriol Junqueras, con el que creen que conseguirían un mayor rédito en las urnas. Apenas un tercio, un 33,8%, prefiere que sea Aragonès el cabeza de lista, mientras que un 5,3 por ciento opta otras opciones.

Unas preferencias que también se plasman en la valoración que hacen de ellos los votantes republicanos, que otorgan un 7,2 a Junqueras frente al 6,5 que dan al actual presidente catalán.

Pero quien más consenso aglutina en sunicho de votos es Puigdemont, que es el candidato ideal para el 81,2% de catalanes que se reconocen votantes de Junts per Catalunya (JxCat), entre quienes únicamente el 9,4% se decanta por la expresidenta del Parlament Laura Borràs.

El expresidente catalán también supera a Borràs en valoración, al sumar un 7,5 frente al 6,4 de la expresidenta del Parlament.

Entre los fieles del PP catalán, Alejandro Fernández (valorado con un 5,8) también es orillado en favor de la candidata por la que hubieran optado los votantes populares, la exministra Dolors Montserrat, quien con un 53,4 de preferencias y una valoración de 6,9 aventaja al actual candidato,

#### El expresident lanza un aviso a Pedro Sánchez

Carles Puigdemont avisó ayer a Pedro Sánchez de que «si Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias» para el Gobierno de España. «Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos», defiende en una entrevista en El Nacional.cat. El expresident se refiere así a la posibilidad de que el candidato del PSC opte por replicar el acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona entre PSC, PP y BComú que permitió a Collboni ser alcalde después de que Xavier Trias (Junts) ganara los comicios: «Nadie entendería que esto ocurriera en el Parlament», asegura.

que reúne el 41,4% de apoyos.

Entre los comunes, la mayoría (un 61,1%) hubiera situado al frente de Comuns Sumar a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que rechazó encabezar la lista en favor de Jéssica Albiach, que sin embargo solo convence al 30,6% de sus seguidores, que la puntúan con un 6,1 de valoración, por debajo de los 6,7 de Colau.

Respecto a Vox, el 59,2 por ciento respalda a su secretario general y número uno de la lista, Ignacio Garriga (6,2 de valoración), frente a un 38,8% que sí habría optado por el eurodiputado Jorge Buxadé (6,1 de nota).

Pero ¿qué pasaría en caso de optar por el candidato preferido por los simpatizantes de cada partido? La proyección de resultados no cambia excesivamente, según NC Report. El PSC perdería un escaño, al pasar de 37/38 con Illa a 36/37 con Iceta. El efecto más significativo se produciría en los resultados de ERC, que pasaría de un botín de entre 27 y 28 diputados a obtener entre 29 y 30, insuficientes no obstante para hacer peligrar la victoria de Salvador Illa.

En cuanto a Junts, relevar a Puigdemont en beneficio de Laura Borràs haría perder dos escaños a la formación independentista, al pasar de 32/33 a 30/31.

La cosecha electoral del PP tampoco se alteraría demasiado con Dolors Montserrat al frente, pues apenas un escaño se movería a su favor, de los 12/13 que previsiblemente obtendrá a 13/14.

Y mientras que en Vox nada cambiaría con Buxadé como cabeza de cartel (manteniéndose en una proyección de 9/10 diputados), lo mismo que sucede con la CUP, los comunes verían mejorar levemente sus expectativas el 12M con Ada Colau, pasando de 6/8 escaños a 7/8 diputados.



#### **PUNTA CANA**

REPUBLICA DOMINICANA
Paquete Quality\*\* GRATIS
9 días / 7 noches · TI
Vista Sol Punta Cana 4\*

desde **885€** 

#### **ALBANIA**

EUROPA 1 Excursión\*\* **CRATIS** 8 días / 7 noches · AD Sol Tropikal Durres 4\*

desde **692€** 

#### **RIVIERA MAYA**

MEXICO
Paquete Quality\*\* GRATIS
9 dias / 7 noches - TI
BlueBay Grand Esmeralda 5\*

desde 1.011€

#### **CABO VERDE**

ISLA DE SAL 1 Excursión\*\* **CRATIS** 8 días / 7 noches - AD Agua Hotels Sal Vila Verde 4\*

desde **922€** 

#### CUBA

COMBINADO LA HABANA + VARADERO
Paquete Quality\*\* CRATIS
3 noches Habana AD + 4 noches Varadero TI
Tryp Habana Libre 4\* + Iberostar Bella Costa 4\*

desde **1.112€** 

#### ZANZÍBAR

AFRICA
Paquete Quality\*\* GRATIS
9 dias / 7 noches - TI
SBH Kilindini 5\*

desde 1.590€

\*\* EL PAQUETE QUALITY INCLUYE: Asignación de asiento + Facturación en mostrador y embarque preferente + Set confort + Bebidas en vuelos (vino o cerveza, 2 máximo) y refrescos ilimitados en las comidas + Traslados directos + Fiesta "White Sunset" con bebidas incluidas en Caribe + Facturación directa en el vuelo de regreso en Caribe.

\*\* 1 EXCURSIÓN GRATIS: Albania: excursión "Visita Durres" + Cabo Verde: excursión "Isla de Sal".

nautaliaviajes.com · 919 100 811 · 200 oficinas

Precios desde por persona en habitación doble, válidos para determinadas salidas de 2024, sujetos a disponibilidad. Incluye avión ida y vuelta desde Madrid, alojamiento en hoteles de categoria indicada, en régimen indicado, tasas aéreas, traslados y seguro de viaje. \*Consulta condiciones de esta promoción en nuestras oficinas. \*\* Regalo exclusivo (dependiendo del destino Paquete Quality gratis o 1 excursión gratis), válido para reservas hasta el 22 de abril. AD: Alojamiento y Desayuno. TI: Todo Incluido. Gastos de gestión por reservar en NAUTALIA 25€. CLC.MA 2468Mm





20 ESPAÑA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Álvaro Olloqui. MADRID

oraya Rodríguez (Valladolid, 1963) lo fue todo en la política nacional antes que eurodiputada. Concejala, alcaldesa de su ciudad natal, diputada, secretaria de Estado y portavoz socialista de Rubalcaba en el Congreso. Por coherencia con sus principios se fue de su partido de toda la vida porque con la llegada de Pedro Sánchez los independentistas pasaron a ser sus aliados naturales. Esta última legislatura estuvo en el Parlamento Europeo como independiente dentro de Ciudadanosy, ahora, quiere volver con el socialismo patriota que propugna Guillermo del Valle.

#### ¿Qué le ha llevado a unirse a Izquierda Española?

La situación de la política española ha llevado a que miles de progresistas, socialistas, socialdemócratas o de centroizquierda, que creen en un proyecto de país de España como nación, se encuentren huérfanos. Porque el partido hegemónico, el PSOE, se ha convertido en portavoz de los independentistas y nacionalistas y les ha dejado. Ante esto, ha nacido Izquierda Española, que defiende la igualdady solidaridad de todos, puede hacerlo realidad y ser su espacio político.

#### ¿Para que haya igualdad hay que acabar con los conciertos vascos y navarro, o rechazar el «cupo catalán» que reclama ERC?

Derechos básicos como las pensiones o la sanidad se han de tener independientemente de donde hayas nacido o vivas. No se pueden garantizar con un sistema fiscal troceado o un desmembramiento de la caja común de la Seguridad Social. Estoy en contra de que Cataluña gestione el 100% de los impuestos, como quiere el president Pere Aragonès. Los conciertos vasco y navarro están en la Constitución y nacen de un consenso entre distintas fuerzas en un momento difícil como fue la transición a la democracia. Pero nada más que eso. No podemos ir a una reforma fiscal por donde nos quieren indicar los independentistas.

#### Ninguna encuesta les ha otorgado representación en Europa.

Espacio político, sin duda, hay. Mucha gente no entiende que la permanencia de Sánchez dependa de acuerdos con quienes quieren destruir la integridad constitucional y territorial. La opción no puede ser votar en blanco, al PP, con quien estás lejos ideológica-



**Soraya Rodríguez Ramos** Candidata de Izquierda Española al Parlamento Europeo

## «El PSOE se ha convertido en portavoz de los independentistas»

La que fuera portavoz socialista con Rubalcaba apela a los que, como ella, no entienden que el socialismo renuncie a la igualdad y les lanza un mensaje: «Ahora tienen una alternativa» mente, o a quienes, como dijo Jordi Turull (Junts), están vendiendo el país y a nosotros a tanto la pieza. Los antiguos votantes socialistas ahora tienen una alternativa.

¿Reconoce al PSOE en el que militó y ocupó cargos 18 años? No, no reconozco a este Partido Socialista de Pedro Sánchez. La amnistía mercenaria demuestra que estaban dispuestos a cruzar todas las líneas rojas, algo inimaginable. No hay nada peor que

#### Usted fue alto cargo de Rodríguez Zapatero, que es un gran defensor de Sánchez.

tener razón a destiempo.

No comparto la posición de Zapatero en la defensa de lo que hace este Gobierno, pero el que ha cambiado ha sido él. Apoyó con Alfonso Guerra, Felipe González y conmigo la candidatura de Susana Díaz por un partido que no llegase a pactos con secesionistas. Denominar partido de Estado a Bildu... Un partido legalizado, pero que, entendíamos, tiene que recorrer un largo camino democrático para que pudiésemos hablar o pactar. Ahí estábamos todos, yo sigo aquí. Será que no evoluciono. Bildu no ha recorrido ningún camino, es el PSOE el que ha desandado.

#### Alfredo Pérez Rubalcaba defendía que la solución a la cuestión territorial era el federalismo.

No es posible garantizar el acceso de los ciudadanos a sus derechos con igualdad si no hay competencias estatales que lo garanticen a través de los ministerios.

Óscar Puente le sucedió al frente de Valladolid. Cuando se fue del partido dijo que no podía seguir viviendo de la política. ¿Fue una de sus primeras víctimas? Le conozco antes que muchos es-



La amnistía demuestra que el PSOE de Sánchez está dispuesto a cruzar todas las líneas rojas»

«Derechos básicos como la sanidad no se pueden garantizar con un sistema fiscal troceado»

pañoles (se ríe). Es una forma de entender la política que no es la adecuada. Cuando uno es ministro ha dejado de representar solamente a su partido y a los que le han votado. Es no estar a la altura de lo que exige la democracia, que es un debate, nunca el insulto, que también daña la institución.

#### ¿Estamos cerca de que en España deje de haber homenajes a etarras tras la directiva europea que usted impulsó?

Ha sido un paso muy importante establecer por primera vez una ley europea para que los estados miembros deban prohibir actos terribles de exaltación de bandas terroristas y delincuentes. Nos ayudará a que cuando en España las autoridades no actúen, tengamos instrumentos jurídicos para prohibirlos. Las familias de las víctimas no pueden ser verdugos.

ESPAÑA 21

#### «Caso Koldo»

#### Ilier Navarro. MADRID

La falta de transparencia fue uno de los principales riesgos, aunque no el único, que afectó a las adjudicaciones de emergencia que se formalizaron en las Islas Baleares durante el estado de alarma y el confinamiento de 2020. La Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción alertó de que casi el 70% de las 294 licitaciones urgentes que analizó en su informe de octubre de 2020 no cumplieron con los criterios de transparencia de los contratos, ya que no se incluyeron en la Plataforma de Contratación del Sector Público dentro del plazo que fija la ley.

«Solo 90 contratos de los 294 adjudicados – el 30,6% – dentro del período analizado se han publicado dentro del plazo de 15 días marcado por la LCSP – Ley de Contratación del Sector Público –, publicándose el resto posteriormente» en dicha plataforma. Estas adjudicaciones se realizaron cuando la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, era presidenta del Gobierno balear.

Las malas prácticas y los riesgos de fraude en las contrataciones de emergencia que se celebraron du-

## El 70% de los 294 contratos de la pandemia en Baleares incumplió con la transparencia

Hubo un uso abusivo de la contratación de emergencia cuando ya no era necesaria

rante la pandemia era algo previsible y sobre lo que varias entidadesalertarondemaneratemprana, el mismo año 2020. En Baleares, en octubre de ese año, la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción puso la lupa en riesgos muy concretos, además de la transparencia.

Además de la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia, tras constatar que en el Las adjudicaciones de emergencia son muy vulnerables a las malas prácticas, alerta el informe 70% de los contratos analizados no se cumplió con los requisitos legales, en el informe se alerta de otras posibles irregularidades en las adjudicaciones. Entre ellas, el fraude en la calidad del material sanitario, pero también en la posibilidad de que se malversaran fondos públicos aprovechando la relajación de controles que caracteriza a la contratación de emergencia. De este modo, se alineaba con varios organismos europeos, que también alzaron la voz de alarma al respecto.

«Las adquisiciones de emergencia se han convertido así en un ámbito muy vulnerable a las malas prácticas», señala el informe.

Precisamente porque están pensados para atender situaciones imprevistas y de gravedad, «suelen implicar un solo abastecimiento, plazos acelerados, prepagos y una lucha general para asegurar los suministros». Las necesidades urgentes propias de una pandemia como la que afectó a todo el mundo en el año 2020 «pueden minimizar la diligencia debida y el escrutinio de los requisitos mínimos que debe reunir del proveedor», señala.

Precisamente, en el caso de Baleares se produjo un uso abusivo de la contratación de emergencia, que se realizó de manera intensiva en pocos días. Y señala el quinto encargo de mascarillas que selló la Administración balear para adquirir 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas, que se formalizó el 2 de mayo con la empresa Rayan Holdings PTE LID.

El informe subraya que esta adjudicación «debería haberse tramitado por una vía distinta a la de emergencia» porque solo diez días antes, el 22 de abril, ya se habían encargado otros 5.000.000 de mascarillas quirúrgicas a la empresa Tyrval Import Export SL. Y tres días antes, el 29 de abril, «se habían encargado 1.480.600 unidades de mascarillas FFP2 a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL», la empresa de la «trama Koldo», «con la conclusión sobre el volumen adquirido de estas mascarillas que se explica en el apartado 4.5 siguiente», apunta el documento.

La ausencia de evaluación de la solvencia económica, financiera y técnica de los principales proveedores de material sanitario también puede implicar un riesgo elevado en las contrataciones dinero público. Entre los peligros que se presentan está que las adquisiciones no se entreguen o que no se cumpla con los estándares de calidad exigidos, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos se exigió el pago anticipado de los pedidos aprobados.

Por otra parte, el documento señala que puede haber abusos relacionados con precios excesivos que no ajustan a las condiciones del mercado, que se estuviera contratando con empresas o personas con antecedentes penales o que no se encontrasen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social.

La organización que elabora el informe contempla que los organismos públicos planteen alegaciones. Y eso es lo que hizo la Abogacía de las Islas Baleares. En su respuesta, aseguró que a los proveedores la Administración les requirió la documentación para darles de alta en el sistema, es decir, datos identificativos y datos bancarios, documentación mercantil y datos sobre los apoderados. Con todo, esta información es muy reducida si se compara con la que se exige en los contratos ordinarios.



Francina Armengol, expresidenta del Gobierno balear 22 ESPAÑA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### ...y más



Andrés Bartolomé. MADRID

Las imágenes distribuidas por Moncloa el pasado día 4 mostra-bana Pedro Sánchez en los osarios del Valle de Cuelgamuros, junto a sus acompañantes, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, así como la forense que detalló in situ los trabajos en las criptas adyacentes a la Capilla del Santísimo Sepulcro.

Aunque en alguna de las fotografías se les ve con mascarilla en el laboratorio habilitado en el Valle de los Caídos, se muestran sin ella en la zona de las sepulturas. Pero no parece lo más apropiado, a la vista del informe al que ha tenido acceso LA RAZÓN: la presencia en estos osarios «puede suponer un peligro para la salud», según una respuesta del Ministerio de Memoria Democrática a través del portal de Transparencia. El análisis de prevención de riesgos laborales de la adjudicataria estatal -Tragsa- advierte de la necesidad de una «profilaxis o tratamiento eficaz».

La contestación llegó seis días después del tour presidencial a un ciudadano que había interrogado a la cartera de Ángel Víctor Torres el 13 de junio de 2023 y puso una reclamación el 28 de febrero de Memoria Histórica

## Los osarios de Cuelgamuros son un peligro para la salud

El informe de prevención de riesgos laborales de la empresa que acondicionó las criptas recomienda «profilaxis»

este año. Requería «el informe sobre sanidad mortuoria que prevenga de contagios o enfermedades»enlas«actuacionesconrestos mortales que se realizan en el Valle de los Caídos»; los «permisos de las autoridades públicas competentes para poder» llevar acabo esta tarea «e instalar un laboratorio de trabajo»; los «permisos y autorizaciones de la Iglesia para proceder con actuaciones de manipulación de restos mortales en el cementerio católico»; el «coste del laboratorio»; «si va a existir un registro de todos los huesos manipulados y cuál va a ser su nivel de detalle»; cómo son «los equipos de protección sanitaria que tienen quellevarlas personas implicadas en las actuaciones»; «copia de la certificación de seguridad y sanitaria que autorice a las personas que van a manipular huesos»; «de qué manera van a llevar el control de los restos humanos»; el «plan de seguridad e higiene aplicado»,

así como el «número de policías que van a participar».

La solicitud fue recibida en la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, que confirma que «el informe de riesgos laborales fue el establecido por los servicios de prevención de la sociedad estatal Tragsa, adjudicataria de las medidas de acondicionamiento de las instalaciones», donde consta que, «de conformidad al Artículo 3 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, el riesgo de agentes biológicos en este caso, los trabajos estarían

El ministerio alertó a las familias del «riesgo sanitario» por el «polvo en suspensión» encuadrados en el grupo 2: "b)
Agente biológico del grupo 2:
aquel que puede causar una enfermedad en el hombre y puede
suponer un peligro para los trabajadores, siendo poco probable
que se propague a la colectividad
y existiendo generalmente profilaxis o tratamiento eficaz».

En cuanto a los permisos, «las actuaciones con restos mortales son investigaciones de carácter forense», reza el texto, y «para ello no se requieren permisos, si es la administración quien los requiere, como es el caso».

Sobre los permisos de la Iglesia se apela a «lo establecido en el artículo 54.3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de memoria democrática: "Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes tienen el carácter de cementerio civil". Por tanto, no se trata de un cementerio católico. Conviene también resaltar que el apartado 1 de ese

Sánchez, Torres y Martínez atienden a una forense durante la visita

mismo artículo cambia la denominación del valle de referencia por Valle de Cuelgamuros, lo que el interesado parece ignorar».

En cuanto a si va a existir un registro de los huesos, «todo el proyecto está inspirado en las recomendaciones de Naciones Unidas através del Protocolo de Minnesota (2016). Los únicos restos óseos que se analizan son aquellos respecto de los cuales existen solicitudes por parte de sus familiares. El detalle se ajusta a los protocolos de antropología forense».

Acerca de «los equipos de protección sanitaria», se enumeran «casco, mascarilla, tyvek y guantes». Y «en los análisis de los restos, tyvek, guantes y mascarillas».

En relación con la certificación de seguridad y sanitaria, «los médicos forenses ostentan una profesión que precisamente lleva implícita la responsabilidad de estudiar restos esqueléticos humanos. No requieren permisos de ninguna autoridad a partir de su designación o encargo para llevar a cabo la intervención».

En cuanto a la manera en que se va a llevar el control de los restos, se hará «según dispone el protocolo de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense, garantizando en todo momento la cadena de custodia».

Asimismo, acerca del plan de seguridad e higiene, se trata del «establecido por los servicios de prevención de la sociedad estatal Tragsa a solicitud de Patrimonio Nacional». Y «el equipo forense recibió formación a tal efecto».

Sobre el número de policías que van a tomar parte en los trabajos, «los miembros de la Policía Científica no participan en "la identificación de los restos mortales"», ya que «su misión ha consistido en aplicar la fotografía forense para el registro de las actuaciones».

Cuando los familiares se quejaron de una visita que ellos aún no
han podido hacer -fueron invitados la misma tarde del día 4-, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
explicaron que antes había sido
imposible por el «riesgo sanitario»
a causa del «polvo en suspensión».
Después de estar cerradas las criptas desde 1959, no se podían visitar de la misma forma en que se
hace una exhumación en campo
abierto, señalaron.



#### Guerra en Europa 🍕





Imagen ofrecida por el Ministerio de Defensa ruso donde se ve a los soldados rusos combatiendo contra las tropas ucranianas en el este

Rostyslav Averchuk. LEÓPOLIS

as tropas ucranianas están siendo abrumadas en algunas posiciones en el este del país, enfrentando una escasez extrema de municiones de artillería y otras armas clave debido a los retrasos de las entregas de armas de sus aliados, mientras Rusia ha intensificado sus ataques después de las elecciones presidenciales del mes de marzo a pesar de las grandes pérdidas en equipos y tropas en el campo de batalla. «Parece que volvemos a 2022 en lo que a artillería se refiere. En algunos lugares, los rusos atacan nuestras posiciones con todo calibre y total impunidad», revela Roman Kulyk, un oficial del Ejército ucraniano. Al igual que en 2022, cuando Rusia atravesaba lentamente las defensas de Ucrania en la región oriental de Lugansk, al país invadido le quedan pocos proyectiles para responder al fuego enemigo.

Según el jefe del Estado Mayor ucraniano, Olexandr Sirski, Ucrania puede disparar seis veces menos proyectiles de artillería que Rusia. Es probable que la disparidad aumente a 10 a 1 en cuestión Retroceso en el este. Las tropas ucranianas abandonan algunas localidades de Donetsk ante el empuje de las fuerzas rusas y lastrados por la falta de municiones

## Rusia golpea fuerte a Ucrania en el Donbás

de unas pocas semanas, advirtió recientemente al Congreso de Estados Unidos, el máximo general norteamericano en Europa, Christopher Cavoli, a menos - puntualizó- de que llegue más ayuda. «La infantería paga por todo esto con su vida y su salud. Todo esto me cabrea muchísimo», escribe el oficial Kulyk. El antiguo historiador y soldado voluntario, es capaz de relatar los principales acontecimientos ocurridos en el frente gracias a la tecnología moderna. Sin embargo, muchos

ucranianos todavía sienten que su lucha permanece invisible, ya que los hechos a menudo no cumplen las promesas de algunos de sus aliados. «La forma en que actúan nuestros aliados quita la esperanza. La decepción de Estados Unidos ha sido lo peor últimamente», escribe otro soldado.

Desde hace meses, el paquete de ayuda militar de 60.000 millones de dólares sigue bloqueado por el Congreso estadounidense. Aunque algunos aliados europeos intentan compensar la ausencia La disparidad de fuego es de 6 a 1, pero podría pasar de 10 a 1 según un general estadounidense de Estados Unidos, otros actúan con demasiada cautela, lo que se traduce en un envalentonamiento de Rusia en el campo de batalla.

Sólo en los últimos días Ucrania ha tenido que abandonar varias aldeas de la región de Donetsk, como Pervomaiske y, más recientemente, Bogdanivka, según revela la plataforma analítica «DeepState». Chasiv Yar, una ciudad a 30 kilómetros de Kramatorsk, un importante centro logístico del Ejército ucraniano, está bajo constante fuego ruso y corre el riesgo de convertirse en otra ciudad fantasma fruto de la guerra.

Para avanzar, Rusia depende tanto de tropas más numerosas y mejor equipadas, como del uso masivo de bombas aéreas guiadas. Ucrania es casi completamente incapaz de defenderse en ausencia de defensas aéreas modernas, misiles de mayor alcance y modernos aviones de combate.

#### Ofensiva de primavera

«La situación en el frente oriental ha empeorado significativamente en los últimos días», afirmó el sábado Sirski, señalando que el tiempo cálido y seco permite a Rusia intensificar su ataque con el uso masivo de tanques y otros vehículos militares blindados en las zonas de Bajmut y Lyman.

Según analistas militares, Rusia busca aprovechar al máximo los retrasos y las vacilaciones en el apoyo que Ucrania recibe de sus aliados en el exterior. La escasez de armas desalienta la movilización de nuevas tropas en Ucrania. A pesar de todo esto, los ucranianos se mantienen firmes lo mejor que pueden. Todo lo que Rusia ha hecho hasta este momento demuestra que busca eliminar el Estado y la identidad ucraniana y que está dispuesta intimidar, torturar o matar a quien se resista. Este es el sentimiento general.

No hay otra opción que seguir luchando porque cualquier tregua temporal le dará a Rusia más tiempo para prepararse para una nueva ofensiva. Mientras que el 44% de los ucranianos cree que los aliados occidentales están presionando a Ucrania para que «se comprometa», el 83% cree en una eventual victoria.

Rusia ha perdido ya más de 450.000 soldados en Ucrania, con pérdidas diarias que rondan los 1.000 soldados, según el Ejército ucraniano. Sólo en el último día, 23 tanques rusos y 47 vehículos blindados de combate han quedado destruidos. Si bien carecen de munición yalgunas armas, los ucranianos dependen del lanzamiento de

pequeños drones que detonan al impactar o arrojan explosivos sobre sus objetivos. También están mejor equipados con tanques que un año atrás.

«Los rusos nos atacaron con ocho tanques y vehículos. Logramos alcanzar a cuatro de ellos y el resto huyó. Su infantería, sin embargo, entró en nuestras trincheras», describe un soldado un reciente asalto ruso cerca de la localidad de Bajmut.

Los drones y soldados ucranianos lograron matar acasitodos los atacantes, añade. «No tengo idea de lo que los rusos tienen en mente cuando atacan de esta manera suicida. Fue bueno ver a nuestros tanques apresurarse para ayudar a la infantería».

Lograr la superioridad técnica sobre el enemigo en armas de alta tecnología sigue siendo clave para las posibilidades de victoria de Ucrania, cree el comandante Sirssoldados tener un descanso más prolongado por primera vez en año y medio o dos años de lucha sin cuartel.

Zona controlada

por separatistas

ntes de la invasión

Donetsk

Rusia también se está quedando sin recursos, afirmó este pasado fin de semana el asesor de la Oficina Presidencial, Myjailo Podoliak, Califica la ofensiva en curso de Rusia como su «última oportunidad» para lograr un éxito importante, mientras que los aliados ucranianos están aumentando lentamente su producción militar. «Rusia se da cuenta de que le que da esta ventana de oportunidad a finales de primavera y principios de verano. Y después todo irá

En el campo de batalla ayer hubo que lamentar más muertes. El balance de muertos a causa del ataque ejecutado el sábado por las Fuerzas Armadas de Ucrania con-

en su contra», está convencido

Podoliak.

#### Una fragata rusa con misiles en el Mediterráneo

▶Una fragata de Rusia equipada con misiles hipersónicos entró ayer en aguas del mar Mediterráneo tras cruzar el canal de Suez, tras lo que Moscú afirmó que la embarcación «cumplirá sus tareas asignadas», sin más detalles. «La fragata 'Mariscal Shaposhnikov' de la Flota del Pacífico ha cruzado el canal de Suez y ha entrado en el mar Mediterráneo. La tripulación del barco sigue cumpliendo sus tareas como parte de su largo viaje por mar», declaró el Ministerio de Defensa ruso a través de un comunicado en su página web. El movimiento se produce en medio de la escalada en Oriente Medio.

tra la localidad de Tokmak, en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia controlada por Rusia ascendió a 16, según confirmaron este domingo las autoridades prorrusas, «El balance de muertos a causa del ataque terrorista de las Fuerzas Armadas ucranianas contra Tokmak ha aumentado a 16», denunció el gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevgeni Balitski, a través de un mensaje publicado en su cuenta en Telegram.

Así, subrayó que durante las últimas horas «los rescatistas han recuperado cuatro cadáveres entre los escombros, incluido un niño», y agregó que otro de los heridos había fallecido en un hospital. Balitski subrayó, además, que doce de los 20 heridos se encuentran «en estado grave», por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. Zaporiyia es, junto a Donetsk, Lugansky Jersón, una de las cuatro provincias ucranianas parcialmente ocupadas y anexionadas por Rusia en septiembre de 2022, en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de ese año por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

## Un circuito, muchos viajes

Avdivka

febrero

Staromykhailivka

Olenivka

Retirada de

Ucrania en

Orlivka

Pervomaiske

fuerzas rusas

yor», subraya.

Control ruso

Avance ruso

Ocupación

rusa

Tomada por

10 km

ki. «Sólo así tendremos la oportu-

nidad de derrotar al enemigo ma-

aún no ha llegado al punto de rup-

tura es que el Ejército ucraniano

ha iniciado la rotación de sus uni-

dades, lo que permite a muchos

Un indicio de que la situación



6 **PAGO** EN 6 MESES\*

HASTA 500€ EN CUPÓN REGALO DE El Corte Inglas



Dolomitas y la Toscana

Hoteles 3\*/4\* • MP + 3 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.135€

Baviera, Ruta Romántica y Selva Negra

Hoteles 3" • MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.232€

Estocolmo y lo mejor de Noruega

Hoteles 3\*/4\* • MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.429€

Tesoros de los Países Bajos

Hoteles 3"/4" • MP + 3 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.483€

India: Triángulo de Oro

Hoteles 4" · MP + X 8 días | 7 noches Incluye visitas y entradas.

1.408€

Lo mejor de Tailandia

Hoteles 4" • MP + X 10 días | 8 noches Incluye visitas y entradas.

1.680€





El dato

182

millones de euros de superávit en Madrid

la imagen) a la cabeza.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) prevé que todos los ayuntamientos en España de más de 250.000 habitantes tendrán superávit en 2024, con Madrid (en 18,8% de superávit en Málaga,

el mayor porcentaje



#### La empresa



Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado la extensión de un contrato minero para BHP durante los próximos seis años en Australia por un importe de 1.900 millones de dólares canadienses (1.160 millones de euros).

#### La balanza



Venecia cobrará una tasa de 5 euros a los turistas para acceder a su centro histórico a partir del próximo 25 de abril como medida en su particular lucha contra el turismo de masas, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad italiana de los canales.



España ha sobrepasado al Reino Unido y se ha convertido en el destino favorito de los inversores hoteleros europeos a raíz de varios contratos fraguados en ese país, según los datos de un sondeo divulgado este domingo por el diario británico «Financial Times».

Francia y Marruecos han fijado ya la Zona Económica Exclusiva (ZEE) para proteger sus bienes pesqueros y energéticos. España no lo ha hecho

## En peligro los recursos de las zonas marítimas españolas

Andrés Bartolomé. MADRID

spaña «nohaculminado la negociación» para delimitar las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) de nuestras fronteras marítimas, según asegura el Ministerio de Asuntos Exteriores en una resolución de Transparencia a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

El dato se ha conocido tras una petición de petición de información que se remonta al pasado 29 de diciembre, cuando un ciudadano planteó diversas cuestiones a la cartera de José Manuel Albares, toda vez que, como aseguraba el interesado, «Francia ha delimitado unilateralmente su Zona marítima Económica Exclusiva (ZEE) frente a España tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo, perjudicando intereses marítimos españoles».

Sus dudas eran acerca de las «negociaciones» con el país vecino
«para delimitar correctamente
nuestras ZEE»; si «ha planteado España alguna protesta y medida
frente a Francia para una correcta
delimitación de las aguas de la
ZEE»; si este asunto «controvertido
está en tribunales internacionales»;
si «acepta España la delimitación»,
así como la solicitud de «copia de
las comunicaciones enviadas por
España a Francia en este sentido».

La solicitud tuvo entrada en Ex-

teriores con fecha de 19 de enero pasado, y cinco días después, la Dirección General de Europa Occidental, Central y Sudeste de Europa hizo «constar que la delimitación marítima con Francia queda fijada en el convenio relativo a la pesca en el Bidasoa y Bahía de Higuer de 1965 en tres zonas: francesa, española y de aguas comunes»; el «convenio sobre delimitación de Mar Territorial y de la Zona Contigua en el Golfo de Vizcaya, hecho en París el 29 de enero de 1974», y el «convenio sobre Delimitación de las Plataformas Continentales entre los dos Estados en el Golfo de Vizcaya, hecho en París el 29 de enero de 1974».

El departamento de Albares recuerda asimismo que «en el Mar Mediterráneo hay dos declaraciones sucesivas unilaterales de Zona Económica Exclusiva: por parte de Francia (2012) y de España (circunscrita al Mediterráneo noroccidental, por Real Decreto 236/2013, de5deabril), que en parte se superponen», al tiempo que apunta que «ha habido posteriores procesos negociadores, infructuosos y sin acuerdo». Además, continúa, «España ha declarado su Zona Económica Exclusiva en el Océano Atlántico por Ley 15/1978, de 20 de febrero».

Tras esta respuesta, el peticionario reclamó el 8 de febrero «expediente completo», por lo que la responsable de la Dirección Gene-

#### Ninguna medida en el entorno de Gibraltar

Respecto a «la situación de Gibraltar», el Gobierno del PP dio cumplida respuesta a la pregunta parlamentaria del PSOE en 2017. En este sentido, «hay que recordar que en el Tratado de Utrecht de 1713 España solo reconoce al Reino Unido soberanía sobre las aguas del puerto entonces existente, sin jurisdicción sobre las demás aguas circundantes. No habiéndose llevado a cabo aún la descolonización conforme a las Resoluciones pertinentes de Naciones Unidas y debido a las diferencias de criterio en cuanto a la naturaleza de las aguas que circundan el Peñón (aparte de la consideración jurídica del Istmo), no parece oportuno iniciar negociaciones de delimitación. Por ese mismo motivo, España no ha establecido líneas de base rectas en la bahía de Algeciras».

ral de Europa Occidental, Centraly Sudeste de Europa, Raquel Gómez, ofreció más datos, empezando por el alcance de la Convención de Naciones Unidas de Derecho del Mar, que establece «en sus artículos 55 y 57» que «la zona económica exclusiva es un área situada más allá del mar territorial y adyacente a este» que «no se extenderá más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial».

En cuanto a «países con costas adyacentes o situadas frente a frente, su artículo 74.1 dispone que la delimitación de dicha zona habrá de hacerse «por acuerdo entre ellos sobre la base del derecho internacional, a que se hace referencia en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a una solución equitativa».

Recuerda esta sección de Exteriores que en la ZEE, «el Estado español tiene derechos soberanos a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales del lecho y del subsuelo marinos y de las aguas adyacentes», según consta en la ley de 1978, cuyo artículo segundo fija que «salvo lo que se disponga en tratados internacionales con los Estados cuyas costas se encuentren enfrente de las españolas o sean adyacentes a ellas, el límite exterior de la zona económica será la línea media o equidistante».

Una normativa que «se limitará a

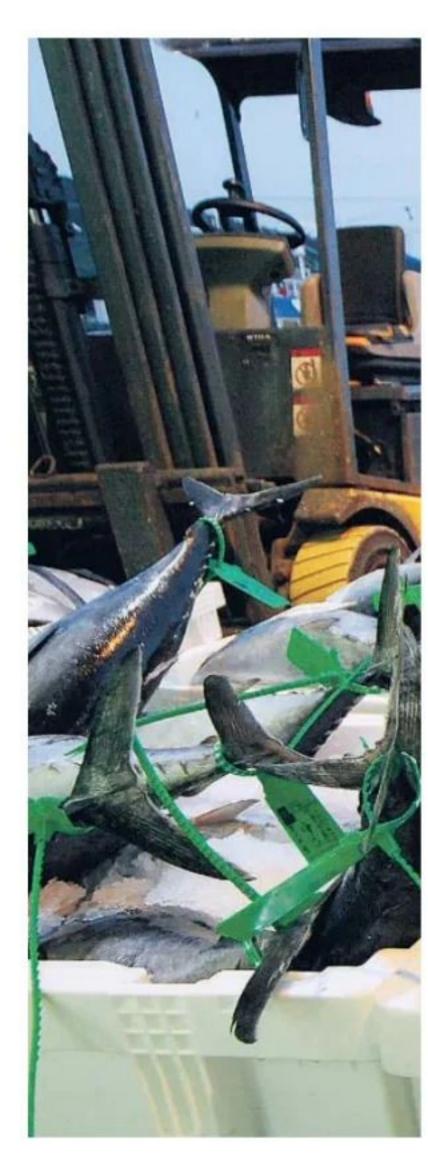

las costas españolas del Océano Atlántico, incluido el Mar Cantábrico, peninsulares e insulares, y se faculta al Gobierno para acordar su extensión a otras costas españolas». Exteriores reconoce en este punto que «no se ha culminado la negociación de ninguna delimitación de ZEE con los países limítrofes» y, en

ECONOMÍA 27

#### Opinión

#### Los precios de la vivienda

#### Juan Carlos Higueras

l Gobierno acaba de lanzar su llamada de socorro ante la imparable evidencia de que el mercado inmobiliario sufre un creciente desajuste entre la oferta y la demanda, que se traduce en precios inasumibles, algo que muchos ex-

pertos auguraban desde hace tiempo, en especial, tras la Ley de Vivienda. Cuando se antepone la ideología a la lógica, el sentido común y las leyes del mercado, el resultado suele ser nefasto a medio y largo plazo, en especial para los ciudadanos más vulnerables que son los que sufren la ineficacia de algunas leyes. Sin embargo, hay otras razones que explican la resistencia a bajar de los precios y su aumento, a pesar de que el número de operaciones de compraventa de vivienda está cayendo, lo que rompe la lógica económica de las leyes del mercado. Entre las principales razones cabe destacar la evidente escasez de oferta de viviendas disponibles en zonas con elevada demanda, o la propia inercia del sec-

tor que favorece la estabilidad de los precios y amortigua su caída, pues el mercado inmobiliario es muy atractivo por ser un activo refugio que tiende a ser menos volátil que otros sectores, y ante una disminución de la actividad, los propietarios pueden optar por no vender y esperar a tiempos mejores, pues excepto en situaciones de burbuja, los precios a largo plazo tienden a subir. Salvo que tengamos una necesidad de liquidez acuciante, los españoles tenemos grabado a fuego aquello dequenovendemospormenos delo quenos ha costado. Por otro lado, el aumento de los costes de construcción, así como las regulaciones y permisos asociados con el desarrollo inmobiliario, elevan los costes fijos asociados

a la adquisición de terrenos, materiales de construcción y mano de obra, lo que impulsa los precios al alza y ejerce de cadena de arrastre hacia el mercado de vivienda usada. Y como la alternativa a la compra es el alquiler, el efecto de vasos comunicantes es inmediato, pues quien alquila busca una rentabilidad que está alineada con el precio de compra, de modo que, si este sube, lo hará el alquiler. Si añadimos, la desprotección e inseguridad jurídica, que sufre el propietario ante la okupación y la morosidad, tenemos servido el plato de los precios, dificultando la digestión de quienes tienen hambre de vivienda.

J. C. Higueras es profesor del EAE Business School



El retraso de España puede perjudicar la explotación de recursos pesqueros y energéticos. En la imagen, el puerto de Burela (Lugo)

Reino Unido, Francia, Italia, Arge lia y Marruecos».

Entre otras cuestiones, se advertía de que «Francia ha creado, con
protesta de España, una ZEE cuya
delimitación sobrepasa ampliamente la equidistancia». Así, dice el
texto, «la concavidad del Golfo de
León y la protuberancia del Cabo
de Creus no justifican la delimitación unilateral propuesta por Francia. Ambos países han estado negociando intensamente una
delimitación provisional, hasta
ahora sin resultados positivos».

Otra advertencia es que «las delimitaciones de los espacios marinos con Marruecos revisten una mayor dificultad debido a las plazas de soberanía española en África (Perejil, Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas, Islas Chafarinas y las ciudades autónomas de Ceutay Melilla) sobre las que penden reclamaciones marroquíes».

Junto a otros comentarios sobre el panorama general, es interesante el documento respecto a Portugal y Gibraltar. En cuanto al vecino luso, consta que «la delimitación de la ZEE de España (Islas Canarias) con Portugal (Madeira), donde España, aplicando su propia doctrina en relación con la Isla de Alborán, no reconoce a las Islas Salvajes portuguesas más que una zona de seguridad, el mar territorial, por ser unos islotes deshabitados sin vida económica propia. Este hecho supone una dificultad para esta delimitación debido al distinto criterio que mantienen los portugueses». Asimismo, «no existen delimitaciones de espacios marinos peninsulares entre España y Portugal, dado que acuerdos hispano-portugueses antiguos, que hubieran podido regular la cuestión, no se encuentran vigentes; como el canje de notas de 1893, que caducó en 1913 y los Acuerdos de Guarda de 1976 y que no fueron ratificados por Portugal».

concreto afirma que «con Francia no consta ningún tipo de negociación desde 2012», cuando, como reconoce el ministerio, este país «había decretado unilateralmente su ZEE en el Mediterráneo».

Vistas estas respuestas, el interesado lamenta la «desidia» de nuestro país para «explotar con carácter excluyente recursos pesqueros o energéticos» que pudieran «ponerse en riesgo» o incluso suponer «un conflicto diplomático en potencia», cuando países como Francia y Marruecos «ya han fijado sus ZEE, y nosotros vamos a rebufo».

Resulta llamativo que el PSOE preguntaba al Gobierno de Maria-

Sánchez criticaba al PP antes de llegar al Gobierno por no haberlo aprobado en su mandato no Rajoy en abril de 2017 «y cuando lleva en el poder desde 2018 este asunto está pendiente». Así, Felipe Sicilia portavoz socialista entonces, recibió una pormenorizada respuesta en junio de ese año que detallaba la única «posibilidad de delimitar los espacios marinos con Portugal, Irlanda, el 28 ECONOMÍA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE VENTAS APLAZADAS, S.A.

A propuesta del Consejo de Administración de esta sociedad, por medio de su Secretaría Dª. Ana María Hernández Rodríguez, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 17 de junio de 2.024 a las 17,30 horas, en la calle de Llanos de Escudero núm. 54 de Madrid, y en segunda convocatoria el día 18 del mismo mes, a las 18,00 h. en el mismo lugar, con el siguiente:

#### ORDEN DEL DIA

Primero. - Examen y, en su caso aprobación, si procede de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Estado de cambios en el Patrimonio Neto, así como del informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.023.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2.023.

**Tercero.-** Ruegos y preguntas, asuntos varios.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso de interventores de la misma.

En virtud de artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital y de los Estatutos Sociales, se hace constar que la representación para la asistencia a la Junta General podrá ser delegada en otro socio o en persona con poder suficiente para tal fin, otorgado por el accionista en documento público.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y el 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los accionistas, en la calle de Llanos de Escudero 54 de Madrid, la documentación oportuna de las cuentas anuales.

En Madrid a 8 de abril de 2.024. La Secretaría del Consejo de Administración. D<sup>o</sup> Ana María Hernández Rodríguez.

#### CARLATRES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en primera convocatoria en el domicilio social, en Madrid, calle Luis I, número 55, nave 15, el próximo día 19 de Junio de 2024 a las diez horas, y en segunda convocatoria el 20 de Junio a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

1º.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión social, memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, e informe de gestión, y aplicación del resultado correspondientes al ejercicio de 2023.

2º.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones, por parte de la propia sociedad en los términos previstos por la ley, así como para su posterior enajenación, dentro del plazo de dieciocho meses. Reducción de capital social y consecuente modificación del artículo correspondiente de los estatutos sociales.

3º.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos y por el plazo máximo legal, para la enajenación total o parcial de las acciones en autocartera. Determinación de los compradores y condiciones de la misma.

4º.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, y de forma solidaria e indistinta al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, y su elevación a público, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la junta.

5º.- Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de interventores para ello.

Los accionistas que representen al menos el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de Junta General incluyendo uno o más puntos en el Orden del Día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la presente convocatoria.

En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o accionistas solicitante, debiendo acreditar ante la Sociedad que representan al menos dicho porcentaje del capital social.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social los documentos sometidos a aprobación que se proponen, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 8 de Abril de 2024 El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan Manuel Apellániz Cid.



La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz

## Las mutuas estallan contra las insinuaciones de Yolanda Díaz

La patronal AMAT exige respeto para el sector por parte de la ministra de Trabajo

#### E. Montalbán. MADRID

AMAT, la patronal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, ha estallado contra las insinuaciones de Yolanda Díaz. En este sentido, pide a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, que respete a las mutuas, a las más de 1.422.000 empresas que conforman su base asociativa—el98,84% del total nacional— y a los más de 21.200 profesionales que «con absoluta lealtad y vocación de servicio velan por la salud de los más de 19.000.000 de trabajado-

res a los que protegen, colaborando en la gestión de las prestaciones públicas de Seguridad Social, que tienen encomendadas, entre ellos a más de 3.242.000 trabajadores autónomos».

En la jornada sobre salud laboral organizada por Comisiones Obreras (CCOO), que se celebró el pasado día 10 de abril, la vicepresidenta y ministra de Trabajo manifestó que «a veces, se habla de corrupción en nuestro país, y atención a lo que ha pasado con las mutuas profesionales, y también son una puerta giratoria para el ejercicio de la actividad desde lo público».

Como señala el titular de un medio de comunicación digital que se hizo eco de su intervención, «Yolanda Díaz critica que las mutuas son una puerta giratoria y sugiere que se dan casos de corrupción». Sobre esta última cuestión, desde AMAT se exige a la vicepresidenta que, en el desempeño de la responsabilidad

#### 124 años prestando asistencia

Desde la patronal AMAT señalan que «las Mutuas son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que han conseguido evitar desde el año 1900, hace 124 años». Apuntan también que «las mutuas son la asistencia sanitaria prestada a los trabajadores habiendo realizado más de 23.4 millones de actos médicos al año para cuidar de la salud de los trabajadores, con la máxima calidad de servicio, mejorando su vida». La calificación que realizan los trabajadores sobre la asistencia de las mutuas asciende a un 8,6 sobre 10. «Las mutuas son los más de 10.600 profesionales sanitarios que desempeñan su labor en favor de los trabajadores, en 23 hospitales y 1.058 centros ambulatorios».

pública que ostenta, denuncie con carácter inmediato cualquier caso de corrupción del que tenga conocimiento, sea de la institución que sea.

AMAT pone en conocimiento de Díaz que no existen organizaciones en España más fiscalizadas que las mutuas, cuyas cuentas están sujetas a la actuación de la Intervención General de la Seguridad Social y del Tribunal de Cuentas. «Ninguna de esas instituciones son sospechosas, sino todo lo contrario, de una excelente profesionalidad, que en estos tiempos se echa en falta, y a las que, con sus palabras, también está cuestionando, toda vez que las mutuas son sujetos de su actuación». En cualquier caso, «las mutuas ya vienen sufriendo el celo de la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que depende de su departamento ministerial, y trata de que se cumplan las normas bajo su interpretación, de lo que las mutuas se están defendiendo en vía jurisdiccional, habiendo obtenido ya varios fallos a favor».

Con relación a sus manifestaciones sobre «las puertas giratorias», se está produciendo que los médicos de las mutuas están marchándose a los Servicios Públicos de Salud, toda vez que la expectativa retributiva de un profesional sanitario al final de su carrera profesional, es un 30% superior en dichos Servicios que en las mutuas.

ECONOMÍA 29 LA RAZÓN • Lunes, 15 de abril de 2024

#### Motor



SsangYong Torres, un polivalente difícil de batir

Está propulsado por un motor turboalimentado de gasolina y cuatro cilindros 1.5 GDI, que entrega una potencia de 163 caballos con opción de tracción total. Desde 31.000 euros

#### Fernando Álvarez. MADRID

La polivalencia como atributo a la hora de comprar un automóvil en la mayoría de los compradores forma parte de la ecuación que se debe resolver en el complejo proceso de elección, en el que hoy está presente de forma dominante el concepto SUV (Sport Utility Vehicle) como compendio de la funcionalidad de uso que buscan estos compradores inteligentes.

En el mercado hay una abundante oferta que reúne el concepto SUV y la polivalencia funcional, pero pocos que se defiendan con argumentos difíciles de batiry este bien puede ser el caso de la nueva creación del fabricante surcoreano SsangYong, bien reconocido por el comprador español, que ahora afronta la modernización de su estilo con rasgos de fuerte personalidad, a tenor de lo visto en el Torres, nombre que evoca el parque chileno de las Torres del Paine, y que es de bautizo de esta nueva propuesta de una marca que se caracteriza por crear productos muy razonables y competitivos en precio, un detalle muy a tener en cuenta en un momento en el que las tarifas de los automóviles están por las nubes, anormalmente disparatadas. Lo que primero aporta el Torres es el nuevo estilo de marca, que toma apuntes del pasado, pero que consolida un

importante avance, con una fuerte personalidad que hará inconfundibles a los SsangYong de nueva generación.

La nueva filosofía de diseño de la marca surcoreana, definida como «Powered by Toughness» (Impulsado por la dureza) exhibe un fuerte carácter contemporáneo, con abundancia de líneas rectas y alguna arista que marcan el aspecto robusto, quizá demasiado, de un SUV que no puede considerarse un todoterreno puro alistado para la dureza del fuera de carretera extremo. El Torres muestra, como faceta más característica, un frontal vertical que recuerda la imagen de familia de los Jeep clásicos, mientras en la parte trasera el diseñador ha jugado con un trampantojo, ya que se simula en el portón trasero un soporte para la rueda de repuesto.

El recuerdo a Jeep se debe a los 6 elementos verticales de la parrilla delantera, adornados en los extremos por unas ópticas LED cuya forma está inspirada, según el fabricante, en la constelación de la Osa Mayor. La silueta concuerda con el estilo que podría encajar como el de una berlina familiar que irradia la sensación de volumeny amplitud interior. La personalidad en esta zona del SUV es el pilar trasero ensanchado y en color distinto del resto de la carrocería. El interior de este personalísimo SUV rezuma buena calidad de

materiales y acabados, creándose un ambiente confortable al que contribuye un buen aprovechamiento del volumen general, del que forma parte un generoso y funcional maletero que seguramente cumplirá con la mayoría de las expectativas puestas en un modelo que mide 4,70 metros, que cobijan un espacio para el equipaje de 600 litros, que se reduce a los 460 si se opta por sumar a la planta motriz la adaptación a gas.

Con este porte, el Torres se coloca a medio camino entre los SUV compactos y los de mayor tamaño o familiares, lo que es utilizado por la marca para crear un nuevo hueco en el mercado y mejores oportunidades de venta.

El nuevo SsangYong, que tendrá una variante completamente eléctrica, llega al mercado español con una motorización ya conocida de la marca, con posibilidad de utilizar las ventajas del GLP (Gas Licuado del Petróleo), es decir, las de rebajar notablemente el gasto en combustible y obtener la etiqueta ECO, vital en los entornos municipales asediados por las limitaciones a los automóviles térmicos convencionales.

El Torres está propulsado por el motor turboalimentado de gasolina y cuatro cilindros 1.5 GDI, que entrega una potencia de 163 cv de potencia, que puede estar gobernado por un cambio manual de 6 velocidades o una transmisión

automática AISIN de 6 relaciones caracterizada por su eficacia, y tracción delantera o bien a esta caja automática y tracción integral, que es, en este caso, la variante utilizada en esta prueba dinámica. La conducción del Torres merece el calificativo de agradable. Se desenvuelve con agilidad, a pesar del tamaño, y un agradable Tiene una longitud de 4,70 metros y un maletero con 600 litros

silencio de rodadura teniendo en cuenta su porte y natural resistencia aerodinámica. Es fácil, con una conducción reposada y sin grandes exigencias motrices, mantener el consumo oficial para esta variante, en torno a los 9 litros, sensiblemente menor si la opción es la de dos ruedas motrices. Es interesante, por un sobrecoste de alrededor de 2.700 euros, incorporar

la posibilidad de gas GLP. El consumo con gas aumenta,

pero el diferencial de precio por litro, establecido

en el 50% del de la gasolina, hace que el balance final sea netamente favorable, con amortización del diferencial del PVP.

Aunque no es fácil hacer una utilización de campo por las ecorestricciones imperantes, el Torres nos presenta unas buenas condiciones

para el uso fuera del asfalto, con una altura libre al suelo de 195 mm y un ángulo de ataque de 18,2 grados, de salida de 21,7 grados y ventral 17,6 grados.

SsangYong ofrece en España el Torres con cuatro acabados, con un completo equipamiento de seguridad, y una batería de precios entre 31.000 y 40.000 euros, con los descuentos promocionales de la

INVESA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Invesa, S.A. de 12 de Marzo de 2024, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Alfonso Rodríguez Santamaría 29, Estudio 2, de Madrid, el próximo 21 de mayo de 2024, a las 19:30 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Lectura del Informe de los Auditores de cuentas respecto del ejercicio 2023.

Segundo - Lectura y aprobación, en su caso de las Cuentas Aquales comprensivas del Balance. Cuenta de Pérdidas

Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio de 2023.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2023.

Cuarto.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Quinto.- Propuesta y, en su caso, aprobación de la concreción de la remuneración de los miembros del Consejo

Sexto.- Reelección Consejero. Séptimo.- Reelección Auditores de la sociedad.

Octavo.- Designación de las personas que deban ejecutar los acuerdos

Noveno - Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información: se hace constar que, a partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de Auditores, ya sea mediante entrega o envío de dichos documentos o mediante su

Reglas sobre asistencia telemática: Los accionistas que deseen asistir telemáticamente a la Junta General deberán solicitarlo en la dirección de correo electrónico rodriguezregoc@gmail.com y con una antelación mínima de cinco días naturales a la celebración de la Junta. En dicha solicitud de asistencia en remoto se hará constar el nombre y apellidos del accionista (o denominación social en caso de accionistas personas jurídicas), una dirección de email y un teléfono de contacto, acompañando fotocopia del documento nacional de identidad (en caso de accionistas personas jurídicas, el código de identificación fiscal, acompañado del documento nacional de identificación del representante persona fisica y el documento que acredite sus facultades para dicha representación). Recibida la comunicación y acreditado el derecho del accionista a la asistencia, se le comunicará el sistema que se utilizará para la celebración

La asistencia telemática del accionista será equivalente a la asistencia presencial a la Junta General. Los accionistas debidamente acreditados que asistan telemáticamente podrán emitir su voto en tiempo real en

Reglas sobre delegación de representación: confiriendo, con antelación a la celebración de la Junta, la representación por escrito y con caracter especial para esa Junta, en otra persona, en el Consejo de Administración o en el Presidente de la Junta dando instrucciones de voto si asi lo estima conveniente, en los términos y con las excepciones establecidas en la Ley de Sociedades de Capital (LSC).

<u>Tratamiento de datos de carácter personal:</u> Los datos personales que los accionistas remitan a Invesa, S.A. para el ejercicio de sus derechos de asistencia, representación, información y voto en la Junta General de Accionistas, serán tratados por Invesa, S.A., con domicilio en la calle Alfonso Rodríguez Santamaría 29, 28003 Madrid, de conformidad con la normativa de protección de datos personales, para gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación accionarial y el cumplimiento de sus obligaciones legales, así como para gestionar la convocatoria y celebración de la Junta General, incluidos voz e imagen, que pudieran resultar de la grabación audiovisual de la Junta, en su caso, así como la gestión de solicitudes de información, aclaraciones o preguntas que se formulen por el accionista, con base en la ejecución de la relación accionarial entre Invesa y el accionista.

Los datos personales podrán ser comunicados a las autoridades o entidades necesarias para cumplir con obligaciones legales; y a los proveedores que presten servicios en su condición de encargado del tratamiento, basada en la ejecución de la relación accionarial. En caso de que en el documento de representación el accionista o en cualquier otra que se utilice en la Junta General se incluyan datos personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informales de los extremos contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la correcta cesión de los datos a Invesa sin que ésta deba realizar ninguna actuación adicional en términos de información o legitimación.

Derechos del interesado: acceso, rectificación, oposición, derecho a no ser objeto de tratamientos basados en ecisiones automatizadas, supresión, limitación al tratamiento, y a retirar el consentimiento prestado. Se podrán ejercitar estos derechos a través de una comunicación al domicilio social de Invesa, S.A. Asimismo, podrá formular, en cualquier momento, una reclamación ante la correspondiente autoridad de control (la Agencia Española de Protección de Datos – www.aepd.es – ).

Madrid, 4 de abril de 2024. La Secretaria del Consejo de Administración

30 ECONOMÍA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Agricultura

as candidaturas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo están al caer. En el seno de los distintos partidos políticos se intensifican los movimientos de los diferentes interesados para lograr entrar en las listas en puestos de salida y conseguir el codiciado puesto de eurodiputado. Ambiciones personales al margen, será también la primera prueba del interés que tienen los grupos políticosporelsectoragrarioyelmundo rural en general. Me explico: muchas de las formaciones políticas repiten hasta la saciedad la importancia que conceden a las cosas del campo; sin embargo, cuando llega la hora de poner sobre la mesa las pruebas que corroboren sus afirmaciones, fallan estrepitosamente. Ahora estamos ante la primera ocasión que tienen para demostrar su interés, o no, por todo lo relativo al sector agrario. Y es que la próxima legislatura en el Parlamento Europeo va a ser clave desde el punto de vista agrario por diversos motivos.

El primero es que, durante los próximos cinco años, a partir del mes de julio, habrá que decidir el nuevo Marco Financiero de la UE para el periodo 2028-34 y, por lo tanto, el dinero para financiar la Política Agraria Común (PAC), por lo que hacen falta expertos en presupuestos y en la PAC; en segundo lugar, porque a lo largo de ese mismo periodo de tiempo, se deberá diseñar la nueva PAC, que sustituya a la actual, que, siendo muy suaves, se puede calificar de «chapuza». En ambos asuntos, los eurodiputados tienen competencia compartida con el Consejo de Ministros: para que las normas salgan adelante, hace falta, primero, la propuesta de la Comisión Europea; después, la aprobación del Consejo de Ministrosy, en paralelo, que el Parlamento Europeo conceda su visto bueno. Además, hay asuntos de carácter medioambiental y agrario que también afectan a los agricultores y ganaderos y que deben recibir el visto bueno del PE: autorización de insecticidas y herbicidas, el bienestar de los animales durante el transporte o la protección de los suelos y el agua son tan solo algunos de ellos.

Vista, por lo tanto, la importancia de los asuntos a tratar, de su transcendencia para el sector agrario y de que los eurodiputados tienen competencias entodas esas materias, es clave que en las listas se incluyan candidatos con cono-

#### El análisis



## El Parlamento Europeo

La próxima legislatura es clave para los intereses del campo. En las candidaturas de los partidos políticos deben figurar expertos en la PAC

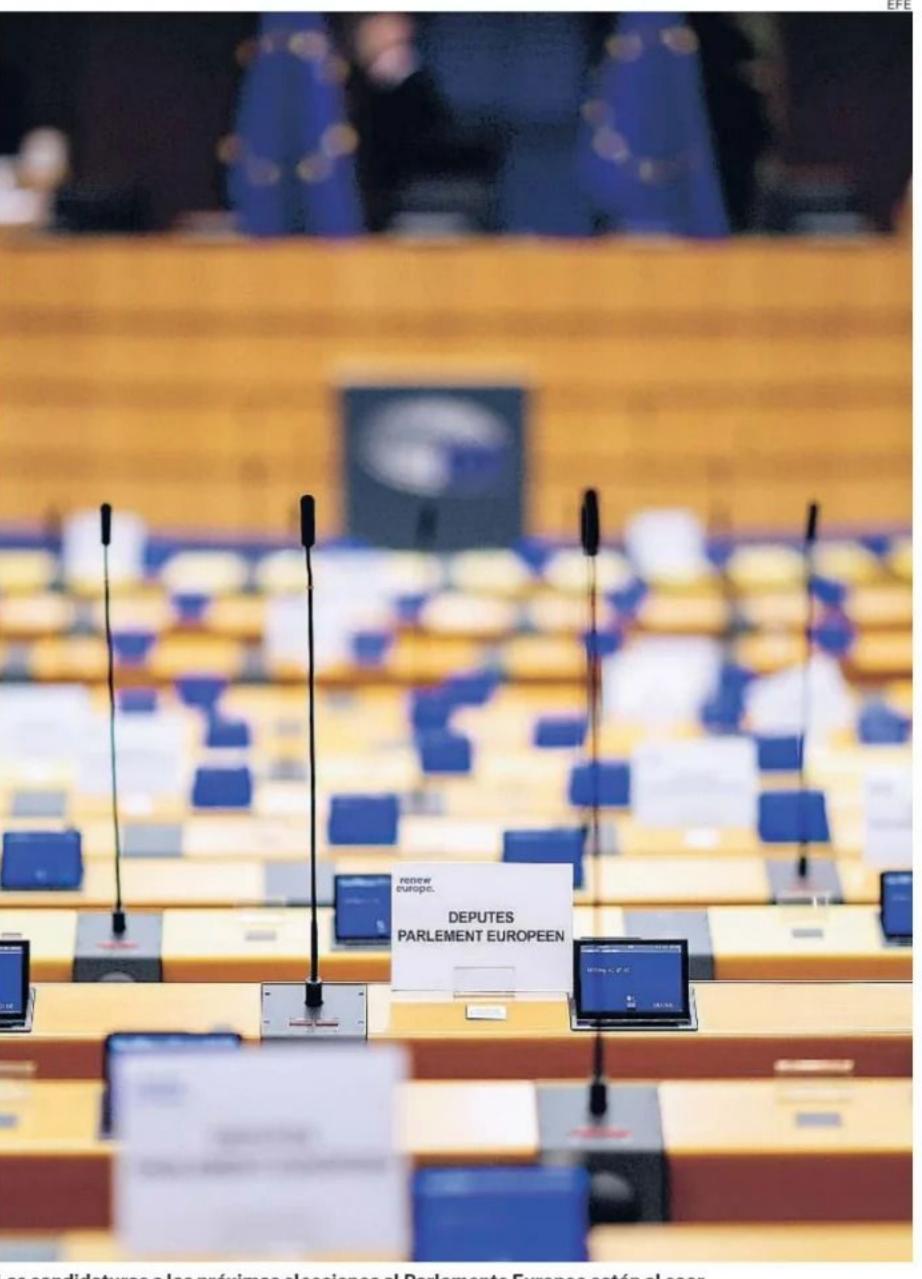

Las candidaturas a las próximas elecciones al Parlamento Europeo están al caer

cimientos en el funcionamiento internodelaUEvenlaPAC, entendida en sentido amplio: desde las normas estrictamente agrarias, hasta el comercio internacional, dado que también se están negociandoy se firmarán acuerdos con países terceros, que, en la mayor parte de los casos incluirán una importante factura para los agricultores y los ganaderos comunitarios. Eso sin olvidar expertos en asuntos presupuestarios, capaces de relacionarlos con el gasto de la PAC, que ahora mismo supone algo más de un tercio de las cuentas totales de la UE.

Mientras, el Parlamento Europeo está dando los últimos coletazos. Esta semana se ha celebrado un mini pleno en Bruselas y se ha dado el visto bueno a varios temas agrarios. Y días atrás se supo también que se ha acordado tramitar por el procedimiento de urgenciala propuesta de la Comisión Europea para simplificar algunas de las normas de la PAC, que ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros de Agricultura. Solo falta, para que se pueda aplicar, que reciba el visto bueno de los eurodiputados durante el último pleno de la legislatura, que tendrá lugar durante la próxima semana, y que no se introduzcan cambios en los textos, porque entonces volverían al Consejo.

Los agricultores y ganaderos comunitarios, incluidos los españoles, están esperando como agua de mayo esa aprobación de los eurodiputados para que puedan entrar en vigor, en algunos casos con carácter retroactivo, las nuevas normas, que suponen un enmiendaalareglasdeljuegoquesellevan aplicando desde principios de 2023. Esas modificaciones afectan a las normas medioambientales y los llamados ecorregímenes. Ese visto bueno de los eurodiputados es el paso que se necesita para que, en los diferentes Estados miembros, se puedan adoptar las modificaciones de carácter nacional. En España, el Ministerio de Agricultura ya tiene listo su proyecto que ha remitido a las organizaciones agrarias y también a las comunidades autónomas, que son las encargadas de su aplicación. Precisamente esta semana se ha convocado una reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que es previsible que los representantes de las regiones planteen estas cuestiones, aunque con Luis Planas de por medio, nunca se sabe lo que puede suceder.

LA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024





#### Miércoles, 17 de Abril de 2024 · 19:00 h

La Razón • C. de Juan Ignacio Luca de Tena, 17 Madrid. Imprescindible invitación







32 SOCIEDAD

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

Marta de Andrés. MADRID

espués de trabajar en Estados Unidos y Latinoamérica más de 20 años, Carlos Murillo llegó a España hace poco más de uno para hacerse cargo de la presidencia del gigante farmacéutico Pfizer. Se encontró con un ecosistema sanitario que, comparado con los de los lugares donde él se ha movido, le resulta «envidiable» y defiende que hay que «asegurar su sostenibilidad en el tiempo». En plena resaca del éxito de la compañía por su vacuna de la covid, Murillo afronta un futuro «apasionante» en el que los avances de la ciencia dejarán más momentos históricos.

#### ¿Cómo definiría su influencia en la compañía desde su llegada a España en enero de 2023?

Yo llego en un momento de cambio importante, en el que pasamos a estructurarnos por países en vez de por áreas terapéuticas. Esto es muy positivo porque da entidad al lugar en sí, y las decisiones ya no se toma por líneas de negocio sino por objetivos en cada país, lo que significa también que se prioriza lo que es mejor para los pacientes de ese país.

#### ¿Dónde cree que se ha notado más su impronta?

En el equipo, estoy muy orgulloso del que hemos creado aquí, de los resultados que estamos obteniendo. Hemos sido la subsidiaria de Europa de mejores resultados. Vengo de una parte del mundo donde vamos a una velocidad tal vez un poco más pausada, y estoy aprendiendo mucho de trabajar en España.

#### También viene de entornos sanitarios muy diferentes...

Efectivamente. Vengo de ver sistemas sanitarios muy complicados. En Latinoamérica, tu acceso a la salud depende de tu situación económica. Si tienes un buen trabajo y una buena posición económica tienes acceso a una atención sanitaria de calidad. Pero esto solo le sucede a un porcentaje muy pequeño de la población porque la gran mayoría solo puede acceder a un sistema con muchísimas limitaciones. EE UU es un sistema gigante pero con una complejidad difícil de entender. Entonces llegas a un país como España con un sistema sanitario robusto, al que tiene acceso toda la población. Para mí es el sistema sanitario ideal.

#### Carlos Murillo Presidente de Pfizer España

## «El sistema sanitario español es envidiable, hay que cuidarlo»

**En plena transición** tras el éxito de la compañía por su vacuna de la covid, Murillo afronta un futuro «apasionante», del que espera mucho

#### ¿Le ha costado entender los «17 sistemas sanitarios»?

Estoy en ese proceso. La parte menos buena del sistema autonómico español es que genera inequidades en el acceso a la salud. Por
eso tratamos de apoyar y velar porque esto nos suceda. Porque el
acceso a la asistencia sanitaria no
debería depender del código postal. La otra gran diferencia es que,
en países emergentes, el sistema
tiene muchos pagadores, privados
principalmente. Aquí está mucho
más unificado: los más importantes son el Sistema Nacional de Salud y los gobiernos autonómicos.

#### Después de unos años de récord absoluto de ventas y de notoriedad de la compañía, ¿qué han aprendido?, ¿cuál es el lado menos bueno de esta fama?

Una de las cosas buenas es que yo ya no tengo que explicar cómo se escribe Pfizer (bromea). La menos buena es la expectativa que se genera. Los años 2021 y 2022 fueron récord de ventas de la compañía tanto por nuestra vacuna como por el antiviral frente a la covid. En 2023 tuvimos un descenso en las ventas de casi un 40%, pero sabíamos que iba a pasar. Sin embargo, nuestro porfolio creció un 7%, de manera que la base del negocio está. También sabemos que nunca hemos estado tan fuertes como estamos ahora. Y eso lo hemos conseguido gracias a la experiencia que nos dio la pandemia, ya que hemos aprendido formas distintas de innovar.

El papel de la alianza Pfizer-BioNTech en el desarrollo de la vacuna frente a la covid, y los millones de vidas que ha salva-



La parte menos buena del SNS es que genera inequidades. Donde vivas marca tu acceso al sistema»

«Despues de lo vivido estos años ya no tengo que explicar cómo se escribe Pfizer (bromea)»

«Nunca hemos estado tan fuertes como ahora, y es gracias a lo que aprendimos en la pandemia»

«Seguimos vigilando el Sars-CoV-2, y actualizando la vacuna en función de la epidemiología»

#### do, pasarán a la Historia sanitaria mundial. ¿Cómo se supera algo así?

Nuestra vacuna es un ejemplo de cómo la tecnología está cambiando nuestras vidas. La plataforma de ARNm ha permitido desarrollar un producto así, con gran eficaciay tolerabilidad, en un tiempo récord. Nosotros seguimos monitorizando el SARS-CoV-2 (que sigue presente) y la vacuna se sigue actualizando en función a la epidemiología. Y se puede hacer con agilidad y rapidez, para poder salir en poco tiempo con las nuevas versiones que tienen más cobertura sobre los virus más prevalentes. También se está investigando en otro tipo de vacunas y otras áreas. Probablemente tengamos en los próximos años una vacuna de gripe con esta tecnología, y se van a poder combinar distintos tipos de vacunas de ARNm (covid con gripe) en un solo suero.

#### La reciente inclusión en el calendario vacunal de su vacuna frente al VRS (para embarazadas y adultos mayores) también ha marcado un antes y un después. ¿Qué otras vacunas podremos ver en el corto-medio plazo?

Creo que una de las contribuciones más importantes en la salud
son las vacunas. La vacuna para
VRS previene las hospitalizaciones y las muertes en estos dos grupos de edad, especialmente vulberables. Otra de nuestras
contribuciones en 2023 fue la vacuna que cubre 20 serotipos de
neumococo, que ya forma parte
del calendario en varias comunidades autónomas. De nuestro
porfolio de 112 posibles nuevas
moléculas, 16 son vacunas.

#### ¿Cuáles son los lanzamientos más prometedores de Pfizer para los siguientes años?

De los 112 nuevos compuestos que comentaba, 6 ya están en vías de aprobación en el mundo, y 31 en estadios finales de investigación. Merece la pena destacar algunos de los medicamentos disponibles desde finales del año pasado, como una nueva hormona para déficit de crecimiento, de administración semanal, que además de su eficacia, mejora la calidad vida de los pacientes pediátricos y su adherencia al tratamiento. También el primer y único tratamiento para una patología cardiaca grave, progresiva y huérfana, la amiloidosis cardiaca por transtiretina, que afecta a entre 300.000 y 400.000 personas en Europa. Desta-



LA INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE LA RAZÓN

#### El callejón del gato





El Índice de Precios de Consumo (IPC) en la Comunidad de Madrid ha vuelto a incrementarse en marzo con una subida del 3,1% respecto al mismo mes de 2023, tras moderar en febrero al 2,6% (el registro más bajo desde agosto de 2023), según los datos del INE. Eso sí, la subida ha sido más moderada que en el resto de España. Madrid aumentó un 0,8 respecto a la tasa anotada en febrero.



La movilización de los vecinos de Montecarmelo, que quieren que el cantón de limpieza sea reubicado en otro lugar

#### Ciudadano M

## Marea amarilla en Montecarmelo

#### I. L. MADRID

Este domingo, los residentes de Montecarmelo se han unido una vez más para protestar y exigir al Ayuntamiento de Madrid que reubique el cantón de limpieza, alejándolo de áreas residenciales y escolares. Alrededor de un millar de residentes del barrio han instado al delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a cumplir con su compromiso prelectoral de trasladar el cantón de limpieza y el Servicio de Limpieza Urgente (SELUR) a un lugar distante de centros educativos y viviendas, y en consulta con la comunidad local.

Ataviados con chalecos amarillos, un mar de aproximadamente 9.000 personas, según los organizadores, y 3.000, según la Delegación del Gobierno en Madrid, lideraron la marcha bajo el lema «Ayuntamiento, escucha a Montecarmelo. Fuera el cantón del barrio». El «megacantón», que alberga SELUR, se compone de ochenta camiones y otros 37 vehículos industriales y se encarga de la gestión de

residuos diversos, incluyendo amianto y microcemento. Este complejo se encuentra a una distancia de 63 metros de dos escuelas y a 140 metros de viviendas, según las organizaciones impulsoras de la protesta, la Asociación Vecinal de Montecarmelo y la Plataforma No al Cantón de Montecarmelo.

Los vehículos de SELUR deben atravesar el barrio residencial, transitado diariamente por unos 6.000 niños que van a la escuela. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Montecarmelo, Charo del Campo, ha revelado que en una reciente reunión con el delegado de Medio Ambiente, se les propuso la posibilidad de devolver SELUR a su ubicación original, cerca de las casas en Arroyo Fresno. Sin embargo, la comunidad rechazó firmemente esta propuesta, insistiendo en que tanto el cantón como la base de SELUR se sitúen «lejos de las escuelas y viviendas». Los manifestantes destacaron que este proyecto viola la Ley de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid, la cual aboga por un entorno seguro y saludable para los más jóvenes.

2 MADRID Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZON

#### Los lunes de los alcaldes



Santiago Cañas Bonci. MADRID

esde una ventana pequeña de lo que era el centro de salud, ahora el despacho del grupo municipal Vox, Mariola Vargas desempeñaba su trabajo como médico de familia y observaba los actos de toma de posesión que tenían lugar en la Plaza del Ayuntamiento de Collado Villalba, el municipioalnoroestedelaComunidad de Madrid de unos 65.000 habitantes y a 40 kilómetros de la capital. Un 12 de abril de 2024, Día de la Atención Primaria, explica en esa plaza que nunca pensó en dedicarse a la política: fue «literalmente sin querer». Vargas, de 56 años, fue concejal de 2007 a 2011 porque «la portavoz del PP en ese momento tuvo un problema con las listas. Me llamó para que le echara una mano, sabían que yo era simpatizante, pero no estaba ni afiliada», cuenta en su despacho. Después, Vargas llegó a la alcaldía tras la renuncia al puesto de Agustín Juárez López de Coca por su imputación en la Operación Púnica. Ella era la segunda y entonces la asumió durante solo un año. Vargas fue después investida alcaldesa tres veces más, la última el pasado 17 de junio, en un gobierno de minoría con 10 concejales. La semana pasada, el grupo Municipal Vox decidió no apoyar los presupuestos del PP. Cuenta que el alcalde socialista que estuvo desde 1999 a 2011 es el «alcalde de la ruina», por haber hecho el túnel -se refiere al túnel que va de un extremo a otro de Collado Villalba en el mismo sentido que la carretera de La Coruña-Para ella, este ha «arruinado al pueblo».

Mariola Vargas Collado Villalba

## «La cubrición de la cubrición A6 es nuestro objetivo principal»

La alcaldesa popular, que permanece en el cargo desde 2014, afronta esta legislatura con dificultades para llegar a acuerdos, al gobernar en minoría. La semana pasada Vox tumbó sus presupuestos.

Ahora, la alcaldesa tiene como objetivo principal la cubrición de la

Vargas nació en Madrid pero tiene unas «raíces andaluzas muy metidas dentro». Creció en Majadahonda y llegó a Collado Villalba en el año 1993. La regidora dice haber cambiado mucho. «Tuve un episodio complicado de salud, estuve ocho días en coma. A partir de ahí me he vuelto una adicta a dar paseos por este entorno espectacular». Le relaja «hacer ganchin (elegizin) llo» y le gusta leer: lo último de Joël Dicker, «Un animal Salvaje», pero sobre todo «mujeres españolas: Dolores Redondo o María Dueñas. Quizá, por eso, Vargas se considera «ayuser» - «es una mujer directa, clara, con garra y muy sencilla»- y «feminista» - fue la primera alcaldesa de la historia de Collado VIllalbaylafue nombrada presidenta de la Comisión de Igualdad de la Federación Española de Municipios y Provincias.

¿Por qué se metió en política?

Porque la portavoz en aquel momento del Partido Popular tuvo un problema con las listas electorales. Esta mujer me llamó, para que les echara una mano porque sabían que yo era simpatizante, pero ni siquiera estaba afiliada oficialmente al Partido Popular. Me dijeron: no te preocupes porque va a ser de relleno, es por ayudar. Por eso acepté. Pero me colocó de cuatro, como luego descubrí, porque era la única que tenía estudios superiores de todas las que iban en puestos de salida, entonces me consideró que era misitio adecuado. Vamos, literalmente sin querer.

¿Cómo fue su primera legislatu-

x.com/byneantelegram ntelegialii

x.com/byncontelegien

E COMPLYING

Nosotros gobernamos para todos los vecinos: los que nos votan y los que no » Neon 14

«Descubrí cuando salí de estar en coma en el hospital que pensaron hacer una moción de censura»

«El anterior alcalde del PSOE fue el alcalde de la ruina. Hasta 2046 no pagaremos su deuda»

«Como no hemos puesto Zona de Bajas Emisiones, queremos hacer la cubrición de la A6»

ra en el Ayuntamiento?

La verdad es que fue bonito. Era la primera vez en la historia de este municipio que una mujer era alcaldesa y que volvía un partido de derechas, porque aquí siempre había gobernado el Partido Socialista, salvo una legislatura que gobernó el Partido Popular pero que rápidamente se acabó. La gente empezó a entender que las políticas del Partido Popular eran las que querían: que le bajan los impuestos. Y aquí seguimos.

#### ¿Está siendo esta la legislatura más complicada?

No. La legislatura de 2019-2023 fue la peor de mi vida. La peor. Aparte del covid, fue la legislatura de los gobiernos en coalición con Ciudadanos. En el pueblo, solo queda un vecino de Ciudadanos viviendo por aquí, porque los demás no vivían en Villalba. Piensan que es algo personal contra ellos y yo no es que nunca había vivido tanta deslealtad y tanta traición. Descubrí que, cuando salí del coma y del Hospital, que entre tanto habían estado pensando en hacer una moción de censura.

Afortunadamente, para los vecinos este grupo ha desaparecido del arco parlamentario, igual que Podemos.

#### ¿Qué ha pasado con los Presupuestos de este año?

Esta legislatura estamos gobernando en minoría con 10 concejales. Vox es el socio natural, porque ideológicamente es el más parecido a nosotros de todo el resto del arco parlamentario. Pensábamos que Vox, por ideología, era lo más parecido, pero la portavoz se ha enrocado metiendo todo lo que pidió: todas sus peticiones iban en los presupuestos. Nos quedamos sorprendidos porque me lo comunicó el viernes y el lunes estaba previsto el pleno. Lo que me da pena de todo esto es que los que sufren las consecuencias son los vecinos de Collado Villalba.

#### ¿Y qué va a pasar con ellos aho-

Los hemos sometido una cuestión de confianza. Es una herramienta que tienen las administraciones locales para articular una alternativa política en un mes. Estamos esperando un informe del ministerio de Hacienda que nos diga si hay que hacer algún cambio. Vamos a esperar a

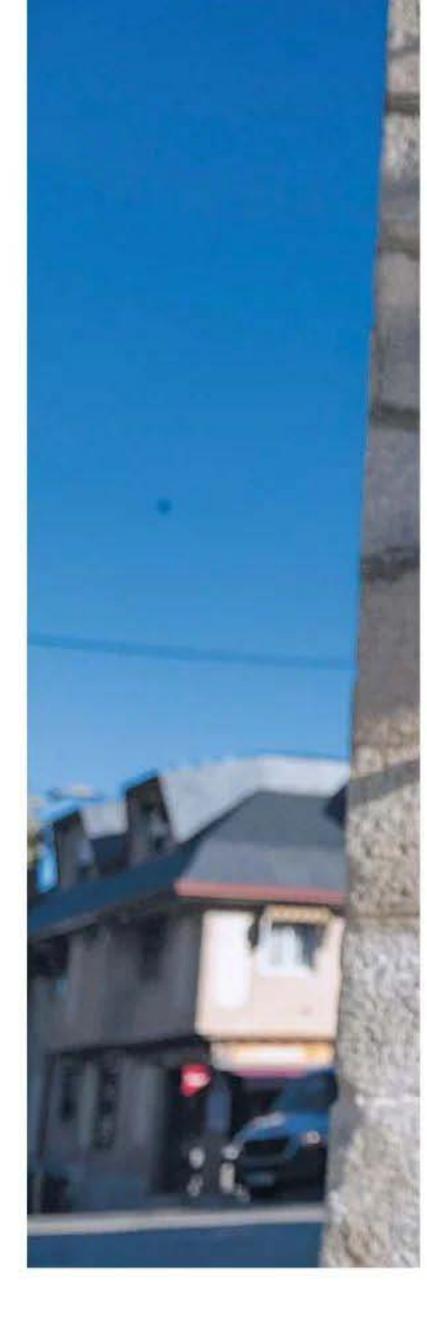

MADRID 3

LA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024



ver qué pone ese informe para convocar el pleno del debate sujeto a cuestión de confianza y hacer ya un borrador bien hecho con todo lo que nos pidan desde Madrid.

## ¿Por qué no se hizo un acuerdo de gobierno para no gobernar en minoría?

Teníamos dos opciones: un partido municipalista, que aun siendo
ideológicamente más de izquierdas porque es una escisión del
PSOE, no quiso porque tenían
problemas internos; el segundo:
el socio natural, Vox. Pero me dijeron que una de mis concejalas
les molestaba terriblemente, porque había pertenecido a Vox. Y en
ese momento se terminaron las

negociaciones.

#### ¿Cuál es su objetivo principal para esta legislatura?

Uno de los últimos: no lo llevamos ni en programa electoral, pero se ha convertido en tema de actualidad, que es la cubrición de la A-6. Ese es nuestro objetivo fundamental, porque no hemos puesto Zona de Bajas Emisiones en Collado Villalba. Hay una ley que dice que todos los municipios de más de 50.000 habitantes, punto, sin tener en cuenta nada más, están obligados a tener una zona de bajas emisiones. Este tema se ha hablado con la delegación de Gobierno, con el director general de carreteras que vive aquí. Y todos coinciden. Yo les digo: ¿Dónde pongo la zona? ¿Al lado de una vaca? La ley tiene sus fallos y se me ha ocurrido que la mejor forma de tener una zona de bajas emisiones es la cubrición de la A-6, que es el único sitio donde el tráfico se condensa. El objetivo es tapar la carretera mediante un ajardinamiento, una cubrición, que encima ya existen dos muros de contención para permitirlo. Esto te permite descontaminar.

#### ¿Por qué el alcalde del PSOE José Pablo González fue el «alcalde de la ruina»?

Este señor se empeñó en hacer un túnel que va de un extremo a otro de Collado Villalba en el mismo sentido que la carretera de La Co-

ruña. A medio camino entre esta última y la estación de ferrocarril. Alberga un aparcamiento de unas 1.700 plazas. Es una concesión administrativa en la que solo paga el Ayuntamiento. Costó 120 millones de euros. Bueno, va a costar, porque está hipotecado y nosotros lo cogimos con parte de deuda. El dinero del aparcamiento también lo cobra la concesión. Y el aparcamiento siempre está vacío, te deja muy lejos de todos sitios. Algo que va a lastrar a tu pueblo, que vamos a terminar de pagar en 2046. Pues claro que es de la ruina.

#### Como médica, ¿cuál es el estado de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Excepcional. Y comparando con otras Comunidades Autónomas, muchísimo mejor. Tenemos un sistema sanitario fantástico en el que se hace mucho hincapié en la actividad preventiva, que es lo que salva vidas. Somos de las capitales más longevas, en la que siguen naciendo niños. Tenemos natalidad positiva, muy poquita, pero positiva. Y las listas de espera son mínimas. Hay muchos factores a tener en cuenta muchos pero yo creo que la colaboración público-privada es fundamental para que esta sanidad sea tan excelente como es. A mi madre le detectaron un cáncer por esto mismo, porque la derivaron a un hospital privado donde le hicieron unas pruebas que le permitieron vivir más. La sanidad tiene que ser excelente tanto pública como privada. Y si colaboran las dos mejor para los ciudadanos porque viven más y mejor.

#### ¿Cómo es la relación con la oposición?

Buena. Si aquí nos conocemos todos. Me pasa también con los vecinos: nosotros gobernamos para todos los vecinos, los que nos votan y los que no.

#### TIBIGOLF GUADALMINA, SOCIEDAD LIMITADA (EN LIQUIDACIÓN)

Por acuerdo de los Liquidadores de la sociedad, se convoca a la Junta General Ordinaria de Socios para su celebración en el domicilio sito en el Hotel El Fuerte Marbella, calle El Fuerte, s/n, de 29602 Marbella, a las 12:30 horas del día 15 de mayo de 2024 a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Quinto.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Sexto.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2023. Aplicación de resultados. Aprobación, en su caso, de la gestión de los liquidadores correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Séptimo.- Situación general de la sociedad. Reclamación Ayuntamiento.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del

Acta de la Junta.A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los socios tienen el derecho de examinar en el domicilio social, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de: Cuentas anuales de los ejercicios 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023.

Marbella, a 9 de abril de 2024. Los liquidadores, D. Carlos Erroz Esparza y D. Antonio Portero Rodríguez. 4 MADRID

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

#### Mercados Chamberí

# La galería comercial donde lo castizo y lo gourmet confluyen

#### Beatriz Pascual. MADRID

Si hay algo que diferencia al Mercado de Chamberí (Alonso Cano, 10) de los 46 municipales que hay en Madrid es que además de ser un mercado tradicional de abastos, ofrece dos actividades más: un gimnasio en la planta superior y un espacio gastronómico. En este último, creado hace ya ocho años con el objetivo de atraer al público más joven, se congregan diferentes cadenas de restauración tan reconocidas como Grosso Napoletano, Juanchos BBQ o Cachopo & Go, entre otras. Estos gozan de las ventajas que un espacio como el Mercado de Chamberí les puede ofrecer, -como unos costes muy inferiores a los que harían frente en un local a pie de calle-, se benefician del público que atrae el propio mercado o el gimnasio y comparten con el resto de locales un espacio de uso común que permiten a los clientes compartir mesa mientras degustan diferentes

platos. Desde su inauguración, la afluencia de público ha a u m e n t a do considerablemente, pero no llegan al objetivo de clientes que les gustaría. Lejos de ese nuevo concepto de mercados abarrotados de estableci-

mientos de comer, los comerciantes del de Chamberí comparten la premisa de que este espacio emblemático no puede perder su esencia original.

«Tanto esto como que deben darse a conocer de cualquier manera es algo que los comerciantes tienen muy claro, de ahí nuestra importante inversión en comunicación en el último año», explica a este periódico Juan Carlos Sevilla, gerente del mercado. Esta es solo la medida más reciente que han tomado para aumentar su afluencia, que ronda las dos mil personas diarias, pero hace dos años acometieron una importante reforma en la

Visitamos el mercado de Chamberí, uno de los más consolidados, desde que nació, en 1943

que renovaron el suelo y la decoración del interior del mercado, ahorallena de motivos castizos y claveles, como la fachada. «Estas
decisiones no las tomamos al azar.
Hemoslogrado dejar atrás esa imagen de galería comercial oscura y
sucia, adecuándola a los gustos del
público y mimetizándola con la
esencia del barrio. Estamos muy
contentos con el resultado».

Se podría decir que lo único que queda de ese mercado de abastos que nació en 1943 es la apuesta por la calidad y el servicio que

ha logrado mantenerse desde entonces.

Desde hace años,

> la proliferación de medianas y grandes superficies es el gran problema con el que debenlidiar los mercados tradicionales. «El problema es que aquí

solo puedes encontrar productos frescos y, al tener que comprar el resto fuera, la gente aprovecha para hacer la compra completa. Eso sí, incomparables las calidad, por supuesto», cuenta Sevilla. En el de Chamberí hace tiempo que no compiten con ellos en precio, sino que priorizan la calidad yelservicio. «Tuvas aun supermercado y compras cinco chuletas ya envasadas y estás viendo la primera, no sabes cómo están las de abajo ni como las han preparado. Sin embargo, cualquiera de nuestros tres charcuteros lo hacen delante de tí y te recomiendan y sugieren como profesionales que son». Una

confianza que surge entre la rela-

ción cliente y comerciante que, sin duda, vale el poco más que pagarás aquí en comparación con un supermercado.

En sus más de 80 años de historia, el Mercado de Chamberí ha logrado consolidarse y se ha convertido en uno de los punteros de la capital. Una de sus ventajas es la plena ocupación, solo uno de sus locales no está ocupado.

Por suparte, los comerciantes no se muestran descontentos, cuentan con una clientela fija y fiel, fundamentalmente del barrio. En su caso, también lo son. En su mayoría son antiguos trabajadores que años después se han quedado con el puesto, otros son de segunda y tercera generación. La incorporación más reciente ha sido la de la italiana Alessandra Toffoli hace un año y medio. «Tenía claro que quería abrirunatienda con mis artesanías. Me encanta la comunidad que se desarrolla aquí y las facilidades económicas son muy importantes». En su puesto, Al3 Verd3 Ram3, puede encontrarse ropa para niños yadultos, textil hogar, disfraces, accesorios... todos hechos de forma artesanal con telas importadas de África o de algodón orgánica de España. «También doy la opción de que elijan el modelo y hacerlo de forma personalizada».

Entre los veteranos está Jerónimo Gutiérrez, después de cincuenta años en el Mercado de Chamberí. «Antes de tener la frutería, fui dependiente por casi veinte años. Después de tantos años conocemos a las clientas y sabemos escoger el mejor género, eso es lo que nos diferencia», señala. Aunque reconoce que la actividad no es como la de entonces, es de los que cree que la venta online ha hecho que los más jóvenes se interesen por sus productos. Desde hace nueve años, los productos gourmet gallegos son la estrella del mercado. Gema Albo, llegó para montar una tienda de ultramarinos pero no al uso, todos «Madein Galicia» y dela mejor calidad. «Nuestra idea era salir de nuestra zona de confort y Madrid es una plaza complicada, pero un sitio abierto a todas las propuestas». Si los prueban, entenderán su éxito.

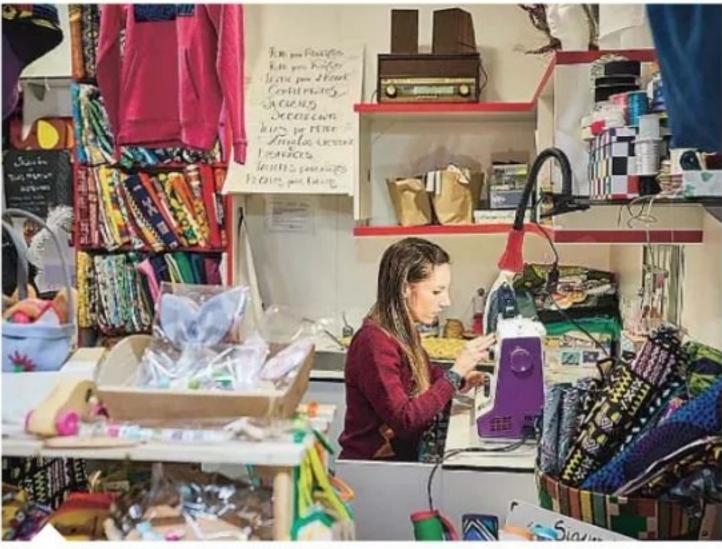

Alessandra Toffoli lleva año y medio en la galería con su puesto de artesanía



MADRID 5



En Serrin Ultramarinos ofrecen productos gourmet «Made in Galicia»



La Frutería Hermanos Gutiérrez es de las más veteranas del Mercado de Chamberí





Nuestra clientela es de toda la vida, tenemos mucho servicio a domicilio, pero lo eligen aquí»

Jerónimo Gutiérrez Frutero

«Nuestra política es la defensa del pequeño comercio y de los mercados tradicionales»

Gema Albo Ultramarinos

«Después de un año sigo en la lucha; el arte no es algo que se pueda entender solo mirando»

Alessandra Toffoli Artesana

El Mercado de Chamberí es uno de los más punteros de Madrid y el año pasado cumplió 80 años dando el mejor servicio y calidad 6 MADRID

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

# Un bocadillo en las noches de Madrid contra la exclusión

Conocemos «Bokatas», quienes acompañan a personas sin hogar

Marina Cartagena. MADRID

Nos encontramos a las ocho de la tarde con Santiago Vidal, miembro de Bokatas y que, junto al resto del equipo, se organizan para distribuirse las zonas donde, una fría noche, les toca recorrer. Todos ellos se reúnen previamente y preparan bocadillos, café caliente, dulces y fruta. A Santiago le ha correspondido la zona de Ventas, y durante cuatro horas sigue la ruta que nos lleva a ponerle cara a un problema que, pese a no estar oculto, nos empeñamos en ignorar.

Madrid forma parte de las comunidades autónomas que mayor cantidad de personas sin hogar registra (junto a Andalucía y País Vasco), y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la capital se sitúa en la friolera cifra de 67,6 personas sin hogar por cada 100.000 habitantes. Bajo esta premisa llegó Bokatas, un proyecto que busca acercarse a la población indigente de Madrid a través del reparto de un bocadillo, «una excusa», reconocen, pero que les permite escucharlos y atender sus necesidades más básicas.

Gracias a este paseo, diferente al que acostumbramos, ponemos cara a Antonio. Sabe mucho de literatura, nos habla de «La clave está en Rebecca» de Ken Follet; tiene mucha facilidad para recitar poesía, y la obra de Coppola, El Padrino, la considera la mayor obra maestra. Ejerció de chef en

distintas partes del mundo, dice que el marmitako es su plato estrella. Nosotros nos quedamos con ganas de probarlo, pero su lección de superviviente lo supera con creces. «Intenté montar mi propio negocio, la crisis nos abatió y tuve que cerrar. Y aquí sigo».

«El Vikingo» parece de armas tomar, un hombre de mucho genio que pasa sus noches en un banco de Manuel Becerra. Impone al conocerlo, pero se despide con un abrazo. Con las costillas rotas y su mascota recién fallecida, cuenta que no hay semana que no le compre unas flores.

También está Pedro, que duerme en el suelo de un BBVA. Nos lo encontramos escuchando la retransmisión de un partido del Atlético. Poco tarda en manifestarnos que es un buen colchonero. «Si no tienes dinero eres como un bulto sospechoso», dice. Y nos cuenta algunas historias de lo que acontece en comedores sociales, iglesias y plazas de Madrid. Entre todos se conocen.

Los primeros «bokatas» llegaron hace mucho tiempo, alrededor de 1996. Una panda de chavales universitarios quería ayudar a personas sin hogar. «Esto es muy contagioso, hacer el bien mola y se va animando mucha gente», indican desde la asociación.

La ONG se constituyó en 2004, empezando en Madrid, en la zona de Santiago Bernabéu, hasta ahora que se han expandido por otras ciudades como Valencia y Zaragoza. De hecho, ya han sido reco-

«El bocata es una excusa de acompañamiento. La gente que vemos no suele pasar hambre»

«Esto es muy contagioso, hacer el bien mola y se va animando mucha gente» nocidos por otras entidades como la Fundación Mutua Madrileña, que desde hace 11 años visibiliza el compromiso de los jóvenes universitarios españoles a través de sus «Premios al Voluntariado Universitario». Entre los proyectos ganadores de la XI edición, se encuentran estas rutas de calle.

«Es una causa que no es muy popular. Estamos más acostumbrados a ver en grandes medios otras campañas muy sensibles relacionadas con niños, la pobreza en África o personas con enfermedades, por poner ejemplos. Sin embargo, este caso lo vemos a diario y merece más atención», explica Santiago. Y así es. Y así lo comprobamos. No hace falta irse lejos ni buscar en lugares recónditos, pues los principales espacios donde hacemos vida se convierten, por la noche, en la casa y la cama de muchas personas. «Todos podríamos llegar a encontrarnos en ese punto en algún momento de nuestra vida», pronuncia el voluntario. «Pierdes el trabajo, te deja tu marido o tu mujer, te peleas con tu familia...no tienes ahorros y te quedas en la calle».

Los perfiles generales son en su mayoría hombres, cuya edad oscila entre los 40 y 60 años y de nacionalidad española. Y entre las numerosas ofertas de ocio a las

MADRID 7 LA RAZON • Lunes, 15 de abril de 2024

FOTOS: DAVID JAR



Bokatas se compone de 300 voluntarios. Cada semana se reparten grupos, sedes y días

Además de las rutas semanales, organizan actividades como barbacoas o ir al cine que optar un domingo por la tarde, la asociación de Bokatas elige estar con ellos. «El bocata que les ofrecemos no es importante, la gente que visitamos no suele pasar hambre, hay centros de día y comedores sociales. La comida es únicamente una excusa de acercamiento, y en su inmensa mayoría son muy agradecidos».

Algunos jóvenes

voluntarios de la

ONG preparan los

bocadillos antes

del reparto

Santiago Vidal ha confesado a LA RAZÓN que una de las cosas que más le impactó tiene que ver con la importancia de la familia. Los lugares seguros de los que tanto se viene hablando últimamente vienen de ahí, de la primera institución con la que se topa el ser humano y de donde nace el

cagas en el trabajo y te echan, sufres un divorcio, te va mal en la universidad o empiezas con las drogas... No sé, hay muchos baches con los que todos nos podemos topar, y si no tienes una familia detrás, un colchón de seguridad, es super fácil que acabes en la calle».

# La organización

Se dieron a conocer principalmente por redes sociales, pero también hacen campañas de sensibilización en colegios, residencias y universidades, pues la mayoría de los presentes en la asociación son jóvenes cuya media de edad es de 30 años. «Hay de todo. Conviene tener perfiles distintos porque los universitarios en época de exámenes no pueden venir», cuenta Santiago a LA RAZÓN.

En Madrid actualmente oscilan los 300 voluntarios. El funcionamiento se basa en el reparto de sedes y reparto de días -normalmente tres a la semana- y equipos. Por ejemplo, en muchas ocasiones la Iglesia cede espacios, sin que la asociación sea religiosa. Una vez al mes se reúnen los coordinadores de cada sede y hacen

«Si no tienes una familia detrás, un colchón de seguridad, es fácil acabar en la calle»

un balance de la situación. Además de este calendario fijo, hacen otras actividades como por ejemplo ir al cine, hacer una barbacoa, o asistir a un partido de fútbol. Hay personas dedicadas a tareas específicas, ya sean redes sociales, sensibilización o eventos. En el caso de Santiago, se encarga de la financiación. A Bokatas llega principalmente de la Fundación Lealtad: «Las empresas tienen un apartado en su labor de responsabilidad social corporativa y destinan determinadas cantidades económicas a proyectos sociales. Hacen un concurso, las ONG nos presentamos y exponemos nuestros proyectos». También se financian de donaciones voluntarias de familiares, conocidos o empresas.

madrid.es



La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, en sesión celebrada el día 14 de diciembre de 2023, ha adoptado el siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Admitir a trámite y aprobar inicialmente, al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.4, de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental de Usos para la implantación de la actividad de Bar-Restaurante, en los locales L20 y L30 sitos en la calle de Fuencarral número 95, promovido por 1806 FUENCARRAL 95 S.L.U.

SEGUNDO.- Someter el expediente al trámite de información pública por el plazo de un mes, mediante la inserción del anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en un periódico de los de mayor difusión.

TERCERO.- Notificar individualmente a los interesados el presente acuerdo.

El expediente número 101/2019/00665 podrá examinarse en Junta Municipal del Distrito de Centro, sito en la C/ Mayor, nº 72, previa cita en línea a través del Servicio de cita previa, llamando al teléfono del Distrito 915 132 158 o al teléfono gratuito 010, si llama desde la ciudad de Madrid, o al 915 298 210, si llama desde la ciudad de Madrid o desde fuera y presentar en el plazo de 1 MES, a contar desde el día siguiente a su publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, los escritos de alegaciones que se estimen convenientes.

El pago del presente anuncio correrá por cuenta del solicitante de la aprobación del Plan Especial. En Madrid a 14 de febrero de 2024

> EL SECRETARIO DEL DISTRITO CENTRO Fdo.: Juan Civantos Díaz

# MADRID VIVR

Lunes 15.4.2024



# Cómo llegar



MADREAMIGA
Dónde: C/ Alonso
Cano, 8. Madrid.
Tel.: 697 47 19 72.
Preci medio: 10 euros.
madreamiga.com

Begoña San Pedro e Ichi Aragón dirigen tan dulce espacio

# Gastronomía

# Madreamiga es la mejor pastelería de la urbe

- Begoña San Pedro e Ichi Aragón son las responsables del reconocimiento
- Están de acuerdo en que la masa hojaldrada es pura tendencia



# Tatiana Ferrandis. MADRID

Sí, el obrador madrileño, fundado por Begoña San Pedro e Ichi Aragón, ha recibido el premio a Mejor Pastelería por ACYRE como reconocimiento a su trayectoria y a su puesta en valor del oficio, así como por los productos que elaboran. Durante nuestra conversación

con Begoña, pusimos en bandeja varias tendencias que ensalzan el dulce sector de la pastelería, entre ellas, el interés supremo, que como comensales tenemos, por conocer el origen de los ingredientes, siempre de primerísima calidad, que componen las elaboraciones que salen del horno. Porque, si algo tenemos claro es que nos gusta adquirirlas siempre recién hechas y de ello se preocupan l@s pasteler@s. De hecho, Begoña hornea sus piezas hasta tres veces al día para ofrecerlas en todo su esplendor con un máximo de tres horas. Otra es, sin duda, el claro auge de la bollería hojaldrada por encima de las tartas, además del trabajo de crea las piezas de menor tamaño, con el objetivo de que podamos degustar varias de una sentada. También, incluir a menudo alguna novedad para que así en cada visita encontremos más de una que nos entre por los ojos. De hecho, en Madreamiga (madreamiga.com) nos gusta endulzamos el día con La Rosa, una

masa hojaldrada de croissant creada partir de mantequilla francesa, azúcar, leche, harina de trigo y sal, para entre cuatro y seis personas, que resulta ser un croissant gigante en forma de un ramo de rosas glaseado, ideal para comenzar el día. Y, por supuesto, irresistibles son también las palmeras, los rolls de canela y de duce de leche, crujientes por fuera y tiernos por dentro, el pan au chocolaty los croissants de varios tamaños hechos con una fermentación de

# No te pierdas Benditos dulces y salados

Cuentan con seis locales, en los que adquirir las novedades de la temporada, como los «benditos» salados y dulces (en la imagen). En ellos, destaca una zona de colmado, alimentada por una selección de «marcas amigas» de mermeladas, pastas y cremas de frutos secos. Hacen envíos a domicilio.



veinticuatro horas, tan perfectos

para un desayuno como para una

merienda como nos merecemos:

«Trabajo con muy poco azúcar, porque no me gusta que oculte el

sabor de la mantequilla o de la fru-

ta del dulce», dice la pastelera,

quien asegura que «quien diga

que no le gusta un croissant recién

hecho, miente», apunta. Porque,

puestos a «pecar», preferimos ha-

cerlo con uno de ellos recién salido

del horno o con alguna elabora-

ción nueva y diferente en la que

descubrir ingredientes descono-

cidos, que no dan la espalda a la

tradición. Asimismo, nos recuerda

su apuesta por una pastelería lo

más sana posible para que quien

disfrute sus dulces note su ligere-

za. Y que los suyos son productos

elaborados a partir de una materia

prima ecológica de calidad sin ele-

mentos artificiales. Seguimos,

porque ahora que es tiempo de pic

nic qué mejor que llevar para compartir en el campo un pack de sus benditos salados, unos riquísimos croissants de salmón, de ibérico y mixto, así como de los benditos dulces, en cuya caja encontramos mini croissants, mini pan au chocolat y mini Rolls de canela. He aquí una muestra de la tendencia por reducir el tamaño de los bocados. Pero, ojo, porque otras novedades a probar son el cake de guanaja y el crookie, un croissant con masa de cookie por encima, simplemente bestial. Es más, en breve volveremos para rendirnos ante la tarta de queso con hojaldre de croissant.

# Un nuevo destino

¿Lo último? Las dulces delicias de Begoña ya las podemos disfrutar en el Only YOU Hotel Atocha, donde estrena un nuevo espacio de nombre «Breakery with Madreamiga». Así que sí, hemos incorporado una dirección en nuestro listado de destinos favoritos donde desayunar y merendar, tengamos que coger un tren o no. Echen un vistazo a la carta, porque no nos privamos del bizcocho de chocolate guanaja ni de la palmera de hojaldre gianduja, una delicia adictiva, cuyo sabor espectacular, nada empalagoso, provoca que quieras llevarte otra a casa. El café está rico de verdad y disponen de una gran variedad de tés, infusiones y smoothies.

SOCIEDAD 33

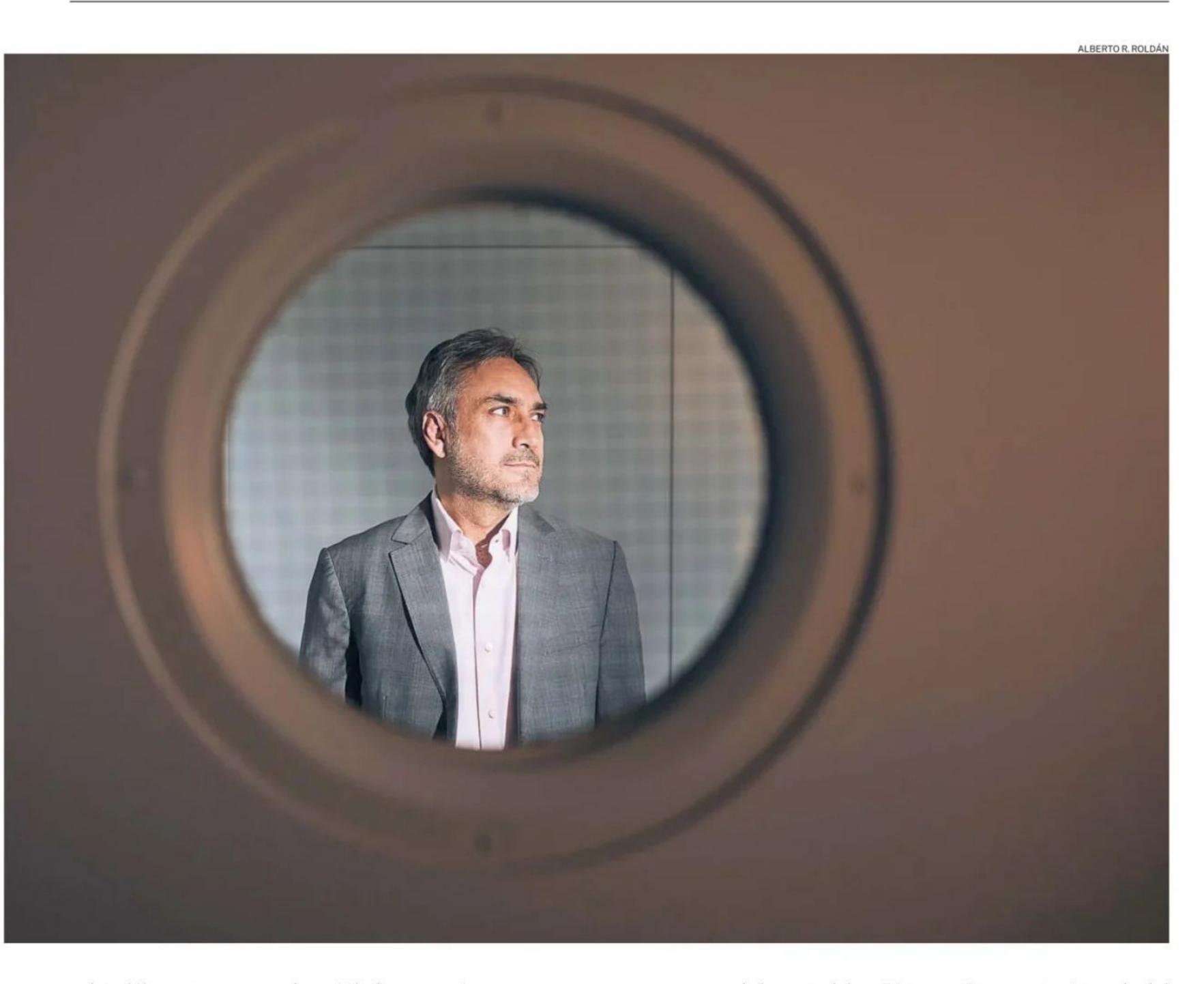

caría también nuestro avance en migraña, una patología muy debilitantey que en España sufren más de 4 millones de personas -un 12% de la población- de las que el 80% son mujeres, sobre todo entre los 20 y los 40 años. Nuestro tratamiento es el primero y el único efectivo tanto en laprevención como en los episodios agudos. El SNS ya lo financia en su primera indicación. Una de las novedades que lanzaremos en breve en España es el primer y único tratamiento para la alopecia areata grave aprobado por la FDA para pacientes desde los 12 años.

# ¿Y en Oncología?

Hace 30 años, un mundo sin cáncer no era más que un sueño. En la actualidad, cada vez vemos más cerca la aparición de nuevas opciones terapéuticas que nos ayuden al tratamiento de diferentes tipos de tumores, gracias a los grandes avances que se están dando en materia de ciencia y tecnología en el área de la Oncología. (Actualmente, Pfizer tiene una cartera de 24 medicamentos contra el cáncer, incluidas las terapias más vendidas para el cáncer de mama metastásico y el cáncer de próstata). Acabamos de lanzar un medicamento oncológico para mieloma múltiple con una alta tasa de efectividad, y uno para un tipo específico de cáncer de pulmón. Tras la incorporación de Seagen, compañía biotecnológica especializada en anticuerpos conjugados, podemos aportarnuevas soluciones a los pacientes que



Nuestro objetivo es duplicar la supervivencia en los tumores más mortales para 2040»

«El reto clave que tenemos por delante es demostrar que la innovación ahorra costes sanitarios» luchan contra el cáncer. Existe mucha expectativa sobre que estas moléculas puedan ser eficaces contra cánceres de alta mortalidad. Nuestro objetivo es duplicar la supervivencia en muchos de los tumores más mortales para 2040.

Estamos viviendo un cambio importante respecto al concepto de «medicamento». Ya hay personas que se curan con tratamientos que se aplican una sola vez (como las CART). ¿Están preparados los sistemas sanitarios para este cambio?

Son fascinantes estos cambios. La ciencia ha avanzado de una forma increíble, pero eso nos pone ante el desafío de cómo transmitimos a la sociedad el valor de la innovación.

Porque nuestros sistemas de salud están concebidos para pensar en el coste de la pastilla que se toma un paciente todos los días. No calculamos cuánto nos cuesta ese tratamiento a lo largo de la vida del paciente, ni el ahorro que puede producirse con este tipo de terapias que se aplican una sola vez. Lo que pasa en los sistemas sanitarios es que la cuenta total se ve por separado. La gente de Farmacia ve el presupuesto del gasto de medicamentos, los internistas ven los gastos de hospitalización, etc... son cadenas separadas. La clave es medir bien el coste a lo largo de la vida. El desafío es también de las compañías farmacéuticas, y está en cómo demostramos ese ahorro económico y para los sistemas sanitarios.

34 SOCIEDAD Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN



El objetivo de este año es difundir el riesgo en el que se encuentra la raza del Perro de Groenlandia y concienciar sobre el calentamiento global

# «Desailo Artico» 2024 arranca hoy su viaje

La expedición española para concienciar sobre el cambio climático recorrerá 400 km entre el hielo polar

# Julio Carabaña. MADRID

La 9ª edición de la expedición Desafío Ártico, «Operación Perros del Hielo», comienza hoy y será liderado, como cada edición anterior, por el explorador Manuel Calvo. El equipo partirá desde Málaga para llegar a la Zona Cero en Groenlandia, donde recorrerán diferentes puntos estratégicos y su viaje concluirá a tan sólo 1.000 kilómetros del Polo Norte.

Para cumplir con los ambiciosos objetivos del Desafío de 2024 en las durísimas condiciones del entorno groenlandés, además de elaborar un completo material informativo -en el que destacará un detallado y atractivo documental-, Manuel Calvo ha formado un equipo profesional de máximo nivel.

Así, por la parte española, se encuentran Rubén Díez, Lethal Crysis, el conocido influencer y youtuber de viajes extremos; el director de fotografía Ricardo Fernández (ROC) y Manu Calvo, considerado, en su momento, el más joven explorador ártico español y que, con sólo 24 años, realizará su cuarta expedición a Groenlandia. Como apoyo imprescindible local, en la localidad de Qaanaaq, antes conocida como Thule, cuatro nativos inuit completarán el equipo humano junto a un equipo de cincuenta perros groenlandeses (que serán los auténticos héroes del desafío) que rematarán el dispositivo de esta aventura. Todo ello en un área del planeta con un cli-

ma de frío extremo y donde hay que considerar las máximas precauciones, además de ser la única zona del planeta donde tanto humanos como perros se necesitan mutuamente para sobrevivir.

Calvo, líder de la expedición, tiene claro el papel de los perros en una zona como Groenlandia y subraya que «la historia de la humanidad se hubiese escrito de otra manera sin la ayuda del perro. En nuestro viaje prevemos recorrer, durante los 24 días de aventura, más de 400 kilómetros sobre el mar congelado groenlandés con dos grandes objetivos». «El primero será actualizar el censo canino que Desafío Ártico ya inició en 2017, con el fin de constatar cómo el cambio climático está afectando a los "perros del hielo". Para conocer estos cambios a fondo, entrevistaremos a los propios cazadores inuit para que nos cuenten, de primera mano, cómo el calentamiento global está afectando a su vida

pesca) y de qué manera este proceso pueda alterar, en un futuro, las cifras de perros que obtengamos en el censo de 2024», destaca Calvo. «Los perros groenlandeses son una de las razas más antiguas del mundo, y se ha demostrado que, sin ellos, el hombre no podría haber sobrevivido en un ambiente tan extremo. Una aventura que, sin los perros, sería imposible, no sólo por lo que representan en Groenlandia, sino por su extraordinaria capacidad de adaptación a un medio hostil como el hielo».

La otra misión capital de Desafío Ártico en 2024 es la búsqueda del futuro emplazamiento de la Base Española de Investigación en el Ártico para la Fundación Polar Española. Según aclara Calvo, «de esta manera, colaboraremos para conseguir una mayor presencia de España en ese territorio, mejorando nuestra posición como País

Es la única zona del planeta donde perros y humanos se necesitan para sobrevivir

# Contenido para una película documental

Parte sustancial de este desafío será la realización de un documental que alerte del peligro de extinción del perro groenlandés y que, a través de este ejemplo tan significativo, ayude a concienciar a toda España de la realidad del cambio climático y también a posicionarnos como un país de referencia en esta batalla por la sostenibilidad que afecta al mundo entero. El líder de la expedición, Manuel Calvo, asegura que atravesarán «el casquete polar llamado Inlandis y el mar helado, hasta llegar a Neke, aldea abandonada a unas cuatro horas de trineo de Siorapaluk (el pueblo habitado más al norte del mundo y lugar propuesto por Manuel Calvo para situar la base polar). Desde luego, un auténtico desafío.

tradicional (basada en la caza y la Observador en el seno del Consejo Ártico. En esta base, nuestros investigadores dispondrán de una ubicación en la que podrán llevar a cabo sus investigaciones con seguridad y comodidad. Esta base y sus científicos, además de investigar, serán embajadores del talento que atesoramos en nuestro país ya que la tecnología, materiales y servicios para su diseño, construcción y operación serán de nacionalidad española. En definitiva, es un sueño que sigue haciéndose realidad con el apoyo y compromiso tanto de la Fundación DingoNatura como de MaratonDog», aclara el líder de la expedición.

# ¿Por qué Groenlandia?

Los científicos consideran a Groenlandia la «zona cero» del cambio climático. Este lugar se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta: sus glaciares están retrocediendo y el permafrost se está derritiendo. Lo peor de todo es que estos cambios no sólo afectan directamente al Ártico, donde el pueblo inuit sobrevive en condiciones cada vez más adversas por estos efectos, sino también a todo el planeta. «Iremos en trineos guiados por perros groenlandeses», aclara.

SOCIEDAD 35 LA RAZÓN • Lunes, 15 de abril de 2024

# Coche robotizado antiestrés para menores antes de una operación

Busca disminuir el miedo y la ansiedad que sienten los niños cuando se tienen que someter a una intervención

E. Cascos. MADRID

En los niños, someterse a un tratamiento médico, pasar por una intervención quirúrgica o simplemente tener que estar en un hospital son situaciones que generan miedo y ansiedad, sobre todo durante la primera infancia. Y esto, además de tener un impacto a corto plazo, también puede llegar a afectar su desarrollo psicológico, social y educativo posterior.

En este sentido, un equipo internacional de investigadores, en colaboración con el hospital Sant Joan de Déu, ha desarrollado y testado un pequeño vehículo robotizado para reducir el estrés de los niños y niñas de entre 3 y 10 años antes de intervenciones quirúrgicas menores.

Los resultados de esta primera prueba piloto muestran que este tipo de robots pueden ser una estrategia exitosa para reducir la ansiedad y el miedo precirurgía, y pueden constituir una alternativa eficaz a la medicación que se utiliza de manera habitual para tranquilizar a los niños.

Este primer prototipo aporta conocimiento sobre las posibilidades y los retos de integrar las llamadas tecnologías afectivas en entornos hospitalarios pediátricos. «Los niños llegan al hospital, que es un entorno ya de por sí hostil para ellos, y tienen que irse con desconocidos, como el personal médico, y pasar por intervenciones desagradables, como una punzada. Todo esto les genera un estrés que, a la larga, puede acabar provocándoles dolor crónico», explica Jordi Albo, director científico de Lighthouse DIG y coinvestigador principal del proyecto. «Utilizando un coche robótico que cambia de colores, que hace música y desprende olores, que les habla e interacciona con ellos, intentamos minimizar el estrés que sienten los niños durante este proceso», añade este experto en robots sociales.

Según un estudio realizado por el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, seis de cada diez pequeños pacientes que tienen que pasar por una cirugía sufren estrés antes de recibir la anestesia. Para mejorar el estado emocional de los niños, desde el centro hospitalario se han explorado varias opciones, desde hacer actividades y juegos antes de las intervenciones hasta emplear terapias asistidas con perros y payasos, e incluso la entrada



Los investigadores españoles han evaluado este prototipo de Hyundai

Evita la estrategia también arroja efectos secundarios de los padres al quirófano. Aun así, la estrategia más habitual acostumbra a ser la farmacológica que, paradójicamente, puede todavía contribuir más al estrés de los niños por el sabor amargo que suelen tener los medicamentos y los efectos secundarios que comportan.

Estudios previos ya habían de-

mostrado que emplear pequeños vehículos eléctricos motorizados resultaba eficaz para reducir el malestar de los niños. Los investigadores cogieron como base para desarrollar su prototipo aquellos resultados, así como la investigación que se estaba llevando a cabo en el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en conducción asistida para adultos. «Hemos dotado de sensores nuestro coche robotizado y de IA, además de una superficie de interacción. Esto permite que el coche capte las expresiones faciales del niño, el ritmo cardíaco o de respiración e indicadores de su estado emocional, y que se pueda adaptar a cómo se siente el niño cambiando la música o los colores, o emitiendo olores para ayudarlo a relajarse», apunta la investigadora de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ágata Lapedriza, profesora de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación, al frente del grupo de investigación Artificial Intelligence for Human Well-being (AIWE-LL) del eHealth Center de la UOC.

El proyecto es un ejemplo de computación afectiva «que se focaliza en desarrollar sistemas de IA que perciben emociones, que las entienden y que pueden responder a ellas de manera también emocionalmente inteligente», subraya Lapedriza, que junto con Albo ha coliderado el proyecto.

En el diseño del vehículo han participado desde médicos y enfermeras hasta expertos en computación afectiva, robótica social, ciencia de datos, diseño de sensores, de aprendizaje automático y visión por computador. El prototipo ha sido fabricado por la compañía automovilística Hyundai en Corea del Sury enviado a Sant Joan de Déu en Barcelona, donde se probó con 86 niños y niñas de entre 3 y 9 años.

farmacológica, que para tranquilizarlos



# **LOTE 6 BOTELLAS**

1 BOTELLA PACO GARCÍA CRIANZA 2020 92 Paco García - DOCa Rioja (12€)

> 1 BOTELLA GÓMEZ CRUZADO CRIANZA 2020 Gómez Cruzado - DOCa Rioja (10,20€)

1 BOTELLA MITARTE LA SECRETA CRIANZA 2020 Mitarte - DOCa Rioja (12,00€)

1 BOTELLA BAIGORRI CRIANZA 2019 92 Baigorri - DOCa Rioja (13,50€)

1 BOTELLA VIÑA POMAL ORGANIC 2019 Bilbaínas - DOCa Rioja (9,95€)

1 BOTELLA VALSERRANO CRIANZA 2019 La Marquesa - DOCa Rioja (11,50€)



36 SOCIEDAD

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

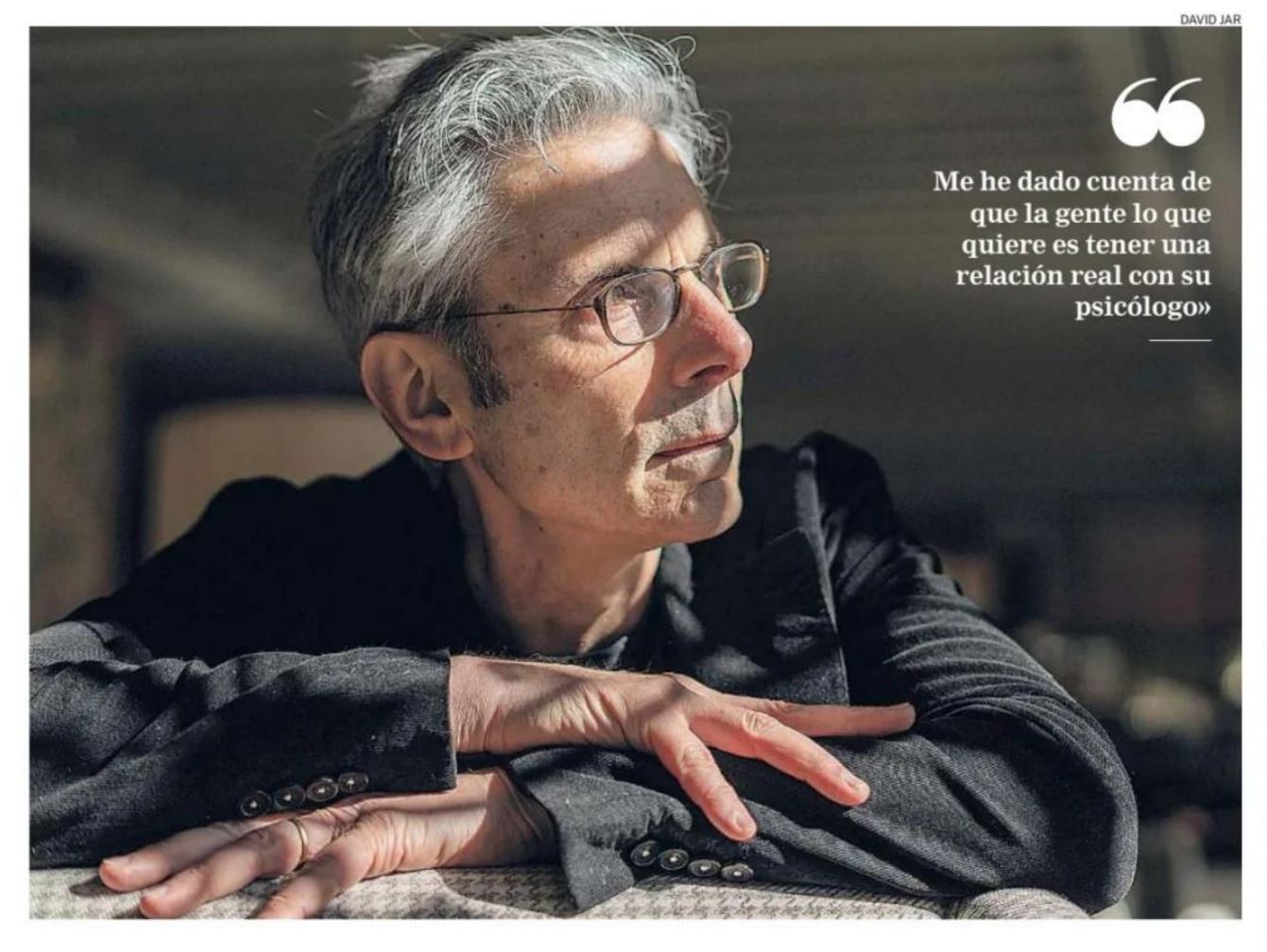

Macarena Gutiérrez. MADRID

ark Epstein lleva 35 años escuchando los problemas de los neovorquinos en su consulta de Tribeca. No es un psiquiatra al uso, suele compartir los detalles de su vida personal con los pacientes. Sobre todo les cuenta de qué manera le ha ayudado a él la meditación y la filosofía budista en los avatares que todos enfrentamos en un momento u otro. Lo cuenta todo en «El zen de la terapia» (El hilo de Ariadna), un libro que le trajo a Madrid para su presentación el pasado mes de marzo.

# ¿Qué tipo de meditación recomienda a sus pacientes?

En principio, ninguna. Solo si me preguntan, si ya están interesados o si no me puedo aguantar las ganas de lo claro que lo veo. Lo que les cuento es cómo me ha ayudado a mí, aunque no les enseño.

# Usted tiende a comentar con los pacientes su vida personal, algo que no es muy común en un terapeuta.

Siempre he tenido mi consulta en

Mark Epstein Psiquiatra

# «Hay muchos terapeutas obsesionados con culpar a los padres de todo»

Lleva más de tres décadas mezclando el budismo y la psicología en su consulta

el sótano de la casa donde vivo. Así llevo 35 años en Tribeca. La gente viene y, a veces, se encuentran con mi mujer o mis hijos. Saben que vivo allí, así que, ¿por qué no ser abierto y transparente sobre quién soy? Me he dado cuenta de que la gente quiere una relación real con su terapeuta.

¿Ha cambiado el malestar de los

# neoyorquinos en estos años?

Son los mismos, no ha cambiado nada. La mayoría tiene problemas acerca de sus relaciones y de las pérdidas, ya sea del trabajo, la pareja, los padres, la salud... Mucho duelo y muchas relaciones. También asuntos que tienen que ver con la creatividad y la necesidad de hablar del proceso artístico.

# ¿El budismo también puede contribuir al proceso creativo?

Totalmente. Para hacer descubrimientos tienes primero que trascender las ideas fijas que tienes sobre ti mismo y lo que haces. El budismo enseña a permanecer abierto a lo desconocido y, al mismo tiempo, amantenerte en tuproceso aunque no sepas dónde va.

# Usted escribe cómo le impresionó su encuentro con Ron Dass.

Cuando conocí a Ron Dass tenía 20 años y él 40. De las primeras cosas que me dijo fue que yo no era quien creía que era. Para mí fue alucinante, como una liberación, ya no tenía que ser quien creía ser. Además, el corolario a esa frase sería que tampoco tienes que saber quién eres. Crees saberlo, pero lo que tienes en la cabeza son solo pensamientos. Trabajaba tanto para construirme una identidad... y era solo un personaje. Eso me dio mucha libertad porque, de todas formas, estaba muy inseguro sobre quién era.

# ¿De qué forma le ha ayudado a usted el budismo en su vida?

Antes de que muriera mi padre de un glioblastoma, el tipo de tumor cerebral que te mata, pude hablar con él. Era un profesor de Medicina muy célebre y prestigioso, jefe de DepartamentodelaUniversidadde Harvard. Cognitivamente no tenía afectación alguna, así que sabía perfectamente que no había nada que hacer. Nunca habíamos hablado de espiritualidad o budismo. Él era totalmente científico y, aunque estaba orgulloso de mí, no era un tema entre nosotros. Cuando fue diagnosticado decidí hablarle de lo que el budismo creía que iba a ocurrirle y estuvo de acuerdo. Le dije que la sensación interna que tenía desde pequeño, ese sentimiento que no se modifica, ese algo invisible, ilocalizable, los budistas creen que puede ser desgajado del cuerpo cuando este muere. Es lo que considero el alma.

# Dice que nadie sale de la infancia ileso y que hay que perdonar a los padres. ¿Hay mucha tendencia a culpar a los progenitores de todos los males?

Es verdad que hay muchos terapeutas enfocados exclusivamente en lo que los padres hicieron mal en la crianza y en culparlos, como si todo lo que no fue bien sea irrevocable. Yo no estoy de acuerdo, ni desde una perspectiva espiritual ni disciplinar. El budismo cree que tu mente iluminada ya está ahí, lo que hay que hacer es deshacerse de toda la basura que la rodea para que emerja. Incluso si la infancia ha estado rodeada de dificultades, tu potencial sigue intacto para poder despertar. Hay muchos que vienen a terapia que tratan demasiado a la fuerza de perdonar a sus padres.

# Todos un poco, ¿no?

Es que no creo ni que sea necesario. Hay un camino de enmedio, la compasión para el niño que fuiste y tu sufrimiento y para los padres que, aunque fueran terribles, seguro que lo hicieron lo mejor que pudieron. Aunque bebieran o estuvieran atormentados.

# Ellos también tuvieron padres.

Exacto. Intentar perdonar por encima de nuestras posibilidades puede esconder un intento de borrar el pasado. Creo que es mejor aceptar nuestra historia como historia y tratar de vivir en el presente. Hay personas cuya identidad gira en torno a sus heridas y se apegan a ellas.

# ¿Qué le parece el uso de drogas psicodélicas en terapia?

Creo que la gente espera demasiado de ellas, tal y como ocurrió con el Prozac o con la meditación. Habrá quien extraiga algo bueno y otros tendrán experiencias terribles o se engancharán a la experiencia. SOCIEDAD 37

# **Píldoras**



Vecinos y personalidades municipales, ayer, durante el homenaje a los fallecidos

Sucesos

# La Guardia Civil detiene a los autores del crimen de Chiloeches

Uno de los arrestados conocía a la hija del matrimonio fallecida, de 22 años

# Elena Caballero. MADRID

La Guardia Civil detuvo ayer a varias personas por el triple crimen de Chiloeches acaecido la madrugada del sábado. Sin precisar el número de arrestos, fuentes cercanas a la investigación concretaron que los investigadores les consideran los autores de la tragedia aunque no se descartaban más arrestos. Uno de ellos, según fuentes cercanas al caso, conocía a la hija de 22 años.

Mientras los agentes realizaban su trabajo, ayer los habitantes de este pueblo de Guadalajara seguían conmocionados por la muerte el sábado de un matrimonio y de su hija de 22 años, cuyos cadáveres fueron encontrados en el interior de su casa con heridas de arma blanca, tras un incendio en la vivienda. «Seguimos en shock, consternados por los hechos acaecidos en la madrugada de ayer», aseguró el alcalde de la localidad, Marcos Cascajero, en el minuto de silencio que se realizó ayer desde las 12 horas en la plaza Mayor del municipio para mostrar el rechazo del pueblo por la muerte violenta de estas tres personas, un hombre de 52 años, su esposa de la misma edad, y su hija.

Según recogió Efe, un centenar de vecinos participaron en este minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento, que también ha decretado dos días de luto oficial por la tragedia ocurrida este fin de semana.

Los fallecidos no eran originarios del municipio pero llevaban más de 20 años en el pueblo, en el que había estudiado la joven fallecida, como aseguró una de las vecinas, cuya hija fue su compañera de estudios. «Estamos mal, solo pensar en esa gente con la vida por delante», dijo esta vecina sobre los falle-

El aviso del incendio lo dio el otro hijo de la pareja, que no estaba en casa cidos, que vivían en la urbanización Medina Azahara, en una vivienda en la que fueron encontrados sus cuerpos sin vida con signos de haber sufrido violencia, después de que los bomberos de Azuqueca de Henares extinguieran el incendio producido en la casa.

Los asistentes al minuto de silencio mostraron su consternación por los hechos, y recalcaron el apoyo a la familia de los fallecidos, al tiempo que confiaron en que se esclarezca lo antes posible. No sabían aún que la Guardia Civil ya había avanzado en sus pesquisas. El homenaje, al que asistieron los concejales del Ayuntamiento, finalizó con un aplauso por parte de los asistentes de recuerdo a los fallecidos, con mensaje de apoyo a la familia de las víctimas y con un mensaje expreso «de rechazo a todo tipo de violencia».

El alcalde de la localidad, por su parte, lamentó que el pueblo siguiera «consternado» ante unos hechos que ha calificado como «muy graves», que han generado tristeza y dolor entre sus habitantes. También tuvo palabras para los familiares de los fallecidos, a los que dijo: «Aquí estamos para lo que sea, que aunque en estos momentos es difícil tener consuelo y ver la luz, aquí estamos para lo que necesiten». «El Ayuntamiento, el pueblo de Chiloeches y todos los amigos que tenían aquí estamos para cualquier cosa», añadió el regidor, quien avanzó que el Consistorio quiere convocar otro minuto de silencio hoy a las 19 horas en la urbanización Medina Azahara, donde ocurrieron los hechos. Cascajero aseguró que quieren « ir allí y estar con los vecinos y que nos sientan a todos unidos».

Además de los vecinos y de la corporación municipal, en el minuto de silencio participaron otros representantes institucionales, como el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha y secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido o el delegado de la Junta de Comunidades en Guadalajara, José Luis Escudero, y la subdelegada del Gobierno, Mercedes Gómez.

Los cadáveres fueron hallados en el salón de la vivienda, después de que los bomberos sofocaran el incendio del que dio avisó a las 3:32 horas al 112 otro hijo de los fallecidos.

# Opinión

# Cuidar sin ser cuidada

# Paloma Pedrero

n la sociedad todo cambia rápidamente, no así en las instituciones y sus leyes que, con su desapego de la realidad y su inconmensurable burocracia, hacen que las ayudas lleguen tarde y mal, o no lleguen. Este es el caso de las ayudas a las mujeres cuidadoras qué, a día de hoy, por una singular ecuación demográfica, cultural y económica se ven, a menudo, cuidando de sus hijos y de sus padres mayores. Al retraso de la maternidad se suma la mayor longevidad de las personas, lo que causa que mujeres, y hablo de mujeres porque solo el 9% de los varones ejercen esta labor, se vean abocadas a una situación vital insostenible: la de tener que hacerse cargo de hijos y padres longevos. Muchas de estas mujeres, además, son trabajadoras por cuenta ajena, lo que provoca que su estrés, agotamiento y crueldad vital sea insoportable. Sin embargo, tiran para adelante, porque las mujeres somos increiblemente fuertes. Tiran de-

# Las mujeres tiran dejándose la piel: son las normas sociales

jándose la piel en una acción tan hermosa como desconsiderada. Es obligación de ellas, dicen las normas sociales. ¿Cómo? Eso es una tradición arcaica y socialmente inmoral. Es de nuestra naturaleza, se dice también. Pues sí, cuidar de la vida es ser galante con el cielo y con la tierra, y si es de nuestra naturaleza, admirables somos. Pero para poder cuidar en casa, ganar dinerito fuera y ser mujer completa, tienen que cuidarte a ti también porque si no riegas la flor, la flor muere. Los jóvenes no tienen conciencia de cuidar a sus progenitores y los adultos varones, llenos de estrés mental, apenas pueden cuidarse así mismos. La corresponsabilidad de sostener el hogary sus habitantes, necesita de varios corazones implicados. Los hombres pueden ser excelentes cuidadores, solo hay que educarlos para ello. Mientras, es urgente ayudar a esas grandes mujeres que sostienen la vida con su vida.

38 AGENDA

Lunes. 15 de abril de 2024 • LA RAZÓN

**El retrovisor** 

1865

Para los americanos fue el presidente más grande que tuvieron los Estados Unidos. Se llamaba Abraham Lincoln y fue el hombre que salvó la Unión, tras una Guerra Civil de 4 años, y abolió la esclavitud. Lincoln murió asesinado tal día como hoy del año 1865, cuando asistía con su esposa Mary Todd a una representación en el teatro Ford en Washington. Nada más sentarse en el palco un actor de Maryland, residente en Virginia y simpatizante del Sur, apareció por detrás y le disparó un único tiro a la cabeza. Lincoln quedó mortalmente herido. El asesino, John Wilkes Booth, fue detenido, juzgado y ahorcado poco tiempo después. POR JULIO MERINO

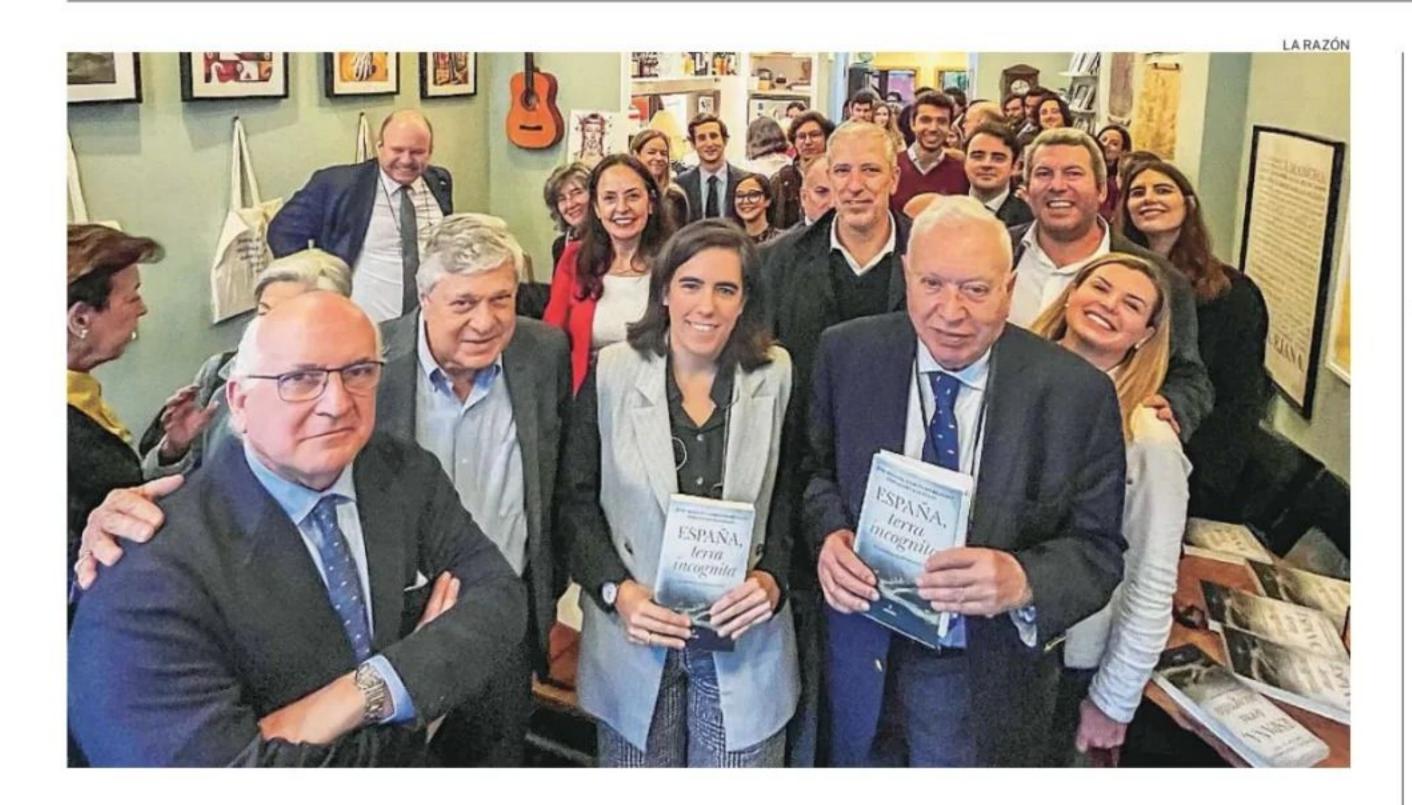

# Bruselas

Presentación del libro: «España, terra incognita» El Centro Cultural Metaprosa, en Bruselas, acogió la presentación del libro «España, terra incognita. El asedio a la democracia», del que son autores el europarlamentario y exministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el economista, profesor universitario y escritor, Fernando Eguidazu, quien también ha ejercido como Director General de Relaciones Económicas Internacionales en Asuntos Exteriores. El acto, que fue moderado por la eurodiputada Isabel Benjumea, consistió en un brillante diálogo entre el autor García-Margallo y el también eurodiputado, Javier Zarzalejos.

# Girona

# Inauguración de la muestra de Tomàs Pons, «Univers Blau»

El escultor catalán Tomàs Pons ha inaugurado en Castell-Platja d'Aro (Girona) la muestra «Univers Blau», en la que reúne a personajes de mitos y leyendas marineras a través de trece piezas de gran tamaño que se exponen al aire libre en el Parc dels Estanys. Hierro, bronce y aluminio son los materiales con los que ha trabajado Tomàs Pons, que ha querido que su oxidación se produzca de forma natural.



Obituario John Barth (1930-2024)

# Novelista desafiante y rompedor



ohn Barth, autor erudito cuyas novelas oscuramente cómicas giraban en torno al arte de la literatura y lanzaron innumerables debates sobre el arte de la ficción, falleció a los 93 años. La Universidad Johns Hopkins, donde Barthera profesor emérito de inglés y escritura creativa, confirmó su muerte a través de un comunicado. Junto con William Gass, Stanley Elkins y otros colegas, Barth formó parte de una oleada de escritores de la década de 1960 que desafiaron las normas del lenguaje y la trama. Autor de 20 libros, entre ellos «Giles Goat-Boy» y «The Sot-Weed Factor». Su obra cumbrefue «The Sot-Weed Factor» (1960), una parodia de la ficción histórica

# Posmodernista

Nació en la costa este de Marylandy allí ambientó muchas de sus obras. Tanto «Sabbatical: A Romance», de 1982, y «The Tidewater Tales», de 1987, presentan a parejas que navegan por la bahía de Chesapeake. Asimismo, desafió las convenciones literarias en su novela epistolar «Cartas», de 1979, en la que los personajes de sus seis primeras novelas se escribían entre sí, y él mismo se insertaba también como personaje. Más recientemente publicó, en 2008, «The Development», una colección de relatos cortos sobre jubilados en una urbanización cerrada. «Final Fridays», publicado en 2012, fue su tercera colección de ensayos.

IA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024

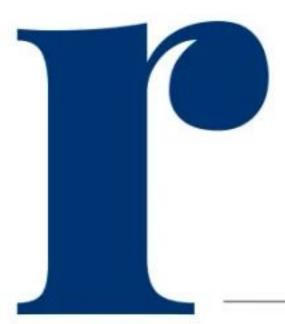

# El libro del día

15 euros

«El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca» Alberto Conejero ANTÍGONA 116 páginas,

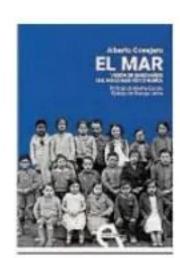

En otoño del 34, el joven maestro Antoni Benaiges llega a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, Burgos. Pocos meses después paga de su bolsillo un gramófono y una rudimentaria imprenta. Desde ese primer curso, las niñas y los niños escriben e imprimen sus emociones, sueños y pensamientos. En enero de 1936 aparece «El mar: visión de unos niños que no lo han visto nunca». El librito «contiene las expresiones de los escolares de cómo se imaginan el mar, sus miedos y sus sueños». Ninguno había visto el mar. El maestro les promete que aquel mismo verano lo podrán tocar... Pero Benaige es fusilado antes de ello.

# Hatsune Miku y el dilema de la cultura virtual

# Matías G. Rebolledo

iscutir, a estas alturas de la batalla cultural, la mera existencia de fenómenos masivos como el de Hatsune Miku es injusto. Y es que, si no están familiarizados con el concepto, se trata de una cantante virtual que no existe en el plano físico, sino que fue creada por la empresa Yamaha para el sintonizador Vocaloid. En cristiano, esto se traduce en que a Miku no le da voz ninguna persona física, sino una sintetización de sonidos que, además de poner a prueba el músculo del programa informático, tiene millones de fans por todo el mundo. Como decíamos, superada ya la novedad hace años, en lo filosófico

y en lo tecnológico, gracias también en parte a proyectos de materialización parecida como los célebres Gorillaz liderados por Damon Albarn, Miku ha vuelto a la palestra por un supuesto timo de proporciones más reales que virtuales: durante la convención dedicada a la cantante en Vancouver y que congregaba a los acérrimos de sus letras, se había prometido una actuación de la artista con una serie de medios que la acercarían a lo holográfico. En cambio, los asistentes a la Miku Expo 2024 de Norte América (porque sí, el fenómeno es tan grande como para necesitar convenciones continentales) solo pudieron verla en una pantalla LED, algo que también podrían haber hecho desde la comodidad de sus casas y por menos dinero.

Rápidamente, fueron varios los fans de Miku los que se quejaron en redes sociales y pusieron en la reventa sus entradas de conciertos futuros de la cantante, devolviéndonos de algún modo a la casilla de salida y haciendo que nos preguntemos por la validez de un evento en vivo cuando no hay nada de vivo en ello. A la popularidad de Miku entre jóvenes de todo el mundo, hay que sumar en nuestros días la proliferación de «v-tubers», un concepto que se basa en los mimbres del «streaming» para conversar en directo con inteligencias artificiales de aspecto antropomórfico y que van desde humanos ultra-realistas a personajes de anime. ¿Se puede creer en la legitimidad de un negocio que se basa en un «engaño» pactado? ¿Debería regularse la identidad de los «v-tubers»? De nuevo, las leyes están llegando tarde.



Popular desde hace más de una década, Hatsune Miku se ha convertido en paradigma del contenido digital y cultural sin dueño claro, voz, ni persona real detrás

# Cultura / Selvático animal

Javier Menéndez Flores. MADRID

caban de aparecer en plataformasdigitales los primeros temas del volumen 2 de «Parceiros», el trabajo de creaciones conjuntas ideado ypuesto en marchapor Pedro Guerra. «El segundo adelanto, ya disponible, es con Ismael Serrano-explica-. El tercero será con Juanes y después saldrá el volumen 2 entero con un tema destacado de Amaral. "Parceiros" viene de Brasil: allí se utiliza cuando dos autores se juntan para hacer una canción. Lo aprendí leyendo una biografía de Vinícius de Moraes: él hacía parcería con muchos artistas. Por ejemplo, con Antônio Carlos Jobim, con quien compuso "La chica de Ipanema". Cada canción, en este caso, está escrita con alguien y cantada con esa persona, y no invito a "parceiros" a nadie a quien no admire mucho». Los pilares de Guerra son Silvio Rodríguez, Caetano Veloso y Fito Páez. ¿Sigue vigente ese basamento? «Sí-contesta sin dudarlo-,

# «"Contamíname" tenía una clave muy poderosa y Víctor y Ana la amplificaron», dice el artista

es que esos son los cimientos y sobre ellos construyes tu casa. Encima hemos ido añadiendo otras cosas, pero todo está asentado sobre ese triángulo que tiene a tres personas visibles, pero que está hablando de Cuba, Brasil y Argentina y, en efecto, de tres formas de plantear la música y sentirla. Para mí-revela-, Silvio es el artista más grande que hay en castellano. Están Milanés, Serrat, Sabina, Aute. Pero Silvio tiene algo que lo hace muy potente. Escribe unas letras espectaculares. Si no fuera porque estamos hablando de hispanohablantes, Silvio está a la altura de Dylan o de Cohen. Pero los anglos lo han tenido mejor, porque pueden tener una proyección internacional que los hace más fuertes».

A principios de los 90, Guerra inició con Javier Álvarez lo que vino allamarse la «nueva generación de cantautores madrileños», de la que también formaron parte Ella Baila Sola, Ismael Serrano, Rosanay Tontxu, entre otros. ¿Fue una generación o un invento periodístico? «No sé si las generaciones existen. De alguna manera son un "invento". Hay movimientos que se generan con un manifiesto, y nosotros eso



Con el segundo volumen de su disco «Parceiros» ya ultimado, el cantautor canario comienza este mes, en Córdoba, una gira española con su colega Javier Álvarez

**Pedro Guerra:** «El problema de la izquierda es la eterna desunión»

no lo hicimos. Pero es cierto que a principios de los 90 confluyeron una serie de artistas en Madrid, en torno al Libertad 8. Ahí empezamos a cantar Javier Álvarez y yo, y luego llegaron Tontxu, Ismael y otros. Es verdad que cuando es absorbido por la industria, esta lo empieza a movilizar. También, a la hora de ir a los medios: es más fácil llamarlo generación de los 90. Pero ninguno de nosotros lo propuso ni hablamos de ello». Con Javier Álvarez, ahora rebautizado como já, tocará el 20 de abril en Córdoba, en el inicio de una gira española: «Era una cosa que podía suceder en cualquier momento. Ese concierto



funcionará como el pistoletazo de salida de "Aunque ya no soy dos", que es una gira que durará este año y parte del siguiente».

Pese a la veintena de discos publicados y a un excelente racimo de canciones, su composición más célebre es «Contamíname», la que lo dio a conocer. ¿Se ve capaz de hacer un éxito de esa magnitud? «Uno aspira a hacer algo así todos los días, pero a veces se da con la tecla. Surgió de la lectura del libro "El naranjo", de Carlos Fuentes, que habla sobre el mestizaje cultural. En una serie de entrevistas utilizó la expresión "contaminación cultural" para hablar del

mestizaje, y esa idea me encantó porque yo pensaba en la contaminación como algo malo y él hablaba de ella como algo bueno. Y que la cantaran Ana Belény Víctor Manuel fue algo que me ayudó mucho. Di con una canción que tenía una clave muy poderosa, y Víctor y Ana la amplificaron. Cumple 30 años este año, que es cuando se dio a conocer y obtuvo el Ondas. ¿Es mi mejor canción? No, no lo creo. Es mi canción que mejor funcionó, pero como compositor no la considero la mejor». Este artista pasó de una gran exposición pública y mediática al casi anonimato. ¿La vida es más grata y disfrutable desde la retaguardia? «La vida sí, seguro. Tu propia carrera te lo agradece. Porque cuando estás en ese tren de la popularidad acabas recluido, y la reclusión no es buena. Para escribir canciones uno tiene que vivir y estar en contacto con la vida y con el mundo, salir. Hubo una época en que aquella sobre exposición me resultó un poco incómoda. ¿Estoy más agusto ahora? Seguro. Muchísimo más. Lo otro tiene compensaciones, todo sea dicho, pero, en general, todo el mundo acaba deseando una vida de tranquilidad».

# Podemos y la izquierda

Guerra hizo campaña hace años

por Izquierda Unida. Le pregunto por Podemos. Llegaron con la promesa de sanear el sistema político, la vieja política, hablaban de castas, pero enseguida fueron abducidos por aquello contra lo que luchaban. Y Pablo Iglesias, quellegó a ser vice presidente del Gobierno, es hoy hostelero. ¿Para Guerra ha sido una decepción? «Todo lo que viene de la izquierda y del progresismo lo aplaudo y lo defiendo. Nos movemos en un mundo en el que todo es muy difícil, porque se analiza al minuto y se discute y se opina. La autocrítica no es mala y debe existir -aclara-, pero lo que más me preocupa es que se pierda el poder mirar las cosas no desde dentro del meollo y el mogollón, sino con cierta distancia. Uno mira las cosas desde fuera y hay que estar dentro para saber cómo se maneja. Es muy complicado». ¿Considera que aquello fue una pompa de jabón que, de pronto, estalló? «No. Fue una pompa de jabón que sí, que es verdad que estalló, pero mientras duró, probablemente ha ayudado a avanzar en muchas cosas y a poner sobre la mesa cosas que en este país no se ponían. Hay propuestas de Podemos que han ayudado y son muy importantes. Ellos han estado ahí como parte de una balanza. ¿Que si ha sido un fracaso? Mmm. No. Hay cosas que ellos han aportado que han sido muy buenas. No te las voy a enumerar, pero creo que la irrupción de Podemos fue muy importante. Es posible que la gestión, en el camino, no haya sido todo lo buena del mundo. Pero, insisto, todo lo que se aportó en ese momento, a todos los niveles, es importante. Yo no me movería entre "todo un fracaso, y ya está y pasamos página". El mayor problema de la izquierda -concluye- es la eterna desunión, y yo no quiero participar de eso. Soy de los que piensan que la izquierda debería afinar y afilar ciertas cosas para estar siempre unida».

# Opinión

# ...y paz

# Javier Menéndez Flores

Éranse dos pieles de colores distintos. Éranse dos bocas igual de sedientas. Una cabeza que atesora instantáneas de aldeas amarillas y desiertos y otra que convivió siempre con la nieve. Se miran muy fijo, se atraviesan, y se funden como dos pájaros que chocan en pleno vuelo. Porque las razas y las fronteras quedan abolidas en el momento en que el deseo o el amor entran en escena («contamíname, mézclate conmigo»).

En Güímar el sol era el sable incisivo de un mariscal de campo. Y en la Montaña de la Mar o en la del Socorro la civilización tenía el acceso vedado. Pedro corría veloz sin moverse del sitio, niño asido a un rabo de nube porque los globos, malditos sean, se le morían enseguida. No podía saber entonces que los sueños imposibles se materializan como epifanías a bocajarro si caminas ignorando el griterío de los perros. Pero con su mochila cargada de intangibles y su apetito a todas horas estaba llamado a un éxito temprano, ma non troppo.

Aquellos comienzos en soledad, cuando se adentraba en el túnel de la guitarra con la linterna del millón de preguntas, dejaban el regusto grato de las golosinas en el cielo de la boca. Y luego Taller, primera «alma mater», ocho largos años en vena, el entusiasmo de la juventud, el trabajo sin desmayo, la investigación, las charlas hasta el alba. Y Canarias, patria querida, a borbotones («contamíname, mézclate conmigo»).

Y por allí andaba ya Silvio, poeta total, amo y señor de las emociones extremas. Látigo que castiga a los alacranes y a las hienas
y beso húmedo en el que nadar
como en el mar de una imaginación sin contornos. Escuchar a
aquella bestia, a esa mente única,
era igual que alimentarse sólo de
LSD o pincharse un par de huracanes en la vena más visible del
cuello. Y así aprendiste, casi sin
querer, que incluso las reivindicaciones sociales podían tener un
bello aspecto y encrespar la piel.

Víctor, Ana, abridme la muralla y no me envolváis la Puerta de Alcalá, que me la llevo puesta. Y Broadway tiene un hermano gemelo de nombre Libertad 8, donde un puñado de locos que desafiaron las olas de una vida ortodoxa y una existencia entre el blanco y el negro se juntaban cada noche para jugar a los dados con sus recuerdos y ficciones. Bucaneros de una manera de entender la canción que se quiso nueva, pero que tenía el andamiaje de unas cuantas generaciones de semidioses. Y no necesitas cerrar los ojos para ver, como si los tuvieras delante, a Javier, a Ismael, a Tontxu y a tantos inadaptados borrachos de talento.

Si miras a María como quien observa un tigre o un águila, todo cobra sentido y todo es posible («contamíname, mézclate conmigo»). Y es ahí cuando te sientes tan libre como ese Nino Bravo que entraba en la cabeza de un niño que emprendía el vuelo siempre que aparecía el profe de mates. Y la tristeza de Cecilia, que cantaba cada pieza al borde de las lágrimas, la combatías con el rock sin adornos de Tequila, que te invita-

«Pedro corría veloz sin moverse del sitio, niño asido a un rabo de nube»

# «Y por allí andaba ya Silvio, poeta total, amo y señor de las emociones»

ban a saltar y a tocar un rocanrol en la plaza de pueblo y a mirar a esa chica con mil rostros que siempre pasaba de largo como los trenes que no debemos tomar.

Te mentías cuando pensabas que las punzadas en el alma, aquellas que sentiste con tanta insistencia en la infancia, ya nunca volverían a darse con la misma intensidad. Pero tuvo que llegar Residente, desde el Puerto Rico mestizo y desmelenado y abrasador, con una autobiografía llamada «René» para arrancarte de ese error. La emoción, ahora sí lo sabes, es posible siempre, en cualquier tramo de este tarado viaje en el que andamos inmersos.

Éranse el blanco y su opuesto. Éranse dos bocas como el agua. Una cabeza que atesora instantáneas de cuerpos semidesnudos y otra que sólo recuerda manos enguantadas y gorros de lana. Este río fluye sin pausa, Pedro, y ya no nos queda tiempo para la guerra («contamíname, mézclate conmigo»).

# Cultura



# Sonido crudo con patatas para Venturi

Lanzan «Comida rápida», álbum que suena a punk rock y que funciona como radiografía de un grupo de amigos

Concha García. MADRID

order una hamburguesa, llenar la boca con patatas fritas, y mucho kétchup, que chorree. Un buen refresco para lubricar lo ingerido, y al siguiente bocado. Devorar grasa en tiempos de «foodies» es como hacer punk rock en la era del perreo: original y necesario. No son, pese a la gula, pecadores, aunque en Venturi no rechazan la lujuria. «Somos disfrutones», acotan, «cuatro piezas simples que encajan bastante bien, sin virtuosismo pero con personalidad, porque somos muy amigos desde siempre». La banda está compuesta por Daniel Durán (voz), Carlos Pérez (bajo), Jonás

Batuecasy Lucas Olazábal (ambos batería y guitarra). Cuatro chavales que se rinden a la comida rápida para hacer una música aún más veloz: «Va un poco relacionado con el momento que vivimos ahora, que va todo rápido, y nuestros temas son directos y cortos», apunta Olazábal. Sus gustos se trasladan al punk que llegó en los 80 para derribar el rock virtuoso de la década anterior, y para potenciar la canción sintetizada, la que se reproduce para agitar, remover y calar de una sola vez, sin rodeos. Así lo demuestran en las 10 canciones -no sobrepasan los 3 minutos- que publican en su tercer álbum, «Comida rápida».

En el segundo, «No puede ser peor», el grupo ofrecía solos de guitarras más prolongados, se extendían en las partes instrumentales, pero «nuestro productor, Car-

«Nuestros mensajes no encajan con lo juvenil, somos más vitalistas», matiza la banda

los Hernández, nos enseñó a cortar las partes que no aportaban», añade Olazábal. Van, por tanto, al grano, y se adaptan al consumismo al que se rinde hoy la música. «Antes era un arte experiencial, ahora las canciones no tienen tanto valor, aunque sean buenas», continúa Durán, «antes para producir un disco tenías que liar la de Dios, pero ahora los puedes costear tú, no es un trabajo tan especial». Pero no lo lamentan, sino que lo asumen e intentan que la música como negocio les salpique en su justa medida: «Hay un porcentaje muy pequeño de bandas que llegan a hacer lo que hemos conseguido», celebra Pérez. Prestan la atención justa y necesaria a los números, «los usamos como herramientas, para potenciarnos, pero controlándonos, que no se convierta en una obsesión».

Al fin y al cabo, son chicos normales haciendo lo que les gusta: la vida misma. Nada impostado, por cierto, porque en el ADN de Venturi reside ser tan corrientes y apetecibles como una pizza cuatro quesos: «Muchas veces los artistas necesitan ir pareciendo que están locos, que son extravagantes. No

# La solidez tras la cojera

Fue en 2017 cuando Venturi se estrenó en un escenario desde el que ya sentirían que estaban alcanzando metas. Fue en el FIB de Benicassim, después de ganar un concurso para bandas jóvenes, Carrefest Music Talent. Entonces eran tan solo tres, y así han sido hasta la llegada de Carlos Pérez para este álbum, con quien le han arrebatado de la cojera a la mesa y le han aportado de solidez a la banda. Ahora, cuentan con su propia gira, que los ha llevado por Madrid, Valencia o Alicante, y de la que aún quedan fechas por desvelar.

Desde la izquierda, Jonás, Carlos, Daniel y Lucas, componentes de Venturi

**GONZALO PÉREZ** 

hace falta todo eso. Tiene más valor lo natural, porque interpretar un papel al final se convierte en algo insoportable», opina Durán. En su caso, toman la banda como «una parte de los planes que hacemos todos juntos, una radiografía de nuestra historia como amigos», apunta Pérez. Añade Bautecas que «somos auténticos, una banda donde hay democracia. Decidimos entre todos». Y son esos viajes, esas cenas y esas charlas las que se reflejan en sus canciones.

## Comedias románticas

Mientras que en «Ser cruel» apelan a esas relaciones que te pasan por encima, en «Fat Toni» lo que se baila (y se salta) es una comedia romántica. Se muestran melancólicos en «He visto que estás bien» y exprimen el sonido garage en «La noria». «Tenemos un mensaje que no encaja mucho con lo juvenil de ahora, porque demandan mensajes más existenciales, nosotros somos más vitalistas», define el bajista. Lleve o no la tortilla cebolla, sacan, además, su faceta más innovadora en «Safari», quizá de las canciones más diferentes del disco, y que definen como «un juego de Carlos y mío», recuerda el cantante, «con una batería electrónica, un ordenador y mucha experimentación». Un tema que es ejemplo de que un grupo está en continuo avance, sea o no de forma premeditada. Pues Venturi define, en palabras de Durán, su evolución «como la contraria a la natural. Por lo general, los grupos empiezan potentes, ruidosos y cañeros, y se van relajando. A nosotros nos han pegado una pedrada y vamos al contrario. Quizá acabemos haciendo heavy metal», ironiza.

La música de Venturi es, opinan, «la mejor que puede haber para los festivales». No es que compongan y graben con la mente en el directo, pero sí son conscientes de hasta qué punto sus canciones casan con ese entorno, casi obligan al oyente a ponerse de pie y entregar su cuerpo a cada ritmo. Una música enérgica, cruda, con los suficientes carbohidratos como para llenar de brío a cualquier persona latente. «No es donde está el foco ahora de la escena musical, pero no vamos a cambiar por mucho que lo exija la industria», afirma Olazábal. Van a lo suyo, pero con el cuidado y el control de no llenar demasiado los ojos antes que el estómago.

43 LA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024

Julián Herrero. MADRID

alvador S. Molina está acostumbrado a la oscuridad del guionista, «al pijama», puntualiza. Vive en los márgenes de los focos. En un lugar en el que «se nos tiene un poco olvidados». Por eso, sentarse a hablar de su nueva novela, la primera que publica, lo califica de toda una «aventura». «No estoy hecho a esto». Sin embargo, su espíritu siempre estuvo en la narrativa. «Mucho antes que los guiones», apunta: «Las novelas llegaron primero, pero profesionalmente me he tenido que dedicar a escribir películas». Molina habla de su trabajo con cierta pizca de hartazgo. No oculta «los fiascos» que se ha llevado. «Haytanta gente opinando que es difícil que al final lo tuyo permanezca. Además, debes ceñirte a unas normas y ser escueto».

Peroahí estaba «Elmalhijo» (Espasa) para darle una oportunidad y, de paso, sacarse esa espinita. Nadamejor que lo que uno conoce para debutar con esta «historia de fronteras»-«puede parecer un thriller pero no lo es»-, por lo que su pueblo (Alhama de Murcia), su familiay sugente aparecen en primer término. El autor firma una novela en la que el lector irá descubriendo a Rubén, mitad payo, mitad gitano: un niño de once años con una madurez emocional poco habitual en niños de su edad.

A través de los 52 capítulos, Mo-

# Salvador S. Molina,

# «El mal hijo» de la Murcia caníbal

El guionista publica su primera novela, una historia en la que los instintos matriarcales desafían a las adicciones

lina describe la visión del mundo que bien le podría rodear, lleno de conflictos: un padre con graves problemas de adicción, una madre que prefiere el dinero a tener a su pequeño a su lado, una abuela que mataría por cualquier persona de su familia pero que no es feliz porque ha cargado con el mundo a sus espaldas y empieza a perder fuerzas, las relaciones familiares, lugares en los que la oferta de ocio es pobre, el suicidio...

«Es uno de los veranos más calurosos que se recuerdan en la huerta murciana. Una abuela y su nieto de once años atravies an los campos infinitos de limoneros y paleras comidas por la cochinilla. Es allí donde ella quiere mostrarle algo que nadie más ha visto: en una vieja caseta de labriegos, la Pascuala [la abuela] tiene secuestrado a su propio hijo», presenta la editorial de una trama en la que el protagonista comprenderá hasta dónde está dispuesta a llegar una madre/

abuela para ayudar a su familia «por muy salvaje que parezca».

Asegura Molina que intenta escribir «de manera visual», aunque sin los vicios de su trabajo. « No quería que le faltara carácter literario. No quería un guion ni un telegrama. Huía de las normas». Y encontró la inspiración en «una anécdota familiar de la que me entero un día sin ton ni son», comenta sobre la «semilla» de la novela. Aquella chispa nunca se consumó, sin embargo, la literatura está ahí para «recrear lo que hubiera pasado».

Importante es, para el autor, el «caníbal» verano murciano. «Te devora. Si te descuidas te come por los pies». El clima ha marcado a la Pascuala, la matriarca, «el personaje que mejor refleja cómo somos los murcianos». Durante toda la novela se espera que algo pase o que algo llegue, aunque la realidad futura sea muy diferente. «En el caso de la Pascuala y de la gente más mayor, ya se han dado cuenta

de que eso que esperan nunca va a pasar. Si alguna vez necesitan ayuda no la van a tener», explica Molina como justificación a los actos de esta(anti)heroína:«Soloellapuede sacar adelante a su hijo. Se carga toda la responsabilidad en secreto». Ella es la portadora del carácter «más murciano», señala. Ese lado «salvaje y tierno que tiene mucho de mi familia y amigos».

Pero el centro del argumento de este «western» murciano está en Rubén, una especie de «alter ego» de su autor. «Cuando terminaba de escribir cada noche sentía un escalofrío porque me exponía. Tiene mismiedos». El protagonista es «un fantasma» entre dos mundos que no es aceptado por ninguna de las mitades. «Lo mismo le ocurre en el colegio y entre la gente de su edad. Noterminan de fiarse de él». Rubén deambula sin saber cuál es su lugar. No conoce mucho a su padre, no sabe su origen. Le obsesiona su nombre, las fotografías...

«El mal hijo» muestra una Alhama dura, pero su autor advierte de que «tiene muchas bellezas». Asume la crudeza del relato, pero defiende lo bello del día a día: «No es el lugar más bonito del mundo, pero en él pasan cosas increíbles».



«El mal hijo» Salvador S. Molina **ESPASA** 240 páginas, 19,90 euros



El guionista y escritor Salvador S. Molina, en el Barrio de las Letras de Madrid

# El poder de la palabra

# Mariposas angelicales

# Fernando Vilches

He recibido de Ruth Moya, antigua alumna mía del colegio Joyfe de Carabanchel, y hoy una excelente enfermera y amiga, el libro que nunca hubiera querido leer: «Nerea, Martina y el latido de las mariposas». La historia, llena de amor y sin rencor alguno, de dos niñas que, en su día, fueron víctimas de la violencia vicaria. En lugar de refugiarse en el dolor inconmensurable que significa esta terrible situación, o del que se podría calificar como legítimo odio, Itziar Prats, esta extraordinaria madre, creó un proyecto social y educativo, sin ánimo de lucro, con el inestimable apoyo de Isabel Gallardo, que pueden los lectores interesados consultar en latidomariposas. com, y que les dejará como a mí, emocionado y, dentro de la natural congoja, esperanzado, porque en este mundo hay personas que destilan valentía y amor, frente al odio irracional que cualquier violencia suscita, más si esta es vicaria.

El libro, no venal, en formato de cuento, de múltiple autoría (Dori Fernández, Raquel Yunta, Mónica Gil e Itziar Prats), ilustrado por Mariví García Gallego, con una excelente edición y maquetación de Cristina Medrano, está editado por Cuatro Hojas y con la letra adecuada para este género literario y que puedan leerlo los niños sin la ayuda de adultos. La historia es muy linda: Nerea y Martina se convertirán en dos mariposas, tras despertar de un sueño, y empezarán a volar sobre distintos conflictos para aportar valores muy necesarios con el fin de que esta sociedad tome conciencia de la pesadilla en la que algunos se comportan peor que bestias salvajes. Frente a la desgracia que más tememos quienes somos padres, frente al posible odio que puedan suscitar estos comportamientos, las armas que nos ofrecen estas mariposas son colaboración, actitud, empatía, tolerancia, igualdad y respeto. Gracias, Nerea y Martina, por enviarnos desde el cielo tanto amor.

# Cultura

\*\*\*\*

# «ELMONSTRUO DE LOS JARDINES»

Autor: Calderón de la Barca. Director y versionador: Iñaki Rikarte.

Teatro de la Comedia (sala principal), Madrid. Hasta el 26 de mayo.

# Comedia mitológica... y antibelicista

Si comparamos su producción dentro de este género con la de Lope o Tirso, podemos decir que Calderón de la Barca fue, entre esos autores del Siglo de Oro que siempre se citan como los más grandes, el amo y señor de la comedia mitológica. Una veintena de piezas escribió de este estilo el escritor madrileño en su etapa teatral más puramente barroca y cortesana. Entre las más destacadas hay que situar, por su complejidad dramática, su belleza poética y su agudeza cómica, «El monstruo de los jardines», si bien es cierto que esa «complejidad» está asociada a un desarrollo argumental algo enrevesado para el espectador de hoy, ya que el punto de partida, que el autor transformaría a su antojo con fines teatrales, no es precisamente uno de los episodios mitológicos más conocidos por el gran público. Este es, precisamente, el mayor obstáculo que presenta esta memorable función dirigida por Iñaki Rikarte y protagonizada por la última promoción de actores de la Joven Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Dejando de lado las primeras fuentes que nos hablan de los personajes que aparecen en «El monstruo de los jardines» y ciñéndonos solo a la trama urdida con ellos por Calderón, diremos que la obra cuenta cómo el joven Aquiles despierta al amor, y en cierto modo a la vida, al conocer casualmente a Deidamia, hija del rey Licomedes, un posible aliado de Ulises en la Guerra de Troya. Hasta ese momento, la madre de Aquiles, Tetis, había mantenido oculto a su hijo en una cueva para evitar que, tal y como había vaticinado el oráculo, participase y muriese en la mencionada contienda. El ímpetu y el deseo de experimentar el amor harán, no obstante, que Aquiles desoiga el oráculo y se introduzca en la corte de Licomedes haciéndose pasar por Astrea, la prima de Deidamia. El enredo es mayúsculo y está repleto de maravillosos hallazgos literarios y dramatúrgicos; incluso hay un divertido homenaje de Calderón a sí mismo haciendo que Aquiles repita en su cueva la misma queja de Segismundo en «La vida es

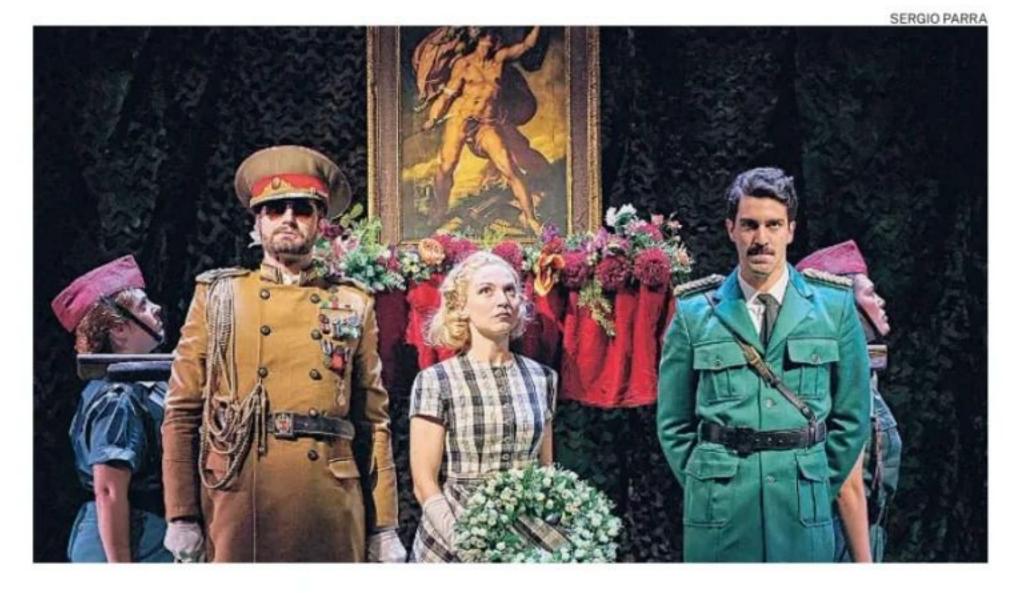

sueño»: «¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice!». Y todos esos hallazgos no hacen sino multiplicarse con la puesta en escena que ha hecho Iñaki Rikarte, sobrada de imaginación, humor, dinamismo, y talento. Además, en la versión firmada por él mimo –y que presenta, por cierto, algún

# Lo mejor

La puesta en escena, la frescura de las actuaciones y el equipo artístico

# Lo peor

▶ Hubiese sido conveniente aclarar más la naturaleza y el bagaje de algunos personajes verso como «y hasta la muerte lucha» de disculpable hipometría- hay una plausible y clarividente metáfora que pone en relación, sin traicionar el espíritu del texto original, el destino de Aquiles y el de cualquier soldado bisoño en la vida real, que ve interrumpido su esperanzador futuro cuando es llamado a filas y se dispone a participar, inocente y deseoso de cumplir con su deber, en una guerra cuyas funestas consecuencia no está preparado para medir. Todos los actores del joven elenco hacen un bonito y esforzado trabajo rebosante de gracia y atrevimiento, y en algunos de ellos cabe augurar ya un esplendoroso futuro. Es el

caso de Xavi Caudevilla, Ania Hernández y, sobre todo, por su protagónico y complejo papel de Aquiles, Pascual Laborda. Además, Rikarte se ha rodeado de un equipo de colaboradores que contribuyen de manera notable, haciendo un exigente trabajo, a que la nave llegue a buen puerto: Mónica Boromello en la escenografía, Ikerne Giménez en el vestuario, Felipe Ramos en la iluminación y Luis Miguel Cobo en la composición musical -preciosa la ambientación del primer encuentro amoroso- y en el complicado diseño del espacio sonoro.

Raúl LOSÁNEZ

# Canal se enfrenta a los monstruos de la IA

# Blanca Li presenta la cuarta edición de la feria que une arte y tecnología digital

J. H. MADRID

Blanca Li mira con recelo a la inteligencia artificial. No se cierra a ella, pero tampoco se lanza a ella con los ojos cerrados: «Todavía no sabemos cuáles van a ser sus consecuencias. Va todo tan rápido que ni siquiera da tiempo a asimilar lo que está sucediendo». La coreógrafa -ya fuera de los Teatros del Canal y con una pieza recién estrenada en la Filarmónica de París- atiende a este diario junto a Charles Carcopino para presentar la nueva edición de «Canal Connect» (del 23 de abril al 26 de mayo), donde las artes se mezclan con la tecnología por todas las salas del Canal -donde

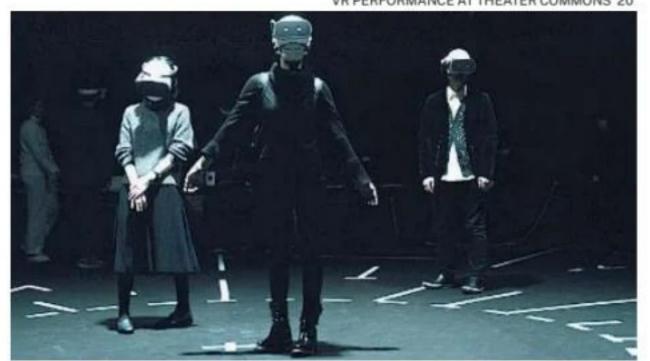

«Prometheus Bound» ofrece teatro de realidad virtual

la programación hasta final de temporada sigue llevando la firma de Blanca Li-.

Así, el festival cumple su cuarta

edición enfocada a los monstruos «contemporáneos», añade la directora. Salas, pasillos, recibidores, estudios – «los visitantes podrán conocer espacios no habituales», defienden-... Todo en el centro teatral se pone a disposición de una cita que este año hace un guiño a todas esas ferias del pasado que se convertían en un escaparate para los «monstruos». El arte digital y el clásico se dan la mano de nuevo en una muestra que también se ha inspirado en las figuras de Goya o del Bosco, añade Carcopino, porque «la imagen del monstruo está en toda la historia del arte. Los creadores sientes los miedos y así reflejan los propios sentimientos sociales del momento».

El encuentro internacional se adentra en todo ese universo monstruoso en una época de nuevos miedos generados por un mundo acelerado y asfixiado por su complejidad.

Entre las decenas de fechas destaca la exposición «The New Freak Show», donde se exhibirán una veintena de obras de 16 artistas en las que estará muy presente la IA y está concebida como una serie de atracciones de feria que evocan los «freak shows» que comenzaron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX.

Y, por su parte, los franceses Adrien M y Claire B. propondrán la experiencia-instalación inmersiva «Dernier minute» sobre el tiempo que precede al nacimiento y a la muerte; y el japonés Meiro Koizumi revisa el mito de Prometeo en «Prometheus Bound», que el espectador contemplará con gafas de realidad virtual.

DÓNDE: Teatros del Canal, Madrid. CUÁNDO: del 23 de abril al 26 de mayo. CUÁNTO: desde 9 euros.

# Toros

# Imbatible **Diego Ventura,** con una faena volcánica de dos trofeos

El rejoneador llevó la espectacularidad y la emoción a los tendidos en Sevilla

SEVILLA. Feria de Abril de Sevilla. Se lidiaron toros de la ganadería de Capea y San Pelayo. El 1º, noble; 2º y 3º, soso y parado; 4º, noble; 5º, bravo y noble; 6º, noble. Lleno en los tendidos.

Sergio Galán, rejón trasero, dos descabellos (saludos); rejón, rejón (saludos).

Diego Ventura, dos pinchazos, rejón (saludos); rejón (dos orejas).

Guillermo Hermoso de Mendoza, metisaca (saludos); rejón, descabello (saludos).



levábamos días de emoción. Entre la Puerta del Príncipe de Miguel Ángel Perera, la de Daniel Luque y la épica de la tarde anterior con un Manuel Escribano que nos desbordó y la inconmensurable tarde de Borja Jiménez llegamos a la corrida de rejones con el ferial ya a pleno rendimiento después del alumbrado.

Sergio Galán abrió plaza con una faena ajustada, medida, plena de elegancia y queriendo hacer las cosas siempre con mucha verdad y entrega. Cayó el rejón de muerte un poco trasero y requirió del des-



Diego Ventura corta dos trofeos en el quinto toro de la tarde

cabello. A la puerta de toriles se fue a recibir al cuarto y lo paró desde ahí con mucho temple. El toro tuvo más movilidad y la faena más que explosiva fue de disfrutar la puesta en escena del jinete en todas las suertes. Desde «Bribón» y ese gustazo de ver cómo el animal da los pechos al toro en los encuentros a las cercanías de las suertes.

Explosivo fue el galope a dos pistas de Diego Ventura tras el primer rejón de castigo con dos trincheras incluidas. El toro de San Pelayo tenía muchas cosas buenas, pero había que llegarlo y para mantenerlo entretenido en las cabalgaduras. Se paraba si no era así. Y eso es lo que ocurrió. Ventura tiró de recursos y de doma y con «Guadiana» hizo la reverencia antes de clavar para después poner las tres rosas. Era la única manera de conectar con el público y salvar la sosería del toro. No estuvo tan certero con el rejón de muerte.

Espectacular fue la manera en

Se inventaba y reinventaba Diego según evolucionaban las condiciones del bravo toro

la que Diego Ventura paró al quinto toro de la tarde y brillante cómo clavó el primer rejón de castigo. Comenzaba la faena por todo lo alto. Con «Nómada» hizo lo que le dio la gana mientras el toro colaborabay el rejoneador se lo dejaba llegar. Con «Lío» Diego ya se había hecho con la Maestranza de lleno. Aprovechó la bravura del toro para torearlo desde la distancia, citarlo desde la otra punta de la plaza y en la rectitud, cuando llegaba el momento del encuentro, la plaza era un manicomio. Se inventaba y reinventaba Diego según iban evolucionando las condiciones del toro. Con «Bronce» vino el momento más templado y la reverencia y ya sin cabezada a dos manos puso un par volcánico. Las cortas y las rosas hicieron el resto. Lo había cuajado. El cómplice había sido maravilloso.

Guillermo Hermoso de Mendoza se las vio con un tercero al que le faltó transmisión y movilidad, por lo que todo lo que hizo fue a cargo suyo. De ahí que después de probarse con «Martincho» las rosasy las cortas a dos manos fueron muy por los adentros para aprovechar la querencia y la inercia del toro hacia tablas. Con el rejón de muerte fue algo extraño porque pareció algo así como un metisaca, la cosa es que el rejoneador lo vio claro y se bajó del caballo para acompañar en la muerte al toro y hacerlo desprovisto de muleta y tocando la testuz del animal.

Tras la revolución de Ventura fue su segundo y último turno. Eso le exigió echar toda la carne en el asador. La faena al noble toro fue de menos a más, porque se lo trabajó, arriesgó, se metió por los adentros, a veces más de lo necesario, hasta ir convenciendo al público. Y ya al final en una innovadora y arriesgada manera de entrara matar en una distancia muy larga. Sorprendente actuación.

# Cartelazo: Ortega en el regreso de Luque y Morante

Comienza el lunes de Farolillos por todo lo alto en la Feria de Abril de Sevilla

P. Navarro. SEVILLA

Los toros de Domingo Hernández serán los que esta tarde, a las seis y media, como viene siendo habitual, lidiarán tres esperados toreros. Será la primera tarde de Juan Ortega, que hará el paseíllo con Morante de La Puebla, que comenzó su temporada sevillana allá por el Domingo de Resurrección bajo la lluvia y Daniel Luque, que salió por la Puerta del Príncipe la semana pasada, ya en plena celebración de la Feria de Abril.

Mañana será Cayetano, Emilio de Justo y Ginés Marín quieren harán el paseillo, con la también ganadería de Garcigrande. El miércoles se lidiará un encierro de Jandilla y Vegahermosa para la segunda tarde de José María Manzanares, Alejandro Talavante y la primera de Tomás Rufo. El jueves, El Cid hará el paseo con la de La Quinta junto a Luque y Emilio de Justo. Morante vuelve el 19conlade Alcurrucén con Castella y Rufo y Ortega con Roca y Aguado el día 20. El fin de feria llegará el domingo con la corrida de Miura. El Fandi, Escribano y Esaú Fernández se verán las caras.



Juan Ortega torea hoy en La Maestranza

# **Egos**



Los presos de la cárcel de Bang Kuang

Joaquín Campos. KOH SAMUI

egún fuentes cercanas al Ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno de España, altos cargos del ministerio conminados con miembros de la embajada española en Bangkok estarían abonando el terreno para que si finalmente, y como todo parece indicar, Daniel Sancho es condenado a la pena capital o cadena perpetua, que irremediablemente debería ser el pasaporte para ser transferido al peligrosísimo penal de Bangkok Bang Kwang, denominado El Hilton, su destino pudiera ser alterado evitando así un presidio donde las peleas, puñaladas y suicidios están a la orden del día.

Esta negociación se estaría desarrollando entre bambalinas, lejos de todo foco, y es la misma que permitió que Carlos Alcañiz, preso español sentenciado por otro delito de sangre, pudiera hace dos años, junto con un certificado médico oficial, cumplir el resto de su pena en el penal «light» de Koh Samui, donde justamente Sancho espera, durante estos días, la resolución del juicio además de su sentencia y destino.

Según expertos consultados, el

La prisión Bang Kuang sería su indeseado destino por eso la familia Sancho-Bronchalo se agarra a un posible trato de favor en caso de que su hijo sea condenado

**Exteriores**negocia con
Tailandia para
que Daniel
Sancho no acabe
en la peor cárcel
de Bangkok

que en el presidio de Koh Samui, que comparado con el Hilton podría ser considerado como una guardería. Allí los residentes no suelen ser problemáticos cuando no existe una superpoblación de reos como tampoco se vienen registrando casos de violencia.

## Un plan para evitar El Hilton

La familia de Daniel Sancho Bronchalo, el ministerio de Asuntos Exteriores y la embajada española en Bangkok diseñan un plan para evitar ese presidio tristemente conocido, donde las posibilidades de poder ayudar al reo desde el exterior son muy escasas y donde el trato de favor es imposible. Por Artur Segarra, sentenciado a cadena perpetua por también haber asesinado, descuartizado y esparcido el cuerpo del empresario español David Bernat, que espera de forma inminente su traslado a España desde el Hilton, no se medió dadas las circunstancias completamente diferentes, ya que el egarense escapó a Tailandia como prófugo de la justicia española que le espera aún para juzgarle pormultitud de causas abiertas, en-

> tre ellas la macroestafa con hipotecas inversas con las que Segarra, el exnotario barcelonés Enrique Peña y el exmodelo de pasarela, hoyabogado, Francisco Comitre, estafaron a 115 jubilados catalanes. Al no haber prescrito, Segarra no desea aún ser transferido a España temiendo volver a ser juzgado y encarcelado.

Expertos consultados justificarían la petición del ministerio y la embajada por la muy posible inadaptación al presidio de Bang Kwang de Daniel

Sancho, donde las atenciones médicas son escasas y las psiquiátricas, completamente nulas, y donde ser transferido a la enfermería a dormir sobre una colchoneta, que es lo que le ocurre en la cárcel de Koh Samui desde el inicio de su travesía, sería una opción inexistente. Además, mientras en Koh Samui se puede uno mantener, más o menos, hablando en inglés, en el Hilton de Bangkok quien no se comunica en tailandés está fuera del sistema.



Daniel Sancho y Rodolfo Sancho, en el tribunal de Koh Samui

penal con el sobrenombre de El Hilton, se consideraría extremo para personas como Daniel, sin antecedentes penales serios. Está atestado no sólo de presos sino de los más peligrosos: desde asesinos de todo tipo a violadores pasando por pederastas, narcotraficantes y matones. En la prisión de Bang Kwang sí existen las bandas y las agresiones diarias, al contrario

47 LA RAZÓN • Lunes, 15 de abril de 2024

### Fran Gómez. MADRID

levadesdelossieteaños en la música y, lejos de agotarse, acaba de lanzar nuevo disco. Abraham Mateo presenta «Insomnio», un álbum «diferente a todo lo que he hecho antes y muy artesanal porque lo he hecho en casa, en mi estudio de grabación». De hecho, de ahí viene el nombre: «Es un insomnio sano que nace de las ganas de crear, de no desaprovechar el tiempo y componer algo que cambie todo».

## ¿Qué más le quita el sueño a Abraham Mateo?

Personalmente estoy muy tranquiloy feliz, estable. Mis preocupaciones vienen desde la creatividad, de no poder dejar de pensar en lo que hago, en la música. Me cuesta mucho desconectar incluso estando devacaciones. Aveces mi novia me dice que deje el móvil porque sabe que estoy escribiendo algo. Mi preocupación es superarme cada día un poco más y ofrecer a la gente algo que le pueda calar.

# ¿Nopesamucho estar todo el día trabajando?

En mi caso es porque me nace así. Esverdad que muchas veces me ha causado problemas externos a la música. Mucha gente me reprocha que no le he contestado un mensaje o que he pasado todo el día de ellos, se lo toman como algo personal, pero es que no entienden de verdad la intensidad con la que yo lo vivo. Cuando me llega un mensaje lo respondo en mi mente y a veces seme olvida hacerlo después, porque estoy haciendo música.

# ¿Ha perdido amigos por esto?

Es muy complicado. Yo recuerdo a amigos muy importantes de mi infancia o del colegio, pero ha sido imposible mantener la relación con ellos. Me gustaría escribirles para ver qué es de sus vidas, y en algún momento organizar una quedada con ellos, pero volvemos a lo mismo: el ritmo de vida que llevo me impide mantener esas relaciones a los niveles que a mí me gustaría, porque yo soy muy detallista y atento con mi gente.

# ¿Ha podido hablar con Chanel Terrero tras que jarse de que cantara «Clavaito», un tema que comparten, sin ella?

Ella y yo somos amigos y me molestó que pusiera el tuit de primeras, sin hablar conmigo. Ella decidió hacerlo públicamente y me sorprendió mucho eso, la verdad. Yo pienso diferente a ella, porque

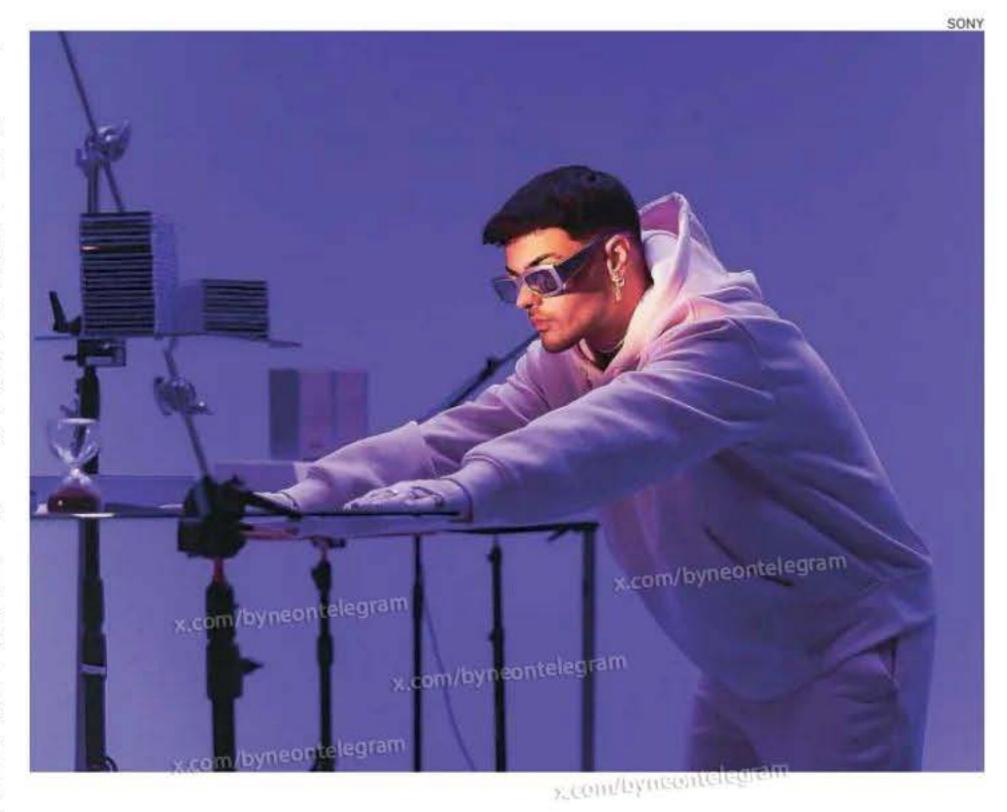

Abraham Mateo Cantante x.com/byncontelegiel

# «Formar una familia es uno de mis mayores humor. Eso fue clave para afrontar todas las críticas y el bullying que me sueños»

El artista gaditano presenta «Insomnio», el séptimo álbum de estudio de una carrera que comenzó cuando tenía solo siete años

la canción estan mía como suya, es de los dos. Cuando ella la hace sin mí en cualquier otro sitio yo salgo ganando porque la canción crece, y viceversa. Todo suma. Ya he hablado con ella en privado y está todo bien.

# Está a punto de hacer de jurado en «Factor X». ¿Cómo afronta este nuevo reto?

Es una experiencia nueva y la cojo con muchas ganas y presión, con mucha responsabilidad. Depende de mí la carrera de una persona y hay que pensarse muy bien qué decir y estar concentrado. Estoy muy contento con los compañeros que me han tocado de jurado porque tenemos mucha conexión y eso hace que sea todo más ameno.

# Es un proyecto que lo reafirma como artista.

Mehalaga que hayan contado conmigo para expresar lo que pienso. Llevo desde la música desde los siete años, he trabajado con mucha gente importante y he aprendido muchas cosas, así que creo que



El humor fue clave para afrontar el bullying y las críticas en las redes cuando era pequeño»

puedo ayudar de alguna manera a la gente que quiere dedicarse a la música. Siempre diciendo la verdad y siendo transparente. s.cem/byncontelegien

# ¿Le da miedo que vuelva el odio en redes?

No. Eso forma parte de mi pasado, yonohacíanadamaloanadie. Miedo de eso ninguno, es una página que he pasado y no creo que nunca me haya afectado para nada. Al revés, siento que me impulsó a que más gente me conociera. Me ha dado más de lo que me ha quitado.

# ¿Qué otros sueños le quedan por cumplir?

Personalmente tengo muchos sueños. Me encantaría formar una familia, ese es uno de mis mayores sueños. En la música quiero seguir creciendo cada día más, me encantaría tocar en la Super Bowl, por ejemplo. Yo creo que cuando uno visualiza las cosas, al final siempre acaban pasando.

# ¿Cuál es el mayor aprendizaje que se lleva?

Sobre todo, tener los pies en la tierra siempre y empatizar con las situaciones. Ser como yo soy, rodearme de buenas personas y hacer las cosas con positividad. Dejar el ego a un lado, ser humilde y tomarme las cosas bien. Todo lo malo que pase, afrontarlo de la mejor manera posible.

# Diario de un viejo que le grita al televisor

# Ay, el máster de la Bego

# Jesús Amilibia

Dicen las lenguas viperinas que cuando por estos pagos pintan bastos, Él deja de ser por un rato el Apolo de la Moncloa y se transforma en el Ave Fénix que surca los cielos en Falcon para evitar que los rayos de sol derritan sus hermosas alas. Se internacionaliza redescubriendo, por ejemplo, la reivindicación del estado de Palestina, la solución de los dos estados para detener la guerra. No huye de la realidad española, dicen los bolaños, los patxis y las alegrías; es que su alma sensible no puede soportar la miseria moral que se expande por doquiery las paladas de lodo que Feijóo arroja sin cesar sobre sus grandes éxitos, y entonces se va de gira por Europa. Si no fuera un vejestorio incapaz de hacer una maleta, yo también querría largarme. Leo: «Los españoles puntúan su felicidad en un 7,7.», o sea, con un notable.

A veces pienso, le grito al televisor, que los españoles de las encuestas viven en un mundo ajeno al mío. Leo: «La Caixa y Reale dejan de patrocinar la cátedra de Begoña Gómez». No me extraña que Él se largue al cielo europeo a llorar sus aflicciones, pero no se acongoje, Amado Líder: ya patrocinará Globalia. El negociado de la Bego se llama «Cátedra extraordinaria para la transformación social competitiva». Apuntarse cuesta 7.000 euros. Se trata, dicen, de resetear el capitalismo. Me gustaría mucho apuntarme al máster para observar de cerca a la Bego, deleitarme con su sabiduría y oírla decir cosas como «stake holders», «end to end», «fundraising» o «outsourcing», pero carezco de «cash flow». También me gustaría asistir por si la Bego, además del capitalismo, también resetea milagrosamente a los viejos y es capaz de devolverme a mi estado original, al Paraíso.

Pero sin repetir la historia de la manzana, Bego.



# Geografía mítica

### David Hernández de la Fuente. MADRID

ntre las reliquias más veneradas y anheladas no solo por los cristianos más devotos sino también por los arqueólogos más mitómanos -por no hablar de los más delirantes esoteristas de la historia, desde el siglo XVIII a esta parte-se encuentra, por supuesto, la copa de la Última Cena de Cristo, el famoso Santo Grial. Este Cáliz, sobre el que se basan los misterios cristianos del sacramento de la eucaristía, es la verdadera piedra de toque y clave simbólica y litúrgica de todo el cristianismo: en el Grial se ve confluencia de lo nuevo y lo viejo, entre las más remotas antigüedades y el temprano medioevo, entre mito, fe y literatura. En la Copa Sagrada se encuentran las religiones del Mediterráneo, con los misterios del vino, junto con los del pan. El Grial está considerado uno de los objetos de poder mitopoéticos de la historia de las religiones y de la historia del folklore y de la literatura patrimonial, desde Oriente a Occidente. Símbolo místico,

alquímico, metafísico o religioso, se trata del recipiente donde se viertela sangre del Dios que muere: es el chivo expiatorio judío, el «pharmakos» griego, el Cordero cristiano, que epitomiza en el plano narrativo el ciclo del Dios-Héroe que se sacrifica por sus semejantes -lo que para Borges es una de las cuatro historias esenciales de la humanidad- y en el religioso la idea del Dios-Héroe-Rey que es sacrificadoy consumidoy que, tras su muerte, resucita en un ciclo de teofagia sagrada, redención y regeneración muy ligado al plano a la vez vegetal y astronómico con sus esquemas y revoluciones.

En el Santo Cáliz confluyen todas estas simbologías -la del Dios que muere, el «dying God» de Frazer, la del Reyque ha de morir en el folclor, la del sol poniente y naciente así como de la misteriosa resurrección por fermentación de los dos vegetales mistéricos, el trigo y la vid, de Demétery Dioniso-y mucho más. Por eso, no es de extrañar que sea una de las reliquias más asombrosas de la cristiandad. Además de religión y mitología, huelga decir que el Grial también es pura literatura: el de la búsqueda interior del perfecto caballero, el paladín del Santo Grial. Las pruebas a Perceval, Bors, Galván o Lanzarote serán fallidas y sabemos que el elegido a la postre acaba siendo Galahad. El relato está enmarcado en la materia de Bretaña que incluye la corte del Rey Arturo, una especie de «alter Christus» también a su modo, la tierra baldía y la herida del Rey Pescador, con cuya sanación, ba-

# El Santo Grial está en España... por triplicado

Muchas son las piezas en toda Europa que se reivindican como el Grial y entre ellas podemos contar tres en nuestro país, en Valencia, León y Lugo



Imagen del cáliz de la Colegiata de San Isidoro de León

sada en el Cáliz y en la Lanza, dos objetos de honda raigambre también en la mitología celta, se ha de curar para siempre la enfermedad que nos aqueja. Pues bien, ese objeto de poder, tras cuyos pasos fueron desde «Indiana Jones» hasta los ocultistas nazis, parece que lleva sus caminos hacia nuestro país. Entre las reliquias que llegaron de la región siriopalestina el culto de estos objetos de la Pasión como la cruz, la Sábana Santa o los restos de la Última Cena hay que remontarlos al siglo IV de nuestra era, entre la época de Constantino y la de Teodosio.

### **Tres candidatos**

Sin embargo, la dispersión de estos objetos e imágenes sagradas, y su proliferación, hay que localizarla más bien en el siglo VII, cuando se produce una gran convulsión en el Mediterráneo oriental merced a los enfrentamientos entre bizantinos, persas sasánidas y árabes. Muchas son las piezas en toda Europa que se reivindican como el Grial y entre ellas podemos contar tres en nuestro país, en la catedral de Valencia, en la Colegiata de San Isidoro de León y en el Mo-

nasterio de Santa María do Cebreiro (Lugo). Pero ¿alguno será el
Grial verdadero? Por supuesto que
ningún historiador o arqueólogo
serio ha tenido el atrevimiento de
defender tal cosa: solo es posible
para el estudioso de estas fuentes
seguir el rastro de algunas piezas
que pueden llevar a la Palestina del
siglo I e investigar en los orígenes
de la tradición que hace que la cristiandad haya tomado estas piezas
con especial devoción.

Otros candidatos son el Santo Catino de Génova, llegado tras la primera cruzada, Cáliz de Antioquía del Metropolitan Museum de Nueva York, el vaso de Nanteos, en Gales (muy artúrico este), el Cáliz de Ardagh, en Irlanda, la Copa de Hawkstone Park, el Achatschale de Viena o la Copa de Santa Isabel de Hungría. El análisis arqueológico y material de estos recipientes puede arrojar luz cierta sobre su origen y también la documentación, a veces ambigua y plagada de historias míticas, que se ha transmitido sobre su traslado. Entre las piezas hispanas que debemos comentar -y que hoy no será posible por falta de espacio-, las hay con un «pedigrí» que lleva directamente a la zona de autos, mientras otras son más discutibles. Pero la tradición quiere que las más destacadas de estas se encuentran en nuestro país: España siempre fue la tierra de Poniente, del Finisterrae (el Grial ondea en la bandera gallega), perfilada míticamente como lugar de promisión y a la vez como punto de partida para la expansión del cristianismo a otras latitudes.

BUNDESLIGA

La primera de Xabi Alonso con el Bayer Leverkusen Pág. 53



BÁDMINTON

Carolina Marín, ocho veces campeona de Europa Pág. 54





LUNES 15 DE ABRIL DE 2024





# Un Real Madrid de época

José Aguado. MADRID

l Real Madrid terminó LaLiga pasada con 78 puntos, los mismos que suma ahora, en la jornada 31. La victoria en Mallorca, justo antes del Clásico, deja LaLiga a un palmo, el último. Está tan cerca que todo lo que no sea perder el próximo domingo será definitivo para el campeonato. Y la derrota, pese a la fe de Xavi, no tiene que significar más que un pequeño

percance. La ventaja del Madrid es más que suficiente para llevarse el título. «Cada partido es como una final. Tener ventaja es muy importante antes del partido del domingo», reconocía Carlo Ancelotti tras la victoria en Mallorca. La ventaja, la imagen y la actitud del equipo. Puede que haya habido un pequeño bajón de juego, pero en absoluto lo ha habido de resultados.

El Real Madrid de Ancelotti está siendo más fiable que nunca y está completando una temporada en LaLiga de mucho mérito.



Rodrygo está listo para tomar el Etihad ▶ El Real Madrid se entrenó ayer ya pensando en el Manchester City y Rodrygo Goes mostró estar en perfectas condiciones tras superar un golpe. El delantero brasileño no se ejercitó en el último entrenamiento antes del duelo liguero en Mallorca y no jugó un solo minuto en Son Moix pese a viajar. Ayer fue uno más en el grupo que trabajó con mayor intensidad, completando una parte física en el gimnasio y con trabajo de campo posteriormente con buenas sensaciones en las acciones del juego en partidos en un campo de reducidas dimensiones. Carlo Ancelotti da instrucciones en el partido contra el Mallorca «El equipo ha sido muy sólido de continuo. Hemos tenido mucha continuidad y solidez. No siempre hemos jugado bien, pero hemos luchado y competido todos los partidos y todos los minutos», decía Carlo Ancelotti después del partido en Mallorca. «Todo el mundo habla de la calidad individual de la plantilla, pero cuanta más calidad tienes, más difícil es buscar el compromiso y hasta ahora lo hemos buscado».

El Real Madrid suma 78 puntos, si ganase todo lo que le queda, llegaría hasta los 99, es decir, a un punto de la famosa Liga que conquistó Mourinho. En la jornada 31, ese equipo de Mou, que volaba, llevaba un punto más que el Real Madrid actual. Fue en la temporada 2011-2012, la más firme de las tres en las que estuvo Mourinho y acabó el curso con 32 tantos en contra. Ahora mismo, el equipo de Ancelotti ha recibido en LaLiga 20 goles, una cifra totalmente decisiva para tener la ventaja que tiene y llevar el ritmo que lleva. «La solidez es lo que hace que vayamos líderes. El equipo está haciendo una grandísima temporada. La Liga es la competición de la regularidad y el equipo está demostrando que está a un nivel muy bueno», contaba Lucas Vázquez tras el partido.

El Athletic Club, que suma 28 goles en contra, es el segundo en esta estadística. El Barcelona suma catorce goles recibidos más que el Real Madrid y el Girona, que ocupa la tercera posición en la tabla, lleva hasta 19 tantos más que el conjunto blanco. En LaLiga que Ancelotti ganó hace dos años, en la jornada 31 sumaba 26 goles recibidos y acabó el curso con 31 tantos en contra. La diferencia es bestial y determinante.

Porque con la portería a cero, el Real Madrid puede manejarse en marcadores cortos y seguir sumando puntos también en los días o en las rachas en las que los futbolistas de delante están más apagados. Ha sucedido con Rodrygo en gran parte de la temporada y ahora con Bellingham. Pero como atrás apenas se da opción al rival, los partidos y los puntos se van sumando. Según Míster Chip: «El Real Madrid ha ganado 7 partidos por 1-0 (3 veces) ó 0-1 (4 veces) en la presente temporada, algo que no sucedía desde la campaña 2019-20 (con Zinedine Zidane en el banquillo)».

Fue el año de la pandemia, cuando tras el parón, el Madrid recibió cuatro goles en 10 encuentros y se lanzó por el título con la misma determinación con la que lo está haciendo ahora.



Joao Félix, en el calentamiento previo al partido contra el Cádiz

# Joao engancha al Barça a la Liga

El portugués, decisivo las tres últimas jornadas, se lo pone difícil a Xavi para el once contra el PSG

F. Martinez. MADRID

«Queremos competir por la Liga y el siguiente partido podemos recortar puntos porque jugamos el Clásico», aseguró Xavi después de derrotar al Cádiz. Se agarra el Barcelona a sus pocas opciones en Liga a lomos de Joao Félix, un futbolista clave en las últimas jornadas. En el Metropolitano mar-

có el primer gol del 0-3 final. Contra Las Palmas salió en la segunda parte y dio el pase de gol a Raphinha, una delicia de centro en un partido que se estaba complicando a los azulgrana. Contra el Cádiz anotó de chilena el tanto del triunfo. «Es un jugador de talento. Está feliz. El gol es un golazo, pero, además, presiona, entiende cuándo tiene que ir por dentro o por fuera», lo alabó Xavi. Con ese tanto se convierte en el tercer máximo goleador del Barça este curso, sumando todas las competiciones, con 10 dianas. Iguala su récord desde que llegó a España, pues ya alcanzó esa cifra con el Atlético en los cursos 2020-21 y 2021-22. Ferran Torres

suma once y Lewandowski, 20. «Estoy enseñándole que puede contar conmigo como al principio», afirmó Joao, que está volviendo a ganarse la confianza del entrenador. Porque aparte de su buen pa-

Porque aparte de su buen papel como titular también está aportando cuando entra desde el banquillo. «El equipo está enchufado», dice Xavi, que tiene en el portugués una de las dudas para el posible once del decisivo encuentro de vuelta de cuartos de la Champions contra el PSG. Ter Stegen será el portero y la línea defensiva la formarán Koundé, Araujo, Cubarsí y Cancelo. En ataque, Lewandowski y Raphinha son seguros. Las buenas actuaciones de Joao podrían hacerle un hueco por Lamine Yamal. Gündogan y De Jong también tienen un sitio fijo, y después está la gran incógnita: si jugar con Pedri desde el comienzo, pues Christensen y Sergi Roberto están sancionados.

La llegada de Joao Félix al Barcelona fue impactante, pero después de unos primeros partidos impecable fue perdiendo protagonismo. El punto culminante

# 10

goles lleva Joao Félix. En el Barça solo le superan Ferran Torres, con 11, y Lewandowski, con 20

# 2

tantos y una asistencia decisiva del portugués en las tres últimas jornadas de Liga

llegó a finales de 2023, cuando Xavi lo sustituyó al descanso del partido contra el Almería. Perdió su sitio en el once y, además, se lesionó en un tobillo y tuvo que parar durante tres semanas en febrero. Se ha reivindicado con sus últimas actuaciones. No se está jugando solo entrar más en el equipo, también su futuro está en el aire, pues está en la Ciudad Condal como cedido del Atlético. Al Metropolitano es complicado que vuelva porque Simeone va a seguir. El Barça tampoco le puede comprar por su situación económica. Otra cesión sería una opción feliz para los dos clubes, pero Joao quiere estar en un equipo en el que sea titular.



Ch Line de Companyon & Line France

# I ALIGA 🙈

|     | ALIGA          | SPE |       |      |    |     |          |    |    |    |     |    | 19 LI | gao | le Ca | mpe | ones 😲 | Liga | Europ | a  | ≠ Desc | enso |
|-----|----------------|-----|-------|------|----|-----|----------|----|----|----|-----|----|-------|-----|-------|-----|--------|------|-------|----|--------|------|
|     |                |     |       |      |    |     | PARTIDOS |    |    |    |     |    |       |     | GOLES |     |        |      |       |    |        |      |
|     | <b>EQUIPOS</b> |     | Ptos. | d.g. |    | Tot | tal      |    |    | Ca | isa |    |       | Fu  | era   |     | Tot    | tal  | Ca    | sa | Fue    | era  |
| _   |                |     |       |      | Ţ  | G.  | E.       | P. | L  | G. | E.  | P. | J.    | G.  | E.    | P.  | F.     | C.   | F.    | C. | F.     | C.   |
| 1.  | R. Madrid      | (2) | 78    | 47   | 31 | 24  | 6        | 1  | 15 | 13 | 2   | 0  | 16    | 11  | 4     | 1   | 67     | 20   | 37    | 7  | 30     | 13   |
| 2.  | Barcelona      | (3) | 70    | 28   | 31 | 21  | 7        | 3  | 16 | 12 | 1   | 3  | 15    | 9   | 6     | 0   | 62     | 34   | 34    | 19 | 28     | 15   |
| 3.  | Girona         | (3) | 65    | 24   | 31 | 20  | 5        | 6  | 15 | 12 | 2   | 1  | 16    | 8   | 3     | 5   | 63     | 39   | 38    | 16 | 25     | 23   |
| 4.  | Atlético       | 0   | 61    | 23   | 31 | 19  | 4        | 8  | 16 | 14 | 1   | 1  | 15    | 5   | 3     | 7   | 59     | 36   | 37    | 17 | 22     | 19   |
| 5.  | Athletic       | A   | 57    | 22   | 31 | 16  | 9        | 6  | 16 | 11 | 4   | 1  | 15    | 5   | 5     | 5   | 51     | 29   | 37    | 15 | 14     | 14   |
| 6.  | R. Sociedad    | 4   | 50    | 12   | 31 | 13  | 11       | 7  | 15 | 6  | 6   | 3  | 16    | 7   | 5     | 4   | 45     | 33   | 23    | 17 | 22     | 16   |
| 7.  | Betis          |     | 45    | 1    | 31 | 11  | 12       | 8  | 16 | 8  | 6   | 2  | 15    | 3   | 6     | 6   | 38     | 37   | 23    | 14 | 15     | 23   |
| 8.  | Valencia       |     | 44    | 1    | 30 | 12  | 8        | 10 | 15 | 8  | 5   | 2  | 15    | 4   | 3     | 8   | 33     | 32   | 18    | 8  | 15     | 24   |
| 9.  | Villarreal     |     | 39    | -5   | 31 | 10  | 9        | 12 | 16 | 5  | 4   | 7  | 15    | 5   | 5     | 5   | 49     | 54   | 26    | 26 | 23     | 28   |
| 10. | Getafe         |     | 39    | -6   | 31 | 9   | 12       | 10 | 15 | 8  | 4   | 3  | 16    | 1   | 8     | 7   | 37     | 43   | 18    | 14 | 19     | 29   |
| 11. | Osasuna        |     | 39    | -7   | 30 | 11  | 6        | 13 | 15 | 6  | 3   | 6  | 15    | 5   | 3     | 7   | 36     | 43   | 17    | 21 | 19     | 22   |
| 12. | Las Palmas     |     | 37    | -6   | 31 | 10  | 7        | 14 | 16 | 6  | 4   | 6  | 15    | 4   | 3     | 8   | 29     | 35   | 17    | 15 | 12     | 20   |
| 13. | Sevilla        |     | 34    | -5   | 31 | 8   | 10       | 13 | 15 | 4  | 5   | 6  | 16    | 4   | 5     | 7   | 39     | 44   | 21    | 23 | 18     | 21   |
| 14. | Alavés         |     | 32    | -12  | 31 | 8   | 8        | 15 | 15 | 6  | 3   | 6  | 16    | 2   | 5     | 9   | 26     | 38   | 15    | 17 | 11     | 21   |
| 15. | Mallorca       |     | 31    | -11  | 31 | 6   | 13       | 12 | 16 | 5  | 7   | 4  | 15    | 1   | 6     | 8   | 25     | 36   | 14    | 13 | 11     | 23   |
| 16. | R. Vallecano   |     | 31    | -13  | 31 | 6   | 13       | 12 | 15 | 2  | 8   | 5  | 16    | 4   | 5     | 7   | 25     | 38   | 14    | 22 | 11     | 16   |
| 17. | Celta          |     | 28    | -13  | 31 | 6   | 10       | 15 | 15 | 3  | 5   | 7  | 16    | 3   | 5     | 8   | 33     | 46   | 10    | 17 | 23     | 29   |
| 18. | Cádiz          | *   | 25    | -20  | 31 | 4   | 13       | 14 | 16 | 4  | 7   | 5  | 15    | 0   | 6     | 9   | 21     | 41   | 14    | 18 | 7      | 23   |
| 19. | Granada        | *   | 17    | -28  | 31 | 3   | 8        | 20 | 16 | 3  | 6   | 7  | 15    | 0   | 2     | 13  | 32     | 60   | 20    | 26 | 12     | 34   |
| 20. | Almería        | =   | 14    | -32  | 31 | 1   | 11       | 19 | 15 | 0  | 8   | 7  | 16    | 1   | 3     | 12  | 30     | 62   | 14    | 28 | 16     | 34   |

| PRIMERA<br>DIVISIÓN | Alavés | Almería | Athletic | Atlético | Barcelona | Betis | Cádiz | Celta | Getafe | Girona | Granada | Las Palmas | Mallorca | Osasuna | R. Madrid | R. Sociedad | R. Vallecano | Sevilla | Valencia | Villarreal |
|---------------------|--------|---------|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|------------|----------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|----------|------------|
| Alavés              |        | 1-0     | 0-2      |          | 1-3       | 1-1   | 1-0   |       |        |        | 3-1     | 0-1        | 1-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 1-0          | 4-3     | 1-0      | 1-1        |
| Almería             | 0-3    |         | 0-0      | 2-2      |           | 0-0   |       | 2-3   |        | 0-0    | 3-3     | 1-2        | 0-0      | 0-3     | 1-3       | 1-3         | 0-2          | 2-2     | 2-2      |            |
| Athletic            | 2-0    | 3-0     |          | 2-0      | 0-0       | 4-2   | 3-0   | 4-3   | 2-2    | 3-2    |         | 1-0        | 4-0      |         | 0-2       | 2-1         | 4-0          |         | 2-2      | 1-1        |
| Atlético            | 2-1    | 2-1     |          |          | 0-3       | 2-1   | 3-2   | 0     | 3-3    | 3-1    | 3-1     | 5-0        | 1-0      |         | 3-1       | 2-1         | 2-1          | 1-0     | 2-0      | 3-1        |
| Barcelona           | 2-1    | 3-2     | 1-0      | 1-0      |           | 5-0   | 2-0   | 3-2   | 4-0    | 2-4    | 3-3     | 1-0        | 1-0      | 1-0     | 1-2       |             |              | 1-0     |          | 3-5        |
| Betis               | 0-0    |         | 3-1      | 0-0      | 2-4       |       | 1-1   | 2-1   | 1-1    | 1-1    | 1-0     | 1-0        | 2-0      | 2-1     | 1-1       |             | 1-0          |         | 3-0      | 2-3        |
| Cádiz               | 1-0    | 1-1     | 0-0      | 2-0      | 0-1       | 0-2   |       | 2-2   |        | 0-1    | 1-0     |            |          | 1-1     | 0-3       | 0-0         | 0-0          | 2-2     | 1-4      | 3-1        |
| Celta               | 1-1    | 1-0     |          | 0-3      | 1-2       | 2-1   | 1-1   |       | 2-2    | 0-1    | 1-0     |            | 0-1      | 0-2     | 0-1       | 0-1         | 0-0          | 1-1     |          |            |
| Getafe              | 1-0    | 2-1     |          |          | 0-0       | 1-1   | 1-0   | 3-2   |        | 1-0    | 2-0     | 3-3        |          | 3-2     | 0-2       |             | 0-2          | 0-1     | 1-0      | 0-0        |
| Girona              | 3-0    | 5-2     | 1-1      | 4-3      |           | 3-2   |       | 1-0   | 3-0    |        |         | 1-0        | 5-3      | 2-0     | 0-3       | 0-0         | 3-0          | 5-1     | 2-1      |            |
| Granada             | 2-0    | 1-1     | 1-1      | 0-1      | 2-2       | 1-1   | 2-0   |       | 1-1    | 2-4    |         | 1-1        | 3-2      |         |           | 2-3         | 0-2          | 0-3     | 0-1      | 2-3        |
| Las Palmas          |        | 0-1     | 0-2      | 2-1      | 1-2       |       | 1-1   | 2-1   | 2-0    |        | 1-0     |            | 1-1      | 1-1     | 1-2       | 0-0         | 0-1          | 0-2     | 2-0      | 3-0        |
| Mallorca            | 0-0    |         | 0-0      |          | 2-2       | 0-1   | 1-1   | 1-1   | 0-0    | 1-0    | 1-0     |            |          | 3-2     | 0-1       | 1-2         | 2-1          | 1-0     | 1-1      | 0-1        |
| Osasuna             | 1-0    | 1-0     | 0-2      | 0-2      | 1-2       |       | 2-0   | 0-3   | 3-2    | 2-4    | 2-0     | 1-1        |          |         | 2-4       | 1-1         | 1-0          | 0-0     |          |            |
| R. Madrid           |        | 3-2     | 2-0      | 1-1      |           |       |       | 4-0   | 2-1    | 4-0    | 2-0     | 2-0        | 1-0      | 4-0     |           | 2-1         | 0-0          | 1-0     | 5-1      | 4-1        |
| R. Sociedad         | 1-1    | 2-2     | 3-0      |          | 0-1       | 0-0   | 2-0   | 1-1   | 4-3    | 1-1    | 5-3     |            | 1-0      | 0-1     |           |             | 0-0          | 2-1     |          | 1-3        |
| R. Vallecano        | 2-0    |         |          | 0-7      | 1-1       | 2-0   | 1-1   | 0-0   | 0-0    | 1-2    |         | 0-2        | 2-2      |         | 1-1       | 2-2         |              | 1-2     | 0-1      | 1-1        |
| Sevilla             | 2-3    | 5-1     | 0-2      | 1-0      |           | 1-1   |       | 1-2   | 0-3    | 1-2    |         | 1-0        |          | 1-1     | 1-1       | 3-2         | 2-2          |         | 1-2      | 1-1        |
| Valencia            |        | 2-1     | 1-0      | 3-0      | 1-1       |       | 2-0   | 0-0   | 1-0    |        | 1-0     | 1-0        | 0-0      | 1-2     | 2-2       | 0-1         |              | 0-0     |          | 3-1        |
| Villarreal          | 1-1    | 2-1     | 2-3      | 1-2      | 3-4       | 1-2   | 0-0   | 3-2   | 1-1    | 1-2    | 5-1     | 1-2        | 1-1      | 3-1     |           | 0-3         |              |         | 1-0      |            |

### RESULTADOS

| Athletic     | 1-1 | Villarreal |
|--------------|-----|------------|
| Atlético     | 3-1 | Girona     |
| Betis        | 2-1 | Celta      |
| Mallorca     | 0-1 | R. Madrid  |
| Osasuna      | hoy | Valencia   |
| Las Palmas   | 0-2 | Sevilla    |
| R. Sociedad  | 2-2 | Almería    |
| Cádiz        | 0-1 | Barcelona  |
| R. Vallecano | 0-0 | Getafe     |
| Granada      | 2-0 | Alavés     |

# PRÓXIMA JORNADA

Almería - Villarreal Athletic - Granada Celta-Las Palmas Getafe-R. Sociedad Alavés-Atlético R. Madrid - Barcelona Valencia-Betis Girona - Cádiz Sevilla - Mallorca R. Vallecano - Osasuna

# GOLEADORES

17 Dovbyk (4p, Girona). 16 Bellingham (1p, R. Madrid), Budimir (3p, Osasuna). 15 Borja Mayoral (4p, Getafe). 14 Morata (Atlético) y Sorloth (Villarreal).

# LA QUINIELA

Jornada: 51

| Fecha: 14-4-2024         |   |   |   |
|--------------------------|---|---|---|
| At. Madrid-Girona        | 1 |   |   |
| R. Vallecano-Getafe      |   | Х |   |
| Mallorca-Real Madrid     |   |   | 2 |
| Cádiz-Barcelona          |   |   | 2 |
| Las Palmas-Sevilla       |   |   | 2 |
| Granada-Alavés           | 1 |   |   |
| Athletic Club-Villarreal |   | X |   |
| Real Sociedad - Almería  |   | X |   |
| Sporting-Cartagena       | 1 |   |   |
| Albacete-Tenerife        | 1 |   |   |
| Andorra-Eibar            |   |   | 2 |
| Burgos-R. de Santander   | 1 |   |   |
| R. Zaragoza-Elche        |   | X |   |

# COMENTARIO

Osasuna-Valencia

Racing Ferrol-Huesca

La recaudación de esta jornada de La Quiniela ha ascendido a 3.083.040,75 euros, con un bote acumulado de 452.736.20 euros. El escrutinio no se conocerá hasta esta noche, una vez termine el Osasuna-Valencia (pleno al 15).

# LALIGA A HYPERMOTION

33

34

7

5

5

|     | EQUIPOS    |   | FOLUBOO |         |    | CASA |    |    | FUERA | 4  | GOLES |    |  |
|-----|------------|---|---------|---------|----|------|----|----|-------|----|-------|----|--|
|     |            |   | Puntos  | Jugados | G. | E.   | P. | G. | E.    | P. | F.    | C. |  |
| 1.  | Leganés    | * | 62      | 35      | 9  | 7    | 2  | 8  | 4     | 5  | 47    | 21 |  |
| 2.  | Éibar      | * | 58      | 35      | 10 | 4    | 3  | 7  | 3     | 8  | 57    | 40 |  |
| 3.  | Espanyol   |   | 58      | 35      | 10 | 6    | 1  | 5  | 7     | 6  | 51    | 36 |  |
| 4.  | Valladolid | 0 | 58      | 35      | 12 | 4    | 2  | 5  | 3     | 9  | 41    | 31 |  |
| 5.  | Sporting   |   | 55      | 35      | 10 | 6    | 2  | 5  | 4     | 8  | 42    | 33 |  |
| 6.  | Oviedo     | 0 | 55      | 35      | 10 | 7    | 1  | 4  | 6     | 7  | 45    | 30 |  |
| 7.  | R. Ferrol  |   | 54      | 35      | 9  | 8    | 1  | 5  | 4     | 8  | 43    | 41 |  |
| 8.  | Elche      |   | 54      | 35      | 9  | 5    | 3  | 6  | 4     | 8  | 36    | 32 |  |
| 9.  | Racing     |   | 53      | 35      | 11 | 2    | 4  | 4  | 6     | 8  | 55    | 50 |  |
| 10. | Burgos     |   | 53      | 35      | 12 | 6    | 0  | 3  | 2     | 12 | 43    | 44 |  |
| 11. | Levante    |   | 51      | 35      | 9  | 6    | 3  | 3  | 9     | 5  | 42    | 40 |  |
| 12. | Tenerife   |   | 45      | 35      | 9  | 4    | 4  | 3  | 5     | 10 | 32    | 36 |  |
| 13. | Huesca     |   | 42      | 35      | 5  | 6    | 6  | 4  | 9     | 5  | 30    | 25 |  |
| 14. | Zaragoza   |   | 42      | 35      | 7  | 4    | 7  | 3  | 8     | 6  | 33    | 33 |  |
| 15. | Eldense    |   | 42      | 35      | 6  | 7    | 4  | 4  | 5     | 9  | 41    | 50 |  |
| 16. | Cartagena  |   | 39      | 35      | 6  | 1    | 10 | 4  | 8     | 6  | 31    | 45 |  |
| 17. | Mirandés   |   | 38      | 35      | 7  | 4    | 6  | 2  | 7     | 9  | 39    | 49 |  |
| 18. | Alcorcón   |   | 37      | 34      | 4  | 8    | 5  | 5  | 2     | 10 | 26    | 44 |  |
| 19. | Amorebieta | ¥ | 37      | 35      | 6  | 5    | 7  | 3  | 5     | 9  | 32    | 42 |  |
| 20. | Albacete   | * | 36      | 35      | 7  | 7    | 4  | 1  | 5     | 11 | 40    | 50 |  |
| 21. | Andorra    | * | 35      | 35      | 7  | 3    | 7  | 2  | 5     | 11 | 27    | 42 |  |

Asciende

Promociona

12

4

32

51

### RESULTADOS

| Albacete   | 1-0 | Tenerife     |
|------------|-----|--------------|
| Alcorcón   | hoy | Villarreal B |
| Andorra    | 0-2 | Éibar        |
| Burgos     | 2-1 | Racing       |
| R. Ferrol  | 2-1 | Huesca       |
| Levante    | 1-2 | Amorebieta   |
| Sporting   | 1-0 | Cartagena    |
| Zaragoza   | 1-1 | Elche        |
| Valladolid | 1-0 | Eldense      |
| Leganés    | 0-0 | Espanyol     |
| Oviedo     | 1-1 | Mirandés     |

# PRÓXIMA JORNADA

Amorebieta - Valladolid Cartagena - Oviedo Elche-Sporting Huesca-Zaragoza Eldense-Albacete Éibar - Alcorcón Espanyol-Andorra Mirandés-Burgos Villarreal B-R. Ferrol Tenerife-Leganés Racing-Levante

# GOLEADORES

- 18 Braithwaite (6p, Espanyol).
- 17 Peque (8p, Racing S.). 14 Bautista (Eibar).

# El infiltrado

# **Una muestra** de carácter

# Gonzalo Miró

i la presión por la arriesgada situación en la Liga ni el hecho de que el partido se disputase entre la ida y la vuelta de la eliminatoria de Champions ni siquiera el hecho de que el Girona se adelantase en el minuto cuatro gracias a la única ocasión que tuvo... El Atlético no se descompuso ante la revelación del campeonato en el Metropolitano y consiguió dar la vuelta a un partido complicado. Lo hizo ante un rival al que no le habían remontado en todo el año.

22. Villarreal B

El resultado ante el Girona no es casualidad y hubo varios motivos para que el Atlético terminara llevándose los tres puntos. Hubo un cambio de sistema con el que Simeone detuvo la sangría que estaba sufriendo el equipo a la espalda de Molina. Se volvió al 1-5-3-2 habitual. Otra clave fue la inesperada, pero tremendamente eficaz presión a la salida de balón del Girona al comienzo del segundo tiempo. Una pérdida fue lo que generó el 3-1.

Parece evidente que, mientras el físico lo permita, los rojiblancos hacen daño a su rival cuando aprietan en campo contrario y sufren cuando retroceden líneas y ceden el balón al rival. Se hizo evidente frente al Dortmund y ocurrió lo mismo ante el tercero de la competición doméstica.

Otra clave que ayuda a que el Metropolitano sea terreno hostil para cualquier rival es el nivel que volvió a demostrar Griez-

Griezmann es un ejemplo a todos los niveles para el resto de compañeros

mann. Cuando el futbolista francés esta de dulce, el equipo lo nota y mucho. Es un jugador distinto, que sabe dar al equipo rojiblanco lo que necesita en cada momento y que trabaja defensivamente mucho más que cualquier jugador de su nivel. Griezmann es generoso en el esfuerzo y con el balón y su capacidad de sacrificio es un ejemplo para todos los compañeros que tienen menos calidad y menos dinero en la cuenta corriente que él. Con Griezmann a buen nivel, las posibilidades de pasar a semifinales de Champions crecen. En Dortmund se avecina un partido no apto para cardiacos, se sufrirá de lo lindo, pero nadie dijo que estar entre los cuatro mejores equipos de Europa fuera a ser fácil.

LA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024

DEPORTES 53

# Xabi Alonso olvida al Neverkusen

El Leverkusen golea al Werder Bremen (5-0) y gana la primera Bundesliga de su historia

## Domingo García. MADRID

En 2003 Xabi Alonso estuvo cerca de ganar su primer título como profesional. La Real Sociedad que dirigía desde el centro del campo fue subcampeona de Liga por detrás del Real Madrid de los galácticos. 21 años habían pasado de la última Liga de la Real.

Después de una exitosa carrera como jugador, en la que ganó Copas de Europa, Eurocopas y un Mundial, ha ganado su primer título como entrenador y lo ha hecho con un equipo especial.

En 2002, un año antes de que Xabi fuera subcampeón por primera vez, el Leverkusen empezó a forjar su leyenda negra con tres subcampeonatos. Fue entonces cuando lo bautizaron como «Neverkusen», el equipo que rozó el triplete y no ganó nada.

Fue el año en que la volea de Zidane dio al Real Madrid la Novena Copa de Europa. Y le quitó esa posibilidad al Bayer Leverkusen, que hubiera sido el primer club de la historia en ganar la Liga de Campeones sin haber ganado nunca la Liga de su país.

El equipo que entrenaba Klaus Toppmöller, un técnico inconfundible con su melena rizada a lo Harpo Marx, perdió también la Bundesliga, que creía ganada y fue para el Borussia Dortmund, y la Copa ante el Schalke 04.

En su palmarés hasta ahora solo figuraban dos trofeos, la Copa de la UEFA ganada de manera insospechada al Español de Clemente en 1988 y una Copa de Alemania ganada en 1993 al filial del Hertha de Berlín. Su primer título europeo llegó antes de ganar algún trofeo en Alemania.

Xabi Alonso lo ha hecho ahora campeón de la Bundesliga por primera vez. Y el mérito va mucho más allá de ser la primera. Cuando llegó hace algo más de un año el equipo trataba de escapar del descenso. Lo consiguió y estuvo cerca incluso de alcanzar la Liga de Campeones. Tuvo que conformarse con la Liga Europa, en la que la próxima semana juega la vuelta de los cuartos de final con-



Xabi Alonso celebra el título de Liga con sus aficionados

# Claves

Quedan cinco partidos para acabar la temporada. Son 15 puntos en juego, pero el Leverkusen saca 16 al Bayern Múnich.

No ha perdido aún esta temporada el equipo de Xabi Alonso. Ha ganado 38 partidos y ha empatado cinco entre todas las competiciones.

Desde el año 2012, cuando el Borussia Dortmund ganó la Bundesliga, no había un ganador que no fuera el Bayern Múnich.

▶El equipo que entrena Xabi Alonso aún puede ganar también la Liga Europa y la Copa alemana. tra el West Ham. Y aún le queda pendiente la final de la Copa Alemania contra el Kaiserslautern, un histórico que ahora pena por las últimas plazas de la Segunda Bundesliga.

Xabi Alonso ha encontrado su lugar en el Bayer, un club que confió en él con la única experiencia de haber entrenado a la Real Sociedad B. Y por eso, entre otras razones, ha confirmado su continuidad para la próxima temporada cuando su nombre estaba en las previsiones del Bayern Múnich y del Liverpool, los dos equipos en los que jugó fuera de España, para ocupar sus banquillos la próxima temporada.

El entrenador llegó respaldado por otro español, Fernando Carro, el Ceo del club. Un barcelonés formado en Alemania que lleva desde 2018 en el cargo.

En el campo hay dos españoles más. Uno, Grimaldo, ha sido fundamental para que el Leverkusen haya ganado su primera Bundesliga. Desde el lateral izquierdo ha marcado nueve goles y ha dado otros 12. Un rendimiento que le ha hecho ganarse un puesto en la selección para la próxima Eurocopa si no sucede nada extraño.

El otro es Borja Iglesias, que llegó en enero para amortiguar la ausencia del lesionado Boniface y apenas ha jugado seis partidos sin marcar ningún gol.

El Leverkusen aprovechó la primera oportunidad que tenía para ser campeón y lo hizo con una goleada contra el Werder Bremen (5-0). Boniface, que había regresado la semana pasada a los campos, marcó el primer gol. De penalti. Después llegaron un golazo de Granith Xhaka desde fuera del área y tres más de Florian Wirtz, el joven talento del Leverkusen.

Después de que Wirtz marcara el quinto, los aficionados del Leverkusen invadieron el césped y el árbitro señaló ya el final del partido. Se había cumplido el minuto 90 y era la segunda vez que los aficionados saltaban al campo. Era la emoción de la primera vez. Xabi Alonso y los jugadores lo celebraron con su gente mientras por megafonía sonaba «Qué viva España».

# Deck repite lo de Kaunas para derrotar al Joventut

M. Ruiz Diez. MADRID

Cinco jornadas para el final de la primera fase y Unicaja sigue al frente de la Liga Endesa. Los malagueños superaron con autoridad al Casademont Zaragoza y el Madrid no falló ante el Joventut. Ahora es cuando llega lo complicado para los de Ibón Navarro porque el calendario no da tregua: Baskonia, Lenovo Tenerife, UCAM Murcia y Barcelona esperan y cierran la primera fase ante el Zunder Palencia. El del Madrid es, a priori, más sencillo: Zaragoza, Obradoiro, Granada, Valencia y Baskonia. Pero es que a las obligaciones domésticas de ambos se suman los cuartos de final de la Euroliga para el Madrid y la Final Four de la BCL para los andaluces.

El Madrid sufrió hasta el final para superar al Joventut. Los verdinegros llegaban con nuevo entrenador. Dani Miret ha sustituido a Carles Durán después de cinco derrotas seguidas. En el WiZink llegó la sexta, pero con el equipo peleando hasta el último segundo. El Joventut llevó al límite a los de Chus Mateo. Tan al límite que a 8.9 del final el marcador estaba igualado. El Madrid repitió la jugada de Kaunas. Bola para Llull y el capitán dobló el balón a la esquina para Deck. El argentino anotó el triple definitivo.

# Liga Endesa

|                         | J. | G. | P. | PF.   | PC.   |
|-------------------------|----|----|----|-------|-------|
| 1. Unicaja              | 29 | 24 | 5  | 2.554 | 2.218 |
| 2. Real Madrid          | 29 | 24 | 5  | 2.550 | 2.289 |
| 3. Barcelona            | 29 | 20 | 9  | 2.538 | 2.326 |
| 4. UCAM Murcia          | 29 | 19 | 10 | 2.443 | 2.310 |
| 5. Lenovo Tenerife      | 29 | 19 | 10 | 2.459 | 2.324 |
| 6. Dreamland G. Canaria | 29 | 18 | 11 | 2.451 | 2.367 |
| 7. Valencia Basket      | 29 | 18 | 11 | 2.409 | 2.349 |
| 8. BAXI Manresa         | 29 | 17 | 12 | 2.440 | 2.427 |
| 9. Baskonia             | 29 | 16 | 13 | 2.530 | 2.534 |
| 10. Joventut            | 29 | 14 | 15 | 2.358 | 2.484 |
| 11. Surne Bilbao Basket | 29 | 13 | 16 | 2.308 | 2.362 |
| 12. Casademont Zaragoza | 29 | 11 | 18 | 2.396 | 2.489 |
| 13. MoraBanc Andorra    | 29 | 10 | 19 | 2.399 | 2.443 |
| 14. Bàsquet Girona      | 29 | 10 | 19 | 2.322 | 2.491 |
| 15. Río Breogán         | 29 | 8  | 21 | 2.141 | 2.299 |
| 16. Covirán Granada     | 29 | 8  | 21 | 2.339 | 2.524 |
| 17. Monbus Obradoiro    | 29 | 7  | 22 | 2.337 | 2.482 |
| 18. Zunder Palencia     | 29 | 5  | 24 | 2.264 | 2.520 |
|                         |    |    |    |       |       |

# 29ª jornada

| UCAM Murcia-Zunder Palencia    | 90-77  |
|--------------------------------|--------|
| Monbus Obradoiro-BAXI Manresa  | 86-94  |
| Lenovo Tenerife-Surne Bilbao   | 101-84 |
| Unicaja-Casademont Zaragoza    | 83-72  |
| Baskonia-Río Breogán           | 76-74  |
| Bàsquet Girona-Barcelona       | 75-81  |
| D. G. Canaria-MoraBanc Andorra | 97-92  |
| Covirán Granada-Valencia       | 81-88  |
| Real Madrid-Joventut           | 95-92  |

30ª jornada: 20-21 de abril



Tsitsipas derrotó a Ruud (6-1 y 6-4) en Montecarlo

# Con Nadal y sin Alcaraz

Carlitos renuncia al Godó por molestias físicas. Tsitsipas ganó en Montecarlo

# Mariano Ruiz Díez. MADRID

Las molestias abdominales han dado una tregua a Nadal, pero el antebrazo y el codo derecho de Alcaraz siguen dando guerra. Rafa competirá en la 71ª edición del Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, que se disputará en el RCT Barcelona-1899 desde hoy. Carlitos, el defensor del título, no estará en la Ciudad Condal.

Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones, no tuvo buenas sensaciones en el entrenamiento de ayer y optó por darse de baja al persistir las molestias en el antebrazo derecho que ya le apartaron de Montecarlo. «He estado trabajando en Montecarlo, intentando recuperarme hasta el último minuto de la lesión en el músculo pronador redondo de mi brazo derecho, pero no ha sido posible y no puedo jugar. Esperaba con ganas poder hacerlo», apuntó Alcaraz en redes sociales. «Nos vemos el próximo año», concluyó el murciano que pese a todo hoy se pasará por Barcelona. La intención de Alcaraz es intentar estar recuperado para el Mutua Madrid Open. En el Masters 1.000 de la capital también defiende título.

Nadal, que hace tres meses y medio que no disputa un partido oficial desde que perdió en tercera ronda de Brisbane ante el británico Jordan Thompson, lleva desde el miércoles pasado entrenándose en Barcelona con buenas sensaciones. Las molestias abdominales que le impedían sacar con normalidad parecen haber remitido y, en principio, mañana se estrenará a partir de las 16:00 con el italiano Flavio Colbolli (número 63 de la ATP). Por su parte del cuadro marchan el australiano Alex de Miñaur, el joven francés de 19 años Arthur Fils y Stefanos Tsitsipas.

# Las molestias del número tres en el antebrazo y el codo derecho no han remitido

Precisamente el griego levantó dos años después y por tercera ocasión el título en Montecarlo. Se mostró muy superior en la final a Casper Ruudy el noruego claudicó por 6-1 y 6-4 en 98 minutos. Tsitsipas, que no había alcanzado final alguna en lo que va de curso y que no ganaba un torneo desde Los Cabos en el 2023, vuelve a colarse entre los diez mejores del mundo. El griego tuvo un arranque arrollador ante un rival que nada tuvo que ver con el que eliminó en semifinales a Djokovic.

# Diez años de dominio de Carolina en Europa

La española gana su séptimo título continental seguido, de 2014 a 2024, y se reafirma para los Juegos de París

### Francisco Martínez, MADRID

«Carolina», «Carolina», se escuchaba en el Saarlandhalle, el multiusos de la ciudad alemana de Sarrebruck, donde Carolina Marín se coronó por octava vez como la mejor jugadora del continente. Es su séptimo europeo, a lo que suma el oro en los Juegos Europeos 2023. Es la reina indiscutible del viejo continente desde hace ya mucho tiempo. La primera vez que lo ganó fue en 2014, con 20 años, y ahora con 30 sigue siendo una jugadora imposible para sus rivales. Los ha conquistado todos de forma consecutiva. La escocesa Kirsty Gilmour nunca estuvo cerca del triunfo (21-11 y 21-18).

Carolina ha ganado siete de las 30 ediciones que se han disputado en la historia del Europeo, casi un 24 por ciento. Si se mira el ranking mundial, la jugadora española es la cinco del mundo y para ver a otra europea, a la danesa Mia Blichfeldt, hay que ir hasta el puesto 22. Gilmour, su rival en la final, es la 26. Marín ha conseguido hacer rutinario o que parezca fácil lo que es muy difícil. Ella compite en otra liga, en la que están las jugadoras asiáticas, con las que pelea por los títulos más importantes a nivel mundial, con las que luchará por buscar la gloria en los Juegos Olímpicos de París en verano.

Es el tercer triunfo consecutivo de la onubense este 2024, después del prestigioso All England (donde superó a la dos, tres y cuatro del mundo) y del Abierto de Suiza. Esta última victoria confirma el buen momento de la onubense y que, poco a poco, ha ido expulsando sus fantasmas interiores.

Las dos graves lesiones que tuvo en las rodillas, una en cada una, le hicieron perder la confianza, sobre todo la segunda, que tuvo una lenta recuperación, y ha tenido que hacer un trabajo físico y mental para volver a su nivel. Jugó la final del último Mundial, pero la

3

títulos seguidos de Marín en 2024: All England, Abierto de Suiza y Campeonato de Europa perdió con claridad. El paso que le quedaba era levantar títulos otra vez y ya lo está haciendo.

Gilmour intentó jugar de forma agresiva y buscando el cuerpo de la española, pero en los intercambios la escocesa era dominada y acababa superada o lanzando fuera el volante en alguna de sus defensas. El primer set no tuvo mucha historia. Sonaba por los altavoces «Sweet Caroline» mientras Fernando Rivas daba instrucciones a Marín. Todavía no era el momento de ponerse en modo dulce, como dice la canción, seguía el modo competición, porque el segundo set fue más apurado, con un amenazante 17-18 de Gilmour. Perdió un poco la concentración, pero en las dificultades fue con todo al ataque Carolina para no dejar a su rival hacer ni un punto más. Cuando terminó el trabajo, tiró la raqueta al suelo y fue a saludar a su oponente. Ya mostró una sonrisa. Ya podía ponerse en modo «sweet».

Quedan tres meses y medio para los Juegos y las victorias de Marín, aparte de reforzarla a ella, hacen que las rivales sientan que la gran Carolina está aquí de nuevo. A la española le quedan trabajo duro en el CAR de Madrid, en la altitud del CAR de Sierra Nevada y el viaje a París un par de semanas antes para terminar de pulirse.

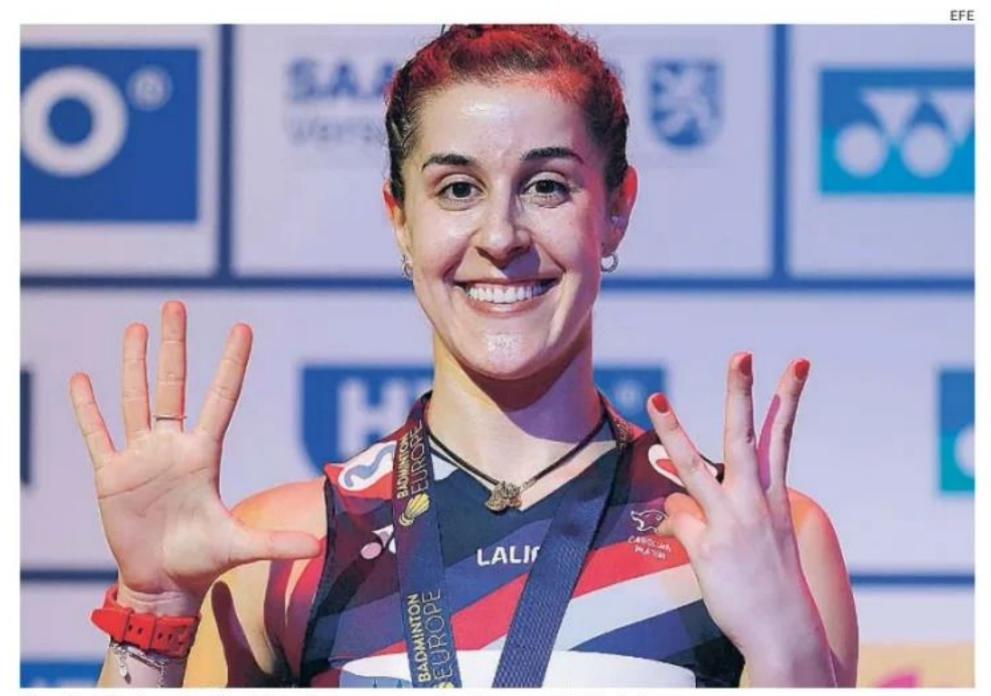

Carolina Marín, en lo alto del podio tras ganar otro Europeo de bádminton

LA RAZÓN • Lunes. 15 de abril de 2024

DEPORTES 55



# Sergio García y David Alonso, de principio a fin

Si en la carrera Sprint del sábado los españoles monopolizaron los cinco primeros puestos, ayer se prolongó el dominio de España en Austin. De los seis lugares de podio de Moto2 y Moto3, cuatro fueron para pilotos españoles y eso sin contar a David Alonso, mitad hispano, mitad colombiano, que dominó de principio a fin en la categoría pequeña. En el cajón lo acompañaron Holgado y Ángel Pigueras. En Moto2 arrasó de semáforo a bandera Sergio García en su primer triunfo en el nivel intermedio. Junto a él, Joe Roberts, ídolo local, y Aldeguer, otro español.

Maverick, con la máscara de Batman, se impuso en Austin

# José Manuel Martín. MADRID

Maverick Viñales se llama Maverick por el protagonista de Top Gun, pero ahora su inspiración le llega de Batman. Es su superhéroe preferido, se ha puesto el mítico murciélago en el casco y está literalmente volando. Su doblete en el Gran Premio de las Américas no es que esté al alcance de muy pocos, es que le coloca directamente en los libros de historia del motociclismo, porque es el primer piloto en la era MotoGP en ganar con tres marcas distintas. Lo hizo con Suzuki en Silverstone 2016, con Yamaha en Qatar 2017 y ayer en Austin con Aprilia. Está Mack en un momento de inspiración enorme, parecido al que pasó cuando llegó a Yamaha y parecía que iba a ganarlo todo. Y si consigue replicar este rendimiento en los circuitos que vienen, no es que sea candidato al título es que sería el máximo aspirante.

De momento, lo que quiere hacer Viñales es disfrutar y eso es lo que ha conseguido en Texas, en un trazado que le encanta y con una Aprilia que está alcanzando un rendimiento para mirar a la cara al dominio de Ducati. Si el sábado en el Sprint, después de una «pole position» de récord, Maverick

# Superpoderoso Viñales

Maverick dobla su exhibición del Sprint con una remontada en la carrera larga. Su gran momento evita el bautismo de Acosta

# GP de las Américas

# MotoGP

2. Pedro Acosta (Esp/R. Bull GasGas Tech3) a 1.728
3. E. Bastianini (Ita/Ducati Lenovo Team) a 2.703
4. Jorge Martin (Esp/Prima Pramac) a 4.690
5. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo Team) a 7.392
6. F. Di Giannantonio (Ita/Pertamina VR46) a 9.980
Así va el Mundial (3 de 21 carreras)
1. Jorge Martin (Esp) 80 puntos
2. E. Bastianini (Ita) 59 (-21)

Maverick Viñales (Esp/Aprilia Racing) 41:09.503

3. Maverick Viñales (Esp) 56 (-24)

Moto2

1. Sergio García (Esp/MT Helmets - MSI) 34:25.954

2. Joe Roberts (EEUU/OnlyFans American) a 0.492

3. Fermín Aldeguer (Esp/SpeedUp Racing) a 3.293

Así va el Mundial (3 de 21 carreras)

1. Sergio García (Esp)

2. Joe Roberts (EEUU)

3. Alonso López (Esp)

Moto3

51 puntos

49 (-2)

38 (-13)

David Alonso (Col/CFMOTO Aspar) 31:38.427
 Dani Holgado (Esp/R. Bull GasGas Tech3) a 5.163
 Ángel Piqueras (Esp/Leopard Racing) a 5.176
 Así va el Mundial (3 de 21 carreras)

1. Dani Holgado (Esp) 65 puntos 2. David Alonso (Col) 63 (-2) Próxima cita: GP de España (27-28 de abril) ganó liderando todas las vueltas; ayer en la carrera larga duplicó su apuesta. Porque esta vez salió mal, cayó hasta el noveno puesto y desde allí empezó una remontada que confirma su poderío. Fue adelantando pilotos y cuando llegó al grupo principal no tuvo sentimientos con Pedro Acosta, que aspiraba a ganar en MotoGP en su tercera carrera.

Lo que pasa es que ahora mismo nadie puede con Batman, que con neumático intermedio se escapó marcando otra vez vueltas rápidas nunca vistas. Lo hizo todo: primero la remontada con adelantamientos perfectos, y después, en la parte final, marcando el ritmo para mostrar que él manda. La hazaña de Mack tapó un poco lo que está haciendo Pedro Acosta, un «rookie» que ya lleva dos podios y que todavía está a tiempo de

quitarle a Marc el récord de precocidad en ganar una carrera en la categoría reina. Pudo ser en Austin, porque dominaba el murciano cuando llegó el huracán Viñales. El «Tiburón» dijo el sábado que

Marc Márquez se

fue al suelo justo

cuando se puso al

frente en su

circuito talismán

había recibido varias lecciones de los más veteranos y que él lo que hacía era apuntar todas esas cosas para aprender. Y eso es lo que hizo 24 horas después. Salió genial, se

puso en cabeza y quiso mover el árbol a ver qué conseguía. No se arrugó en el cuerpo a cuerpo ni con Jorge Martín ni con Márquez, porque entre los tres se repartieron de lo lindo. Marc estuvo a punto de ponerse primero ante Jorge, con el que se tocó y levantó la moto para no irse al suelo. Después el duelo fue con Acosta y cuando había conseguido el «93» ponerse líder se cayó para firmar su segundo cero consecutivo en carreras largas. Estaba al frente en su circuito talismán, donde había ganado siete veces de nueve posibles y tenía aire limpio y espacio libre para dar la razón a los que pensaban que en Austin podía romper era sequía de más de 900 días sin ganar. Cambió un poco la trazada para cerrar puertas y llegó el desastre. Se lamentaba juntando las palmas de las manos y mirando al cielo, pero ha dado otro paso adelante en su adaptación a la Ducati. Se arrastró por el suelo en la mitad

> de la prueba en el que fue su jardín, así que tendrá que seguir tirando de paciencia.

A Jorge Martín le bajó del podio por primera vez este curso Enea Bastianini, en una

lucha con mucho trasfondo, porque los dos se están jugando un lugar en Ducati oficial para 2025. Eran también puntos importantes para un campeonato que lidera el madrileño mientras Bagnaia no encuentra las buenas sensaciones y tendrá que remontar.

# Lo importante es participar

# Al arcoíris lo eclipsó una extraña avería

Un fallo en el cuentakilómetros apartó a Oscar Freire, vigente campeón del mundo, de la lucha por las medallas en Sídney 2000

# Lucas Haurie

El primer, y único, clasicómano español del siglo XX fue Miguel Poblet, ganador de dos Milán-San Remo a finales de los cincuenta. Desde entonces hasta los albores de nuevo milenio, el desierto en las carreras de un día, incluido el Mundial de fondo en carretera que solo vio coronado a un representante nacional, Abraham Olano, en 1995 en Duitama (Colombia). Y todo el mundo pensaba que aquello era una raya en el agua hasta que cuatro años después, en 1999, un fenómeno irrumpió en Verona. Un jovencísimo Óscar Freire conquistó el maillot arcoíris en un grupeto al que sometió al sprint: Ullrich, Casagrande, Vandenbroucke, Camenzindy Konishey, entre otros, claudicaron ante el cántabro.

Freire se construyó un palmarés descomunal, siempre en pruebas de una jornada como las que designaban al campeón olímpico, competición que en Atlanta 96 se había abierto a las estrellas del ciclismo profesional (Induráin y Olano firmaron un doblete en la contrarreloj). Tres títulos mundiales, otras tantas victorias en San Remo, un par de Gante-Wevelgem, París-Tours o la Flecha Brabanzona, entre otras carreras de prestigio, lo certificaron como uno de los francotiradores más certeros del pelotón. Tenía por delante todo el tiempo del mundo para colgarse una medalla en los Juegos. Pero falló tres veces.

Recién coronado en Verona y pocas semanas antes de ser bronce en el Mundial de Plouay, Óscar Freire lideraba en Sídney 2000 al poderoso quinteto español: Juan Carlos Domínguez, Abraham Olano, Santos González y Miguel Ángel Martín Perdiguero trabajarían para él en un circuito ideal para sus características, llano con una subida -el nombre de Colina Bronte le venía grande a aquel repechocerca de meta. Pero el ciclista de Torrelavega sufrió el percance más raro de su carrera: el cuentakilómetros le falló y, cuando Jan Ullrich rompió la carrera con dos compañeros de Telekom, junto al kazajo Vinokurov y al también alemán Klöden coparon el podio, creía que quedaba una vuelta más. Acabó en una triste decimoséptima plaza.

Freire, mientras se sumaba a la hermandad de tricampeones del mundo en la que figuran leyendas como «La Gioconda» Binda o «El Caníbal» Merckx, participó también en Atenas 2004, donde se fue al suelo en las primeras vueltas y ahí directo a los boxes. Su tercera y última participación olímpica, Pekín 2008, fue histórica porque

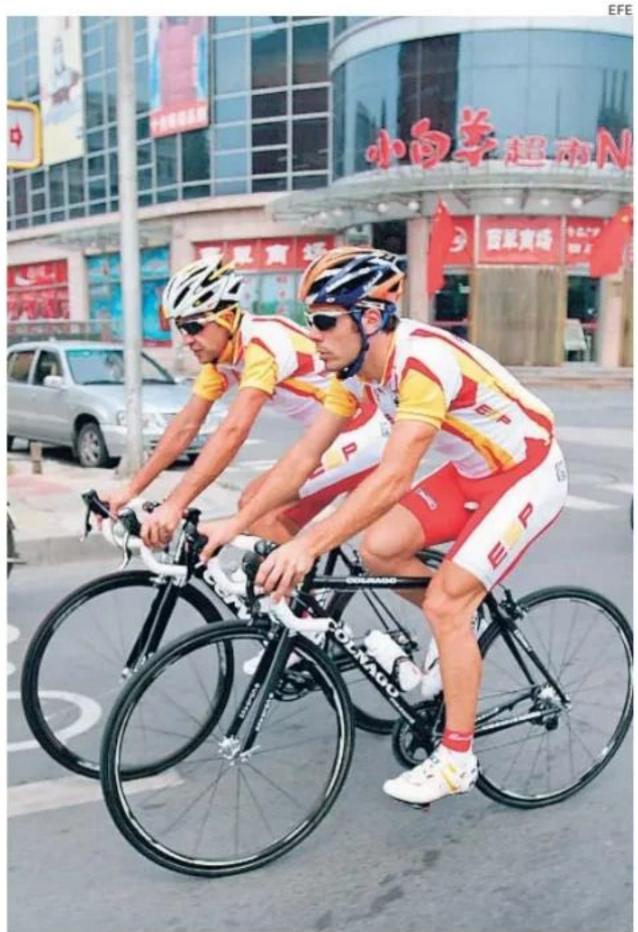

compañeros del Telekom rompieron la carrera en el último paso por la Colina Bronte, Freire y el resto del equipo español creían que quedaba otra vuelta.

# Escudero de oro

En Pekín 2008, el triple campeón del mundo se despidió de los Juegos Olímpicos como miembro del «dream team» que colaboró para la victoria de Samuel Sánchez.

Samuel Sánchez ganó la medalla de oro. El cántabro tampoco terminó la carrera, pero cooperó para el triunfo español en un quinteto de auténtico lujo en el que el campeón era, paradójicamente, el de palmarés menos granado: corrieron para él Alejandro Valverde y dos ganadores del Tour como Alberto Contador y Carlos Sastre.

Su último gran año fue 2010, cuando volvió a ganar la Milán-San Remo y cerró la temporada con el triunfo en la París-Tours. Todavía corrió otros cursos en profesionales, ya veterano y muy machacado por las lesiones, en los que levantó los brazos menos que de costumbre. En 2016, dio rienda suelta al rally, su otra gran pasión, y participó como piloto en el Campeonato de España.

COAST TO COAST

UN YIAJE POR LOS MARGENES

DE LOS ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DEL BALONCESTO

PERHAPOD MARIA

# Para no perderse

# L15

### Tenis

Torneos ATP Barcelona Open Banc Sabadell, Múnich y Bucarest, Torneos WTA de Stuttgart, Oeiras y Rouen. Fútbol / LaLiga EA Sports 32ª jornada: Osasuna-

Valencia (21:00, Dazn).

# **M16**

# Fútbol / Liga de Campeones

Vuelta de cuartos: Barcelona-PSG y Dortmund-Atlético. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

# X17

# Fútbol / Liga de Campeones

Vuelta de cuartos: City-Real Madrid y Bayern-Arsenal. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

### Ciclismo

Flecha-Valona (Eurosport).

# **J18**

# Fútbol/Liga Europa

Vuelta de cuartos: West Ham-Leverkusen, Olympique-Benfica, Roma-Milan y Atalanta-Liverpool. (21:00, Movistar Liga de Campeones).

# Fútbol / LaLiga EA Sports

32ª jornada: Athletic Club-Granada (21:00, Movistar LaLiga TV).

# S20

# Fútbol / LaLiga EA Sports

32ª jornada: Celta-Las Palmas (14:00, Movistar LaLiga TV); Rayo-Osasuna (16:15, Dazn); Valencia-Real Betis (18:30, Movistar LaLiga TV y Movistar Plus +) y Girona-Cádiz (21:00, Dazn). F-1/GP de China Sprint (05:00, Dazn F-1).

# D21

# Fútbol / LaLiga EA Sports

32ª jornada: Getafe-Real Sociedad (14:00, Dazn); Almería-Villarreal (16:15, Dazn); Alavés-Atlético (18:30, Dazn) y Real Madrid-Barça (21:00, Movistar LaLiga TV).

# F-1/GP de China

Carrera (09:00, Dazn F-1).

# Ciclismo

Lieja-Bastoña-Lieja (Eurosport).

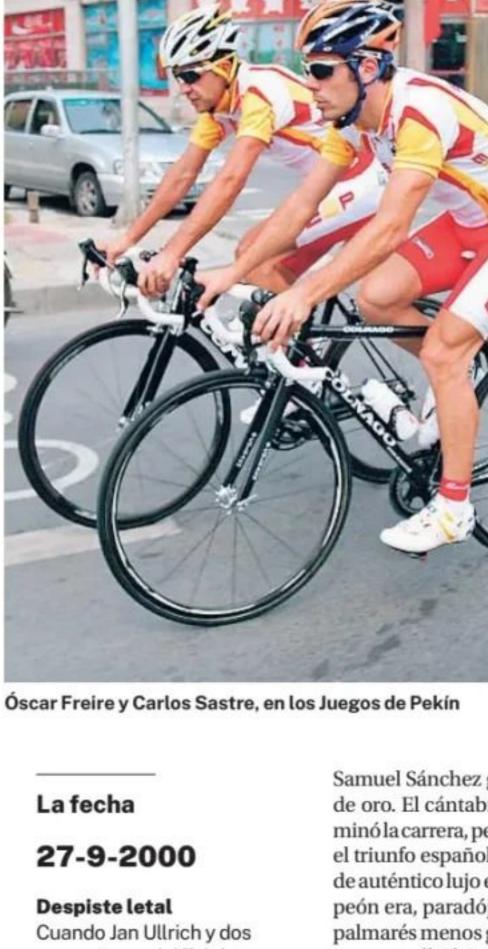

# La recomendación de la semana

«Coast to Coast», baloncesto para entender Estados Unidos

▶El deporte es una manera como cualquier otra para conocer un país. Y el baloncesto es el mejor para entender Estados Unidos. A través de sus canchas, de sus personajes y de sus partidos, el periodista Fernando Mahía traza el mapa de Estados Unidos de costa a costa, como explica el título del libro.

En un viaje que comienza en Nueva York, en el mítico Rucker Park de Harlem, donde jugó entre otros Julius Erving, y que acaba en la costa Oeste, el autor destripa la naturaleza estadounidense con el baloncesto como vehículo de unión. Un viaje prepandémico y previo al fallecimiento de Kobe Bryant.

«COAST TO COAST», FERNANDO MAHÍA (CONTRA)

TIEMPO 57

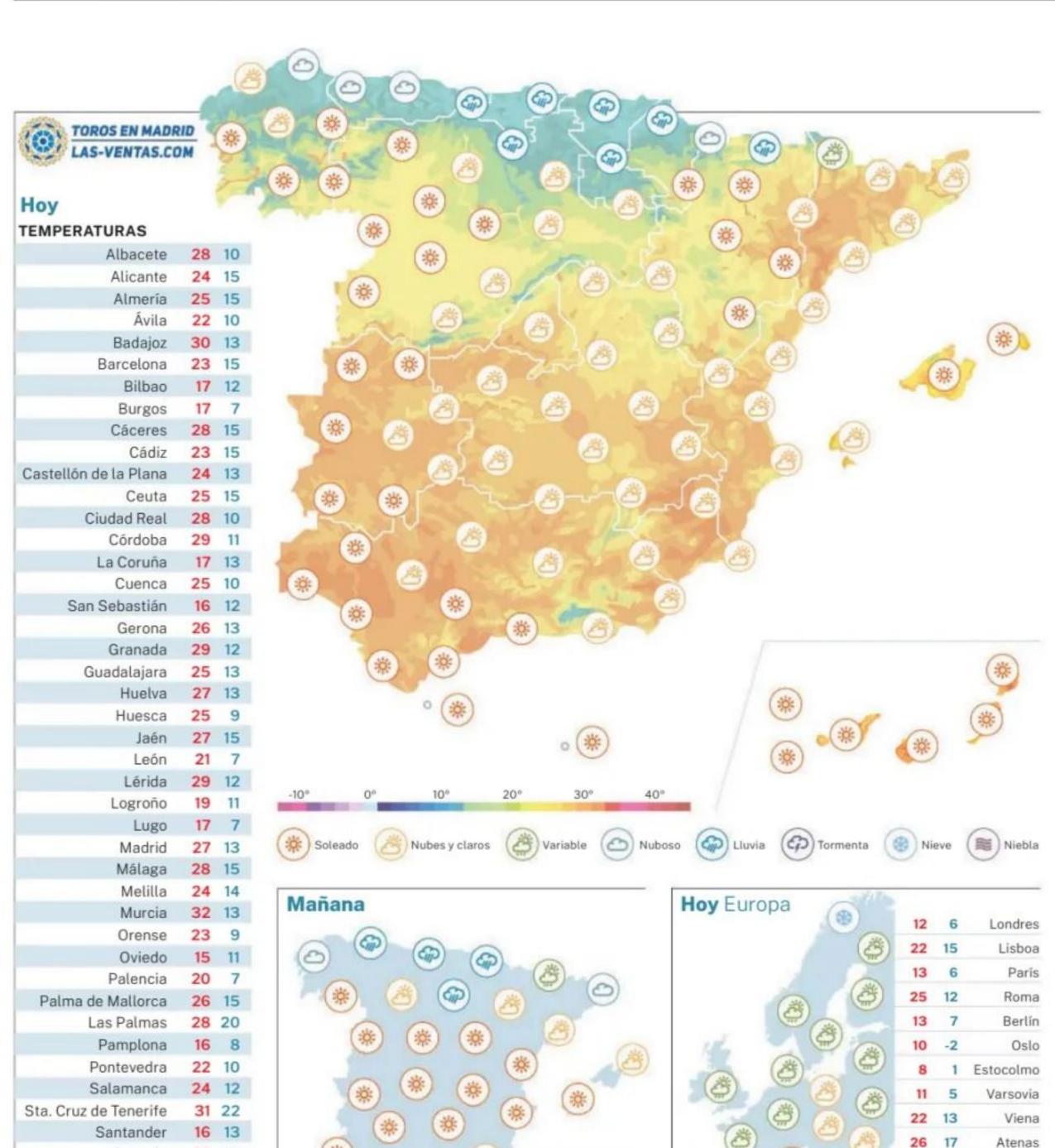

El hombre del tiempo

# Refresca por el norte



# Roberto Brasero

ras un fin de semana de auténtico verano con temperaturas récord para un mes de abril, esta semana regresaremos a la primavera e incluso volverá el frío al norte de España. Ya hoy mismo tendremos un descenso brusco en el tercio norte donde bajarán hasta10 grados las máximas respecto a las de ayer yen elextremonorte tendremos ya desde hoynubesylluvias, ymañana viento norte más fuerte e incluso algunas nevadas en los Pirineos. Sin embargo, en la mitad sur hay que esperar al miércoles para que bajen las temperaturas e incluso hoy todavía pueden subir en el sur de Andalucía, donde llegaremos a los 30 en Málaga o 31 en Sevilla. También veremos más nubes por la tarde en el interior peninsular con alguna tormenta por el este de Castilla-La Mancha o el interior de Murcia. En Canarias también siguen la calima y el calor, quizá un poco menos en Lanzarotey Fuerteventura. Parala rectafinal de la semana habrá que estar pendientes de las posibles tormentas que puedan desarrollarse en el sur de España.

# A tener en cuenta



La Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y
Ordenación del Territorio, a
través de la Fundación
Patrimonio Natural, ha
impulsado un programa de
voluntariado ambiental en
Castilla y León con un total
de 119 actividades en la red
de áreas naturales
protegidas.



Un estudio de varias universidades, entre ellas la de Jaén, ha determinado que la cubierta vegetal natural actúa como reservorio de biodiversidad ante cambios climáticos.



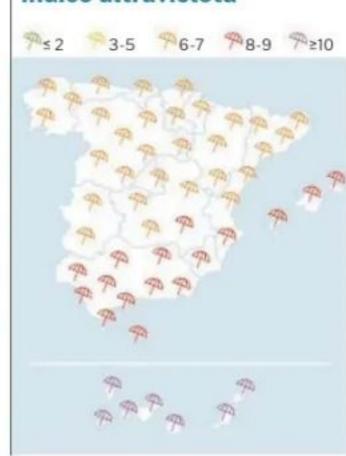

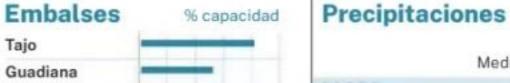

Guadalquivir
Ebro
Duero
Miño-Sil
Júcar
Guadalete-Bar.
Med. Andaluza
Segura
Galicia Costa
Cataluña Int.
Cantábrico Occ.
Tinto, Odiel y P.
Cantábrico Or.
P. Vasco Int.

0 20 40 60 80 100

22 10

20 5

24 14

27 9

28 14

25 13

21 10

15 8

24 12

24 11

12:34 03:42

8/04

16/04

24/04

31 14

Segovia

Sevilla

Tarragona

Soria

Teruel

Toledo

Vitoria

Zamora

Zaragoza

Madrid

07:38 20:42

Nueva

Creciente (1)

Llena ()

Menguante ( 29/04

Valencia

Valladolid

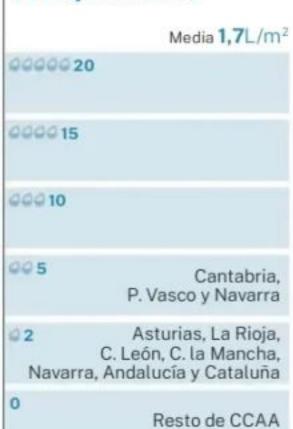

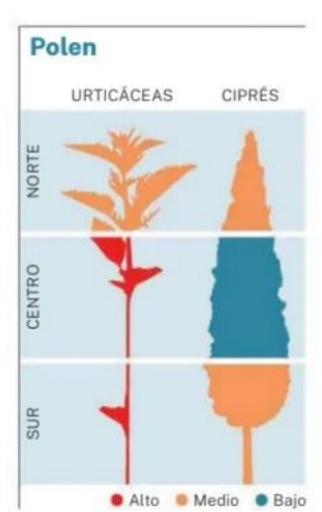

10

12

4

5

Moscú

Bruselas

**58** PASATIEMPOS

# Mosaico Sopa de letras

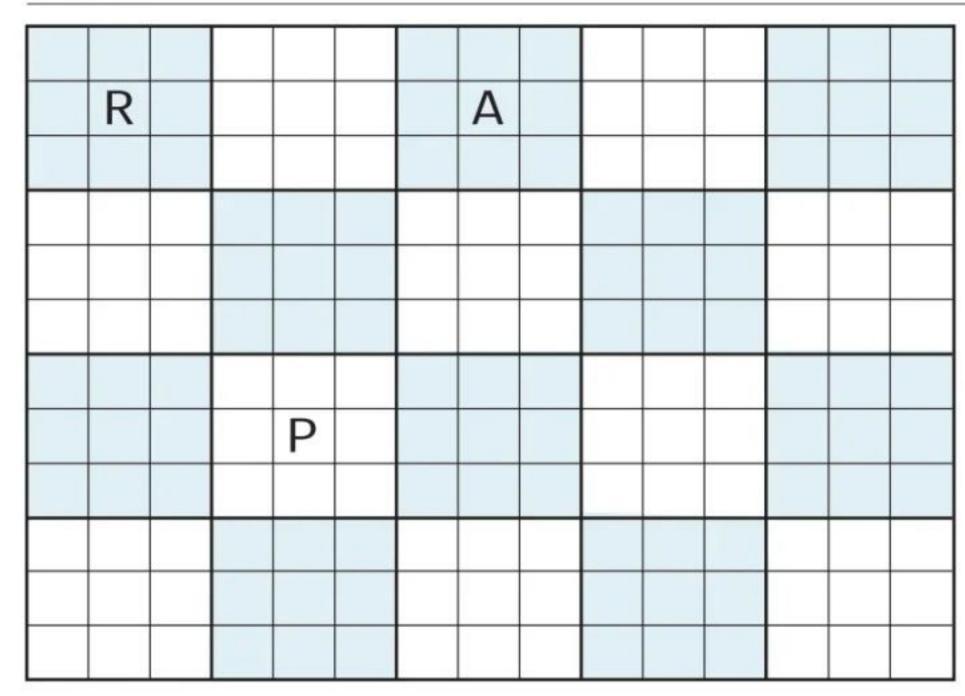

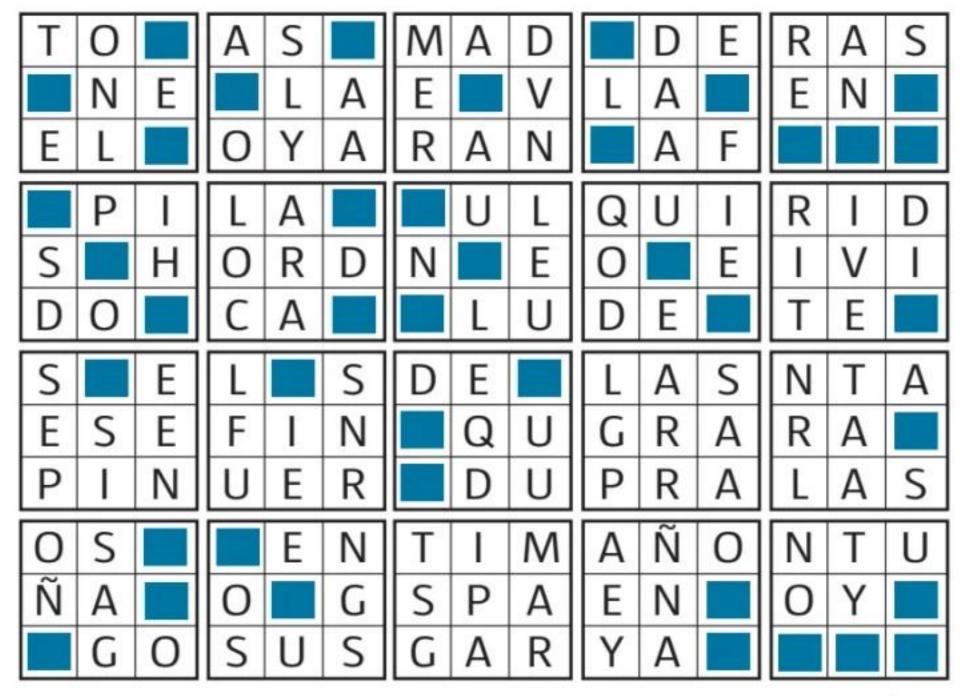

Los veinte recuadros de abajo incluyen un texto en desorden. Ponga cada uno en su lugar correcto y aparecerá el mensaje ordenado

### Soluciones N 0 OVALO probeta Palabra clave: VERANO volante, talante, caldera, CIEBTO ENREDO. Intento, AU M Z Z A X A X O Z A H N H Z N -CF Pinturas negras, hay en el MZ 4 4 Z 4 M - M 4 F Z O O Z W MO Q F B 4 Q 4 N O Z O H O Q N В И О О ese lugar Coya pinto las AMBAARA ultimos años en España. En que vivio Coya durante sus NOJBAT A A A al na binbaM ab zerauta REMOTO SXXEZHOPNOD Sordo era la finca de las T A MOSAICO. La Quinta del AT IPPNPOPZPCPXPMOIMP

# DKAAMÑOAQRSASH CAGLANAPUAT HATPOLIESTERE QICAOÑANGS EVÑOKPEQALMLQJ ATISTAKPFTAFP AOAIBÑARAI AGAHAPAQAGMAVR DSRYP ATWEE SAIXOVF E S RMANTI ONKS OA GODON

Ocho tejidos textiles

# Cruzado mágico Escalera

HRISCACSE

AMFNANPQRAS

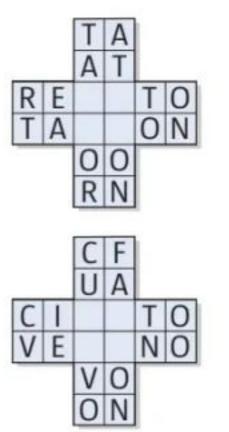



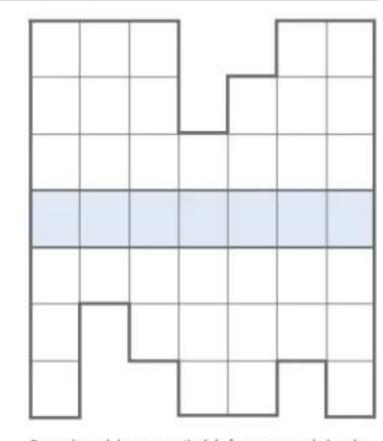

Ponga las palabras en vertical de forma que en la banda de color se forme una palabra clave: Trance, granada, abismo, marea, remoto, astro, tratado

# Enredo

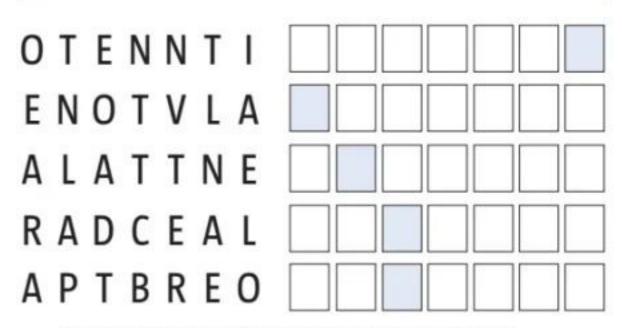

Componga los anagramas siguientes de forma que aparezca la palabra clave en las casillas de color

# Autodefinido

Crucigrama

6

10

11

12

son temibles.

### COMEZON TIERRA PIEL MUY APRECIADA NATAL SIMPÁTICA, EL MÁS ANTIGUO DE LA MITAD DIVERTIDA MUERE DE CIEN UN CUERPO PRECISA ALGO SEJUNTAN CON CARLOS PINTURA RELIGIOSA **IZQUIERDAS** BIZANTINA GRECIA POR PRINCIPIOS FALTA DE ALGO RACIÓN DE MERO UN DIA ROMANO HABLAN EN | COMPLICADO DE GRECIA ABRE LA REJA HACE DE VALOR FIN DE FIESTA DRAMATICA MUSICAL QU SE CANTA

11

8

Horizontales: 1. Relacionarse, bien, congeniar. - 2. Prestar atención a lo que sucede. Al revés, muy poco frecuente. - 3. Advierte, reprende. No creo

que tarde en llegar. - 4. Su casa fue diseñada por Dédalo. El que llega al

podio. - 5. Repetición de sonidos en un verso o en un enunciado con fines

expresivos. - 6. Arácnido diminuto. Pieza roscada. - 7. Adjetivo con el que

se nombraba a una famosa zapatera. - 8. Parte de León. Usa la cuerda.

Tenga lugar. - 9. Animal muy fuerte. Mirarían desde un lugar alto. - 10.

Están en un error. ¡Qué poco interés! - 11. Al revés, si es elevado es

prohibitivo. Al revés, tribu, clan. - 12. Pasta de carne untable. En la arena

Verticales: 1. No hay más que una. En el oeste, sinónimo de balas. - 2.

Parecidos. Un tipo que carece de límites. - 3. Con un fino sentido del

humor. Cetáceo grande. - 4. Guantazo. Se ponen con retraso. - 5. Dícese

de lo que ya ha sucedido. Nota musical. - 6. Al revés, filósofo y matemático

griego. - 7. Dibuja en un soporte natural. Hacen bien. - 8. Equilibristas. -

9. La entrada de Zamora. Te llegaba el rumor. Rita no tiene límites. - 10.

Los principios de Aristóteles. Es el responsable de todos los males. - 11.

Planta herbacea comestible que importa poco. Parte de Corea. Limitan las

9

10

# Sudoku



3 6 8 9 9 8 6

8

3

Radioteléfono

App

547 82 00

www.rttm.es • www.pidetaxi.es

8 6

Ï Juegan blancas

88

6

**Ajedrez** 



¿Qué posibilidades tiene?

# Jeroglífico



# Ocho diferencias







Whatsapp

610203040



tensiones. - 12. Igualado al borde. ¡Sean felices!





5. CdS! (1-0) 121 J... CXNS AJEDREZ: 1. antes BASTANTES. Bas, t

JEROGLÍFICO:

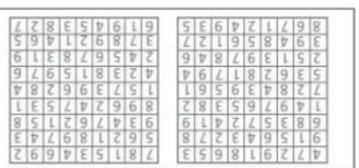

## Santoral

Grupo Alfil

Potenciana, Paterno, Ortario. Marón, Crescente y Abundio.

## Cumpleaños



# CLAUDIA CARDINALE

actriz (86)

## **LUIS FONSI**

cantautor y actor (46)

## PEDRO DELGADO

exciclista (64)

### CRISTÓBAL TORAL

pintor (84)

### Loterias

| Domingo, 14 de abril | ONCE               |
|----------------------|--------------------|
| Número premiado      | S:003 19254        |
| Sábado, 13           | 033 44988          |
| Viernes, 12          | S:042 82337        |
| Jueves, 11           | S:030 29404        |
| Miércoles, 10        | S:031 75168        |
| Martes, 9            | S:019 45574        |
| Lunes, 8             | S:021 06394        |
| Domingo, 7           | S:008 <b>57383</b> |

BONOLOTO Domingo, 14 de abril



36

28,29

0

1083,14

# LOTERÍA NACIONAL

| LO I ENIA MACIONAL  |       |
|---------------------|-------|
| Sábado, 13 de abril | (1)   |
| Número premiado     |       |
| 84501               | 1-2-5 |

# EUROMILLONES

| Viernes, 12 de abril | 9     |
|----------------------|-------|
| Números              |       |
| 02-03-12-16-45       |       |
| Números estrella     | 02-11 |

# LA PRIMITIVA

Sábado, 13 de abril





# **EL GORDO**



Números

01-03-30-37-48 7 60

# Disfruta de la oferta editorial completa de LARAZON 25

Llévate una revista los sábados y domingos con tu periódico



# Sábados

Revista Mía, para la mujer práctica

# **Domingos**

Fiel a tu cita de siempre, la revista **Diez Minutos** 

Revistas de venta opcional con el periódico La Razón. Oferta válida para todo el territorio nacional excepto Baleares, Canarias, Melilla, Navarra, País Vasco, Soria, Tarragona, Lérida y Gerona.

Disfruta más del fin de semana con





Enrique Castilla. MADRID

a televisión, como reflejo de la sociedad, a menudo lleva a los espectadores a explorar territorios inesperados y desafiantes. En este contexto, el estreno en exclusiva de la nueva temporada de «60 días dentro» en AMC BREAK invita a una inmersión sin precedentes en el intrincado mundo de la vida carcelaria. Producido por AMC Networks International Southern Europe, este programa rompe los límites convencionales al seguir las experiencias de siete voluntarios que ingresan de incógnito en un centro penitenciario con el objetivo claro de identificar los problemas que aquejan a estas instituciones.

El pasado lunes, 8 de abril, a las 22:15 horas, los espectadores fueron testigos del inicio de esta novedosa travesía televisiva. A lo largo de 15 episodios, estos siete voluntarios, aparentemente inocentes, se sumergirán en el Centro de Detención del Condado de Pitt en el estado de Carolina del Norte, camuflándose entre los reclusos comunes. El desafío es doble: deben mantener su verdadera identidaden secreto mientras exploran las profundidades del sistema penitenciario.

# «60 días dentro»: una **experiencia** tras las rejas

El enfoque de «60 días dentro» es claroyambicioso: arrojar luz sobre los problemas sistémicos que afectan a las instituciones carcelarias. A través de la observación y la experiencia directa, estos voluntarios buscan identificar las deficiencias que contribuyen a los niveles de delincuencia y corrupción dentro de las cárceles. Con una formación previa sobre el ambiente penitenciario y una serie de instrucciones para garantizar su seguridad, se embarcan en un viaje que desafía sus límites físicos y emocionales. Muchas personas pueden pensar que entrar en una prisión para un

concurso puede parece sencillo, pero aún siendo un reality se convierte en un infierno para alguno de los participantes.

El programa, distribuido por AMC BREAK, un canal conocido por su enfoque disruptivo y su compromiso con historias auténticas, ofrece una visión a un mundo que pocos tienen la oportunidad de explorar o conocer. Disponible en una amplia gama de plataformas de televisión de pago, alcanza a una audiencia diversa y ansiosa de contenidos que desafíen lo establecido en la televisión y exploren las realidades más crudas y oscuras

de la sociedad.

El éxito de «60 días dentro» en Estados Unidos ha sido innegable, y su llegada a España ha generado un gran interés entre los espectadores locales. En el primer episodio de esta nueva temporada, AMC BREAK logró cautivar a una

El objetivo del reality es identificar y solucionar los problemas que aquejan las prisiones

# Descontrol criminal postpandemia

▶El año 2020 marcó un preocupante repunte en los índices delictivos en Estados Unidos, con un aumento del 30% en los asesinatos, la mayor cifra registrada desde 1905. Este fenómeno se ha manifestado de manera particularmente intensa en el Condado de Pitt, Carolina del Norte, donde la comunidad enfrenta una serie de desafíos derivados de la epidemia de opioides. Aunque su cárcel tiene capacidad para 500 reclusos, el elevado número de arrestos por delitos relacionados con drogas, pertenencia a bandas y otros crímenes graves han sobrepasado sus instalaciones. audiencia sólida de 26.000 espectadores, demostrando el atractivo de este tipo de contenido provocativo a la par que cautivador.

Sin embargo, la experiencia de ver este reality no es para todos los públicos. A medida que los episodios se desarrollan, se despliega un retrato despiadado y a menudo perturbador de la vida en prisión. La violencia, el abuso de drogas, el lenguaje soez y las condiciones inhumanas son solo algunos de los elementos que caracterizan esta inmersión televisiva. Aunque puede resultar difícil de ver para algunos, esta crudeza también es lo que otorga al programa su poder y su impacto haciéndolo diferente al resto de contenidos de la parrilla televisiva.

Uno de los aspectos que más llaman la atención de «60 días dentro» ylo que lo hacentan atractivo es su capacidad para mostrar múltiples perspectivas dentro del sistema penitenciario. Desde los presos hasta los funcionarios de prisiones y la sheriff del condado, cada voz aporta una pieza crucial al rompecabezas de la realidad carcelaria.

En definitiva, «60 días dentro» no es solo un programa de entretenimiento, sino una ventana a un mundo oculto y complejo que merece ser explorado y comprendido en su justa medida.



Las cámaras de OneToro TV captan cada detalle de la Feria de Abril de Sevilla

# OneToro renueva votos en Sevilla

Ha pasado un año desde que la nueva plataforma temática entró en circulación y ahora se ha plantado en la Feria de Abril con una propuesta fresca y consolidada

David Jaramillo. SEVILLA

ue en Sevilla, hace un año, donde se estrenó la nueva apuesta de televisión taurina, y no sin ruido, pues el paso atrás del Canal Toros de Movistary los problemas técnicos iniciales, levantaron la incertidumbre alrededor del futuro televisivo, e incluso económico, del sector taurino.

Doce meses después, y tras varios cambios internos y un necesario lavado de cara, OneToro TV se plantó de nuevo en Sevilla para transmitir la Feria de Abril con los talones más hundidos en la arena y un proyecto más sólido por delante. De hecho, han sido capaces de hacer algo que no se había conseguido antes por ningún otro canal que transmitiera festejos taurinos: anunciar, en el mes de enero, todas las ferias de la temporada europea que se van a dar en riguroso directo, con Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplonay Valencia como

punta de lanza, para sumar más de 117 festejos. Una estrategia que, según Nacho Moreno de Terry, directivo de la plataforma, «ha tenido una gran acogida. Cuando llegamos nos planteamos dos prioridades, primero, tener un servicio de calidad garantizada y ahora la plataforma se ha mejorado y no tiene ningún problema de conexión y soporte, tecnológicamente está cada día más optimizada, tanto en la usabilidad como en la parte técnica, y seguiremos mejorando. Y segundo, era fundamental decirle bien claro al abonado qué iba a ver y cuántas corridas se iban a televisar, y estamos muy satisfechos de haberlo podido cumplir».

No obstante, no se trata de un calendario cerrado, pues «para noviembre o diciembre queremos anunciar las ferias americanas que ofreceremos, sin contar, obviamente, con algún evento muy especial que surja durante el año y que consideremos queda estar dentro de nuestra oferta», aclaró el directivo.

Con este planteamiento, un

equipo consolidado y todo lo aprendido en los meses anteriores, OneToro volvió a Sevilla para transmitir todo el color de su feria de una forma diferente. «La idea es fortalecer cada feria con algo especial, transmitir supersonalidad con una televisión fresca», anticipa Moreno de Terry, que añade, «por ejemplo, ahora en Sevilla, intentamos que las previas sean más amenas y dinámicas. Desde las 18:00 horas, además de la llegada de los toreros, los detalles de la tarde, el sorteo de los toros, las charlas con los protagonistas, hemos introducido dos secciones nuevas. Una se llama 'Historias del Toreo en Sevilla,' de Álvaro Acevedo. Son cápsulas de

Nacho Moreno de Terry: «Priorizamos un servicio de calidad garantizada y una oferta sólida» historias inéditas y desconocidas relacionadas con esta plaza. Y la otra es un poco más fresca, en clave de humor, en la que un japonés, Daiki Mori, quiere aprender de todos y entonces, con las lecciones que Domingo Delgado de la Cámara le va mandando, él va practicando. Es una manera simpática y didáctica de ilustrar el toreo al público que es menos experto».

Como novedad, Nacho nos cuenta que en esta Feria de Abril, «se ha estrenado un programa dirigido a los jóvenes, 'Generación T', dirigidoy presentado por Berenice Lobatón, con el que acercamos el toreo a los que llamamos 'la generación perdida, esos jóvenes que quizás no han escuchado hablar de toros a sus padres, pero sí sienten interés o inquietud por el mundo taurino. Es un programa de entrevistas donde también participa Juan del Val Roca y pasan, por ejemplo, las figuras del momento, como Roca Rey, y hablan en una clave distinta, más juvenil y distendida, con un perfil totalmente soEl profundo daño que puede causar la piratería

Esta temporada, OneToro TV tiene como principal eslogan «Cuidemos lo nuestro», que refleja su compromiso con la cultura taurina y la sostenibilidad del sector. Aunque ofrece contenido a tarifas muy económicas, la piratería amenaza su viabilidad y contribución al sector. La plataforma se esfuerza por defenderse de esta lacra, promoviendo una visualización legal y de calidad. Este compromiso garantiza estabilidad económica y fortalece la industria taurina. Con una oferta valiente y sensata, OneToro TV se posiciona como un referente, consciente de la importancia de cuidar sus intereses y los del sector en su conjunto.

cial y alejado de los estereotipos».

Además de estas novedades y de una producción en directo que brilla por su calidad, el canal se ha enriquecido con un material complementario importante y varios programas originales que nutren el catálogo de la plataforma, tanto en directo como bajo demanda. En ese aspecto, Moreno contó que «semanalmente se estrenan tres programas originales: 'A toro pasado,' que dirige Carmelo López y presenta Javier Fernández Mardomingo, en el que, a través del archivo de la Comunidad de Madrid, analizamos con los protagonistas, grandes faenas de los años 70 y 80 en la plaza de Las Ventas; 'Va por ustedes,' un magazine donde se va recorriendo toda la geografía española entrevistando a personajes del mundo del toro o aficionados anónimos con actividades y anécdotas muy curiosas; y el 'Esportón de Historias, un programa de entrevistas de Álvaro Acevedo, repletas de sensibilidad, por el que no sólo pasan toreros, ganaderos y personas relevantes en el mundo del toro que tienen una historia maravillosa que contar. A esto sumamos otras apuestas, por ejemplo, en torno a los festejos populares, en especial a los recortes, porque es un mundo que también está dentro de esa gran tauromaquia que queremos transmitir».



# «HERMANOS»: AYLA INTENTA HABLAR CON SU HIJO



Antena 3 estrena hoy, después de «El Hormiguero», un nuevo capítulo de la

exitosa serie «Hermanos», disponible en atresplayer. En el nuevo episodio, Berk está hundido. No puede creer que lo que le ha confesado Aybike acerca de su vida sea verdad. Ayla intenta

hablar con su hijo y explicarse, pero Berk no quiere verla. Aybike también cuenta a Berk que sus padres biológicos le vendieron. Sengül se desespera al enterarse de que su hija ha contado toda la verdad a Berk, ya que este ha cortado la relación con Ayla por completo. Elif no sabe la realidad y no

entiende que Berk haga sufrir tanto a Ayla. Además, le nota raro y está muy pendiente de ella, cuando hasta hace nada no se soportaban. Sengül, Orhan y sus sobrinos están pasando por momentos muy duros, ya que no tienen dinero para pagar las facturas y se han quedado sin agua y electricidad.

### LA1

08:00 La hora de La 1. 10:40 Mañaneros.

14:00 Informativo territorial.

14:10 Ahora o nunca. 15:00 Telediario 1.

15:50 Informativo territorial.

16:15 El tiempo.

16:30 Salón de té La Moderna.

17:30 La Promesa.

18:30 El cazador stars.

19:30 El cazador. 20:30 Aquí la Tierra.

21:00 Telediario 2.

21:55 La suerte en tus manos.

22:05 4 estrellas.

22:55 MasterChef. 01:50 Comerse el mundo.

## LA2

12.10 Mañanas de cine. «La furia de los vikingos».

13:40 Grandes viajes ferroviarios continentales.

14.45 Diario de un nómada.

15:45 Saber y ganar. 16.30 Grandes documentales.

18.05 Documenta2.

19.00 Se ha escrito un crimen.

20:25 La 2 express.

20:35 Las recetas de Julie.

21:30 Cifras y letras.

22.00 Días de cine clásico.

«Aeropuerto».

00:15 Juanito Valderrama, la voz que ilustró un siglo.

# TELEMADRID

15:20 El tiempo.

15.30 Cine de sobremesa. «Un niño grande».

17:15 Disfruta Madrid.

19:00 Madrid directo. 20:30 Telenoticias.

21:15 Deportes.

21:30 El tiempo.

21:35 Juntos.

22:30 Cine. «Spartan». 00:20 Cine. «Madre».

## ANTENA 3

08:55 Espejo público. 13:20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13:45 La ruleta de la suerte.

15:00 Antena 3 Noticias 1.

15:30 Deportes.

15:35 El tiempo.

15:45 Sueños de libertad.

17:00 Pecado original.

18:00 Yahora Sonsoles.

20:00 Pasapalabra.

21:00 Antena 3 Noticias 2.

Con Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21:30 Deportes.

Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba

Dueñas. 21:35 El tiempo.

21:45 El hormiguero 3.0. Con Pablo Motos. Con la

colaboración de Marron, Nuria Roca, Juan del Val, Tamara Falcó, Leo Harlem, Pilar Rubio, Miguel Lago, Cristina

Pardo, Luis Piedrahita, Marta Jiménez y El Monaguillo, Invitada: Ana

Peleteiro, deportista. 22.45 Hermanos.

02:30 The Game Show. Con Cristina Porta. Gemma Manzanero y Aitor Fernández.

# TRECE

17.00 Sesión doble. «Berlín

19.00 Western, «El imperio

del ganado».

20:30 Trece noticias 20:30.

21:05 Trece al día.

21:55 El tiempo en Trece.

Con Antonio Jiménez.

1976». 18:55 Abierto redacción.

22:00 El cascabel.

00:30 El Partidazo de Cope.

### LA SEXTA

07:00 Previo Aruser@s. 09:00 Aruser@s.

11:00 Al rojo vivo. 14:30 La Sexta noticias

1ª edición.

15:10 Jugones. 15:30 La Sexta meteo.

15:45 Zapeando.

17:15 Más vale tarde.

20:00 La Sexta noticias

2ª edición.

21:00 La Sexta Clave. 21:20 La Sexta meteo.

21:25 La Sexta deportes.

21:30 El intermedio. 22.30 El taquillazo.

«Frente al tornado». En una pequeña localidad

estadounidense, sus residentes empiezan lo que creen que va a ser un día más en sus vidas. Sin embargo, la madre naturaleza tiene otros planes para ellos. Los

habitantes van a tener solo 13 minutos para buscar refugio antes de que el mayor tornado que se ha visto en años asole

la ciudad, mientras ellos luchan por proteger a sus seres queridos y por

salvar sus vidas. 01:00 Cine, «Tempestad ártica».

# MOVISTAR PLUS+

14:09 La revolución de la pildora.

14:59 Cine. «Impuros». 16:10 Cine. «Modelo 77».

18:11 Titanic: la creación de un gigante.

19:08 ¿Cómo lo haríamos hoy? 20:01 Ilustres ignorantes.

21:00 El día después. 22:00 Narco Circo. 23:00 Muros.

# NEOX

07.00 Neox Kidz. 10.10 El príncipe de Bel Air.

12.30 Los Simpson.

16.00 The Big Bang Theory.

18.30 El joven Sheldon. 20.20 S.W.A.T. Los hombres de

Harrelson. 02:55 Jokerbet: ¡damos juego!

03:40 The Game Show. 04.25 Minutos musicales

06:15 Bestial.

### NOVA

15:00 Esposa joven. 16:30 El zorro, la espada y la

18:00 A que no me dejas.

19:15 Bella Calamidades.

19:45 Cabo.

21:30 Melek. 22.55 Cine Supernova.

«El soltero».

00:50 Rumbo al paraíso. 02:30 Ventaprime.

# MEGA

07:20 El Chiringuito de Jugones.

10.05 Crímenes imperfectos.

14.45 Mountain men.

16.30 Vida bajo cero. 19.10 La casa de empeños.

21.25 ¿Quién da más?

23:45 El Chiringuito: la cuenta

atrás. 00:00 El Chiringuito de Jugones.

# STAR CHANNEL

09:53 Bones.

10.47 CSI Las Vegas.

12.35 Bull. 14:18 Will Trent Agente

especial.

**15:12** Tracker.

16:13 Cine. «Los Vengadores». 18.24 CSI Las Vegas.

20:10 CSI: Vegas.

**21.04** 9-1-1. 01:39 CSI: Vegas.

# CUATRO

07:00 Mejor llama a Kiko.

07.30 ¡Toma salami!

08:10 Planeta Calleja.

09.30 Alerta Cobra. 11:30 En boca de todos.

14:00 Noticias Cuatro.

14:45 ElDesmarque Cuatro. 15:00 El tiempo.

15:20 Todo es mentira.

18:00 Tiempo al tiempo. 20:00 Noticias Cuatro. 20:40 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes.

20:55 El tiempo. 21.05 First Dates

22.50 Martínez y hermanos 02:00 ElDesmarque madrugada.

Con Ricardo Reyes.

### **TELECINCO**

10:30 Vamos a ver.

15:00 Informativos Telecinco.

15:30 ElDesmarque Telecinco. 15:40 El tiempo.

15:50 Así es la vida. 17:00 TardeAR.

20:00 Reacción en cadena.

21:00 Informativos Telecinco. 21:35 ElDesmarque Telecinco.

21:45 El tiempo. 21:50 Supervivientes: Última hora.

22.50 Mental Masters.

01:55 Casino Gran Madrid Online Show.

# WARNER TV

07.15 Friends.

11.27 The Big Bang Theory. 15:54 Cine. «Fuego cruzado».

17.31 Rizzoli & Isles. 19.21 FBI.

22:05 Cine. «La conspiración de noviembre».

23.44 Friends.

(Primal)».

02:25 Cine. «Siberia». 04:01 Cine. «Travesía salvaje





# lunes, 15 de abril de 2024

o hay un término medio, porque la equidistancia es cobardía y favorecer a los criminales del grupo Hamás. Es apoyar a la dictadura teocrática de Irán en su odio contra el pueblo de Israel. Hay un agredido que es Israel y un agresor que son los terroristas palestinos y sus aliados. El primero es una democracia impecable mientras que los otros son defensores de modelos totalitarios y nunca han respetado los derechos humanos. Todos queremos la paz, excepto Hamás y los países que le apoyan como Rusia o Irán. El empalagoso e inconsistente buenismo sanchista se sitúa, una vez más, en el lado equivocado de la Historia. Es cierto que su simpatía está con los regímenes autoritarios y los populismos comunistas de Iberoamérica, pero su descarada antipatía hacia Israel es inquietante. Una vez más se esconde, como hace Borrell, en un apoyo a la paz que significa estar del lado palestino. El antisemitismo militante ha sido algo muy habitual, desgraciadamente, en la Historia de España. En el caso de la izquierda es, todavía, más descarado. No hay más que escuchar las palabras de su socia Yolanda Díaz.

# Sin Perdón Con Israel o contra Israel



Francisco Marhuenda

«La única solución es apoyar la democracia y acabar con Hamás»

El ataque brutal de Irán con trescientos cincuenta drones y misiles fue un enorme fracaso gracias a la eficacia de la defensa israelí. Es un error y una muestra de ignorancia creer que era el resultado que esperaban los ayatolás. Los cobardes líderes europeos y Biden, que ya lo demostró con su huida de Afganistán, se sitúan en esa equidistancia de condenar el ataque, pero pedir una respuesta diplomática que solo puede provocar carcajadas en el régimen iraní. La guerra de Ucrania ha confirmado, desgraciadamente, la debilidad de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea. A estas alturas es evidente la derrota ucraniana y la victoria de Putin, algo muy triste pero más que previsible. El autócrata ruso ha tenido casualmente, dicho irónicamente, la inestimable ayuda de Hamás que está patrocinado y controlado por los iraníes. Los terroristas palestinos no hacen nada sin su autorización. Por tanto, dar la espalda a Israel, como quiere Sánchez, reconociendo un estado palestino que estaría dominado por la corrupción, el odio y las redes criminales, es ayudar a Putin y los regímenes totalitarios. La única solución es apoyar la democracia y acabar con Hamás.



na de las características de nuestra historia es que España no tiene política exterior. Lo que tenemos son partidos políticos con su propia política exterior que, siempre que pueden, es distinta y hasta incompatible con la de los demás partidos. El objetivo, por tanto, es hacer política interna con la política exterior para utilizar lo de fuera para ganar elecciones dentro, provocando contradicciones al rival.

El último ejemplo es la decisión de Pedro Sánchez –al parecer firme e inapelable– de reconocer la existencia de un estado palestino. España no será el primer país en hacerlo, porque hace tiempo que ese reconocimiento ya lo establecieron gobiernos de otras naciones. Y, de hecho, es una tesis muy extendida en el mundo la de que la situación ideal en Oriente Medio es alcanzar ese objetivo de dos estados, Israel y Palestina, conviviendo en paz. Sin embargo, como le dijeron hace unos días a Sánchez los primeros ministros de Noruega e Irlanda, esa decisión ha de adoptarse cuando se den las condiciones adecuadas, que, por otro lado, nadie especifica.

La situación

# Política exterior interna



Vicente Vallés

«El objetivo es hacer política interna con la política exterior para utilizar lo de fuera para ganar elecciones dentro» Pero el ánimo de Sánchez no decae. Y ahora, su decisión de reconocer al estado palestino, sin atender a condiciones, se topa con nuevos eventos sobrevenidos, como el ataque de Irán a Israel de este fin de semana. ¿Cómo se entenderá en la comunidad internacional que España reconozca al estado palestino precisamente ahora?

De momento, de Moncloa no ha trascendido que exista la posibilidad de revisar el tempo de la decisión. Sánchez dijo que la acometería antes del verano, sin añadir si se refería a que reconocerá el estado palestino justo antes de las elecciones europeas de junio, en la confianza de que suponga un impulso para las expectativas del PSOE y que provoque contradicciones internas en el PP. Según esa corriente de pensamiento, los socialistas podrían limitar así el grado de la derrota que auguran los sondeos y, por tanto, su impacto en la legislatura nacional, también pendiente de lo que pase el próximo domingo en el País Vasco y el 12 de mayo en Cataluña.

Pedro Sánchez es un prestidigitador. Casi siempre le sale bien. Pero nunca se sabe.

Teléf : 954.36.77.00.\*